BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII № 28.260. PRECIO: \$ 2,100.00 EN C.A.B.A. Y GBA

Viernes 2 de agosto de 2024

# La opositora Corina Machado pasó a la clandestinidad y dice que teme por su vida

Llamó al país a movilizarse y encabezará mañana una marcha.

La dirigente convocó a luchar por la victoria en las urnas. Afirmó que se le dio al régimen una oportunidad para que reconociera la derrota, pero "han elegido el camino de la represión, la violencia y la mentira". En una colum-na en The Wall Street Journal ratificó

que tiene pruebas de la victoria opositora: "El chavismo no ganó en ningún Estado", dijo. Planteó que la diferencia a favor de la oposición es de 67% a 30% y que los muertos ya son 20. Ayer, los diplomáticos argentinos salieron de Venezuela rumbo a España. **P.24** 

### Giro de Brasil, Colombia y México

Después de bloquear en la OEA una re solución que reclamaba "transparencia" al chavismo, ahora piden una verificación "imparcial" de los resultados. P.27

### EE.UU. reconoce el triunfo de González "La evidencia es abrumadora"



Alerta en el país por chicos obesos y con retraso de crecimiento

Un estudio de la FAO-ONU pone al descubierto un grave problema en la Argentina: al sobrepeso y la obesidad, producto de una mala nutrición en los más chicos, se suma ahora la noticia de un retardo en el crecimiento en los menores de 5 años. Las consecuencias del sobrepeso infantil van desde la es-

tigmatización social hasta graves pro blemas para la salud: lo padece el 41% de los chicos en edad escolar. El otro indicador da como resultado no sólo la talla baja ("petisos sociales" pero no por razones genéticas), sino proble-mas emocionales y sociales, y un bajo rendimiento intelectual. P.34

### Macri criticó la nominación de Lijo a la Corte: "Es un error, se lo dije a Javier"

El ex presidente armó un acto para relanzar el PRO. Allí, elogió enfática-mente a Milei y avisó que lo va a se guir apoyando, pero también marcó diferencias. Dijo que buscó ayudar al Gobierno pero que en muchas ocasio-nes el entorno del Presidente se lo impidió. Después del acto, dejó en claro que se refería a Karina Milei y Santiago Caputo. En una entrevista afirmó que está en contra de Lijo. P.3

### La Ciudad, perjudicada

El Gobierno le giró la mitad de los fondos adeudados por la coparticipación que se había comprometido a pagarle.

### Una bomba oculta por meses en su cuarto en Irán mató al líder de Hamas

Se supo que Ismail Haniyeh fue asesinado por medio de una sofisticada operación de espías atribuida a Israel. El explosivo, colocado en la casa de huéspedes en la que se alojaba cuando viajaba a la capital iraní, fue activado a distancia. P.31



### Escándalo olímpico por la habilitación de una boxeadora con "alta testosterona"

La italiana Angela Carini tuvo que abandonar a los 46 segundos de su pelea con la argelina Imane Khelif. A ella no le ha bían permitido pelear en el Mundial por su alto nivel de testosterona. Pero ahora, el COI la autorizó. Milei y Meloni cuestionaron la participación. P.44

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 Sumario

### Brasil, dominio regional pese a Maduro y Milei





Walter Schmidt



rasil es el mismo protagonis ta que juega en todas las pis tas". Así define el embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, el rol del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva frente a las escandalosas elecciones presiden ciales en Venezuela, sospechadas de fraude, que por ahora derivaron en la reelección del tirano chavista Nicolás Maduro.

La diplomacia de Itamaraty que lleva el ADN de su fundador a fines del siglo XIX y comienzos del XX, José María da Silva Paranhos Junior, el Barón de Río Branco, es eso: la lógica interna del juego de la política internacional, cómo v por qué interactuar con los países vecinos en el cambiante escenario mundial.

Es la diferencia con la política exterior argentina, manipulada por cada gobierno que llega al poder, incapaz de bosquejar una política de Estado, Carlos Menem y

las relaciones carnales con Estados Unidos; Néstor y Cristina Kirchner, abrazados al chavismo venezolano, a Cuba y a China: Mauricio Macri, haciendo equilibrio entre Washington y Beijing, pero activo contra el eje Maduro-Evo Morales-Daniel Ortega; Alberto Fernández y Cristina, retomando la línea de la "patria grande latinoamericana" y ahora Javier Milei, alineado con la Casa Blanca e Israel, y obviando a la región.

En la perspectiva política argentina un cruce de declaraciones entre Milei y Lulaen la campaña electoral 2023 el brasileño pidió votar a Sergio Massa; el libertario lo llamó comunista y corrupto; y ya como presidentes, ambos se exigieron disculpas afecta fuertemente la relación bilateral. Por eso, el libertario evitó asistir a la última cumbre del Mercosur en Asunción, asombrosamente para no cruzarse con su par brasileño. Y por el contrario, para que no queden dudas, concurrió a una reunión politica organizada por Jair Bolsonaro.

enemigo acérrimo de Lula

Pero para Itamaraty la prioridad geopolítica es que Brasil asuma su enorme responsabilidad en América del Sur, como una de las fuerzas más importantes del continente junto a México y Estados Uni-

### Lula adoptó polémicas posturas frente a la escandalosa elección.

dos. "Nosotros somos responsables, y debemos lidiar con Maduro pero también con lo que ocurra con la Argentina y el res to de los países de la región", parece decir la diplomacia del Barón de Río Branco.

Por eso, el enviado de Lula a Caracas Celso Amorim, cuya función era garantizar la legitimidad del resultado electoral en Venezuela, fue clave para que las fuerzas policiales chavistas no invadieran la Embajada

argentina para secuestrar y encarcelar a los seis asilados, todos allegados a la líder opositora María Corina Machado.

Es el mismo Brasil que optó por la **abs-tención** en la sesión de la OEA que pedía transparencia al gobierno de Maduro.

Y el que no reparó en la confrontación Milei-Lula cuando aceptó, sin dudarlo, el pedido de la canciller Diana Mondino de hacerse cargo de la sede diplomática argentina y de su representación que había sido expulsada por el régimen; así como de los asilados de la oposición venezolana, pese a que casi no hay relación entre Lula y Corina Machado.

"Agradezco enormemente la disposi-ción de Brasil", fue la respuesta de Milei en la red social "X". Después agregaría que los lazos que unen a ambos países son "fuertes e históricos". Tan fuerte e histórica como debe ser una política de Estado que defina a un país ante el mundo. Brasil lo sabe. La Argentina, todavía no.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

### Fernando Espinoza



Golpe bajo En lugar de buscar comprobar a través de su defensa que no intentó abusar sexualmente de su secretaria, tal como ella lo acusa, ahora busca desacreditar a Me-lody Rakauskas, Apuntó a la adolescencia de la presunta víctima para vincularla con la prostitución y pedir un examen psiquiàtrico. El País

### Daniel Parisini



El Foro del Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia judicial por el hostigamiento digital al que sometió a la entidad. Aseguran que para ese ata-que digital, utilizó "información falsa" y lo potenció con personas supuestamente vinculadas a la co-municación de la Casa Rosada. El País

Simone Biles



### Maravillosa

La mejor gimnasta del mundo recuperó el reinado olímpico en París. Tras su retiro momentáneo para cuidar su salud mental, repitió el título que logró en Río en 2016. Y es la tercera atleta en obtener dos meda-llas de oro en el "all around". Dos días después de condu-cir a EE.UU. al oro por equipos. Deportes

### HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  |    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|----|----|----|----|----|----|---|
| 8  | 9  | 7  |    |    | 10 |   |
| 11 | 計  | ╬  |    | 12 |    |   |
| 13 | i  | i  | 14 | T  | i  | i |
| 15 | ï  | 16 |    | ī  |    | i |
| 17 | i= | i  | i  | i  |    |   |

Hortzontales

1. Pintura del rostro de una persona.
7. Emitir su voz el león. 8. Continente.
10. Letta griega. 11. Porción de ropa o de otras
cosas atadas. 12. Habilidad especial para
hacer algo. 13. Conjunción antigua.
13. Similo. 15. Adolescente, muchacho.
17. Dio consejo sobre un tema determinado.

Verticales

1. Conjunto de familias reales. 2. Conjunto de tres voces o instrumentos. 3. Calle de un pueblo. 4. Simbolo de la plata.

5. Huracân en el mar de la China.

6. Gran río de Venezuela. 9. Situadas.

12. Fraude. 14. Signo de la suma.

16. Séptima letra del abecedario.

Clarin es propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

### El escenario político



Al frente. Macri, ayer en el acto en La Boca, En el encuentro estuvieron los principales dirigentes del PRO, menos Bullrich y Larreta. JUANO TE

# Macri: "No estoy de acuerdo con la nominación de Lijo para la Corte Suprema. Es un error y se lo dije a Milei"

Lo dijo anoche, en una entrevista tras el acto en La Boca de relanzamiento del PRO, donde elogió al Presidente, pero también cuestionó a su entorno.

Bernardo Vázguez

bvazquez@clarin.com

Mauricio Macri relanzó el PRO en La Boca, en un acto multitudinario en el que matizó elogios con fuertes criticas al gobierno de Javier Milei y adelantó que por ahora no va a fusionarse con La Libertad Avanza. El ex presidente se quejó de que "muchos organismos siguen en manos de Sergio Massa" y dijo que "ayudamos en lo que pu dimos pese al entorno del Presidente", aunque también destacó que "tiene coraje" y él y su equipo evitaron una hiperhinflación.

Tras el acto, en una entrevista en

TN, Macri dijo: "No estoy de acuerdo con la nominación (del juez Ariel) Lijo para la Cort Suprema. Es un error y se lo dije a Javier (Milei). Eso sí: el jefe del PRO admitió que algunos de los senadores de su bloque posiblemente voten a favor del magistrado.

Macri apareció en escena en el acto a las 19.15 exactas, después de una breve introducción con "We Will Rock You", de Queen, y un repaso de declaraciones que hizo el presidente del PRO a lo largo de los años, desde que fundó el partido hace más de dos décadas. Algunos cantaron "Mauricio presidente".

"Es importante reconocer nues tra historia. El PRO desde su nacimiento fue distinto, para el sistema político tradicional fuimos disruptivos", inició su mensaje el ex jefe de Estado, en modo balance, repasando "victorias y derrotas" electorales. Después siguió con el "para qué", que, dijo, "sigue siendo el mismo, el cambio, le moleste a quien le moleste". Allí soltó la primera frase que pareció una indirecta a Javier Milei: "Hablamos siempre de la idea de libertad opuesta al populismo". Macri se refirió a su presidencia

y planteó que el PRO vino a revolucionar una forma de hacer política y recordó **un supuesto intento de "golpe de Estado"** sufrido en diciembre de 2017, cuando "nos tira

ron 14 toneladas de piedras, porque veníamos a arruinarles sus negocios". "Más allá de nuestros errores, nuestras intenciones fueron genuinas. En cuatro años ningún perio



Sé de la voluntad ge-nuina de sumar que tie-ne el Presidente, pero también de que lo que **pudimos ayudar fue a pesar de su entorno**".

dista se sintió avasallado por expresar su opinión ni ningún juez se sintió presionado", destacó, tam-bién cuestionando de manera indirecta a Milei. A Macri le molesta cómo el Presidente se relaciona con el periodismo

3

El líder del PRO recordó las "internas del partido entre 2019 y 2023", que fueron "dañinas" Sin embargo, dijo que al fuerza política nunca dudó de dónde tenía que estar y lo que tenía que plantear. "En ese sentido, felicitó a sus dirigentes por apoyar a este Gobierno. Pu-dimos encontrar excusas para no apoyar, pero priorizamos el fondo, el cambio, porque eso somos noso-

La primera mención a Milei fue a las 19.27. Y allí vino lo más esperado y fuerte del discurso. "Coincido con el presidente Milei en que los argentinos hemos madurado", aseguró, antes de apuntar contra el go-bierno de Alberto Fernández y un modelo de "populismo agotado". Sobre Milei, minutos después, dejó las declaraciones más interesantes: "Tiene ideas y tiene coraje, pe ro sigue teniendo pendiente el desafío de armar un equipo. Tiene gente valiosa, pero no puede haber **áreas grises"**, sostuvo. Después añadió qué charló con Milei en la reunión del lunes que se extendió por cuatro horas en Olivos. "El Presidente nos ha propuesto una fusión, y por la relación de afecto que tengo con Javier, que es mutuo, le expresé que en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir. En realidad se lo dije de forma más directa", dijo, bromeando, pero descartando hoy cualquier posibi-lidad de fusionarse.

Luego prosiguió con una declaración crítica a Milei: "El Presiden te tiene absoluta claridad de la dirección y de las ideas, pero hay una debilidad en la capacidad de imple-mentarlas". Y mezclando un guiño con una crítica, comentó: "Sé de la voluntad genuina de sumar que tiene el Presidente, pero también de que lo que **pudimos ayudar fue a** pesar de su entorno". Fue un tiro por elevación a Santiago Caputo En el macrismo el rechazo al podeo funcionario es manifiesto

Después continuó alternando elogios y palazos. "Lo que ha hecho el Gobierno en estos 8 meses fue inédito en materia económica, era prácticamente imposible evitar una hiperinflación y el Presidente y su equipo económico lo hicieron", dijo, y pidió aplausos de los presentes a Milei.

Luego, esbozó el mayor cuestio-namiento de la noche a Milei. "Es fundamental que todas las instituciónes se fortalezcan, cada institucion debe ser conducida por gente honesta. Por eso no podemos avalar que sigan muchos organismos en manos de Sergio Massa y su gente", reflexionó. No estuvieron Patricia Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta.

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

### El escenario político

# Para bajar tensiones, Milei cenó con Macri en la Quinta de Olivos

Estuvieron reunidos 4 horas. El Presidente ratificó que quiere fortalecer el vínculo con el PRO y expresó su idea de forjar una coalición electoral.

Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Mauricio Macri quiso asegurarse que Javier Milei tuviera por anticipado detalles de su discurso en el acto en La Boca. Al menos, de lo que involucra al Gobierno y de alguna crítica que tiene para el en-torno presidencial. Y el jefe de Estado aprovechó el encuentro en la Ouinta de Olivos, que comenzó a última hora de la tarde del lunes y se prolongó bien entrada la noche, para aclararle que de ninguna ma nera estuvo detrás de los movimientos que en el PRO interpreta-ron contra su líder y plantearle su interés de unir fuerzas para enfren tar al kirchnerismo en las próximas Legislativas. El balance, según confirmaron de ambos lados, fue "muy positivo", aunque no hubo definiciones concretas.

En las más de cuatro horas que duró la reunión, Milei y Macri compartieron sus visiones sobre la situación en Venezuela, los desafíos que tiene por delante el Gobierno y el escenario en el Congreso. Pero lo más importante giró en torno **al** vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO. Hacía más de dos meses que no se veían ni hablaban en profundidad, más allá de algún mensaje via WhatsApp por un tema internacional, y en el medio había trascendido el malestar del ex presidente por el destrato de un sec-



El lunes a la noche. Mauricio Macri le adelantó al Presidente claves de su discurso de anoche. JUANO TESONE

tor del Gobierno y su preocupación sobre algunos aspectos de la ges-

Cuentan desde el PRO que el primer acercamiento se dio el domingo. Macri recibió como un gesto de Milei que mientras estaba en La Rural le hizo llegar su saludo a través de un tercero con el que estaba hablando en ese momento y que de ese intercambio se gestó la charla: "Tienen que hablar", cerró el intermediario. De ahí en más, las versiones sobre quién pidió la reunión varian según a qué tribu responde

En lo que hay unanimidad es en el sentido de la charla. Si bien hubo 48 horas de extremo hermetismo, una vez que se filtró la cumbre trascendió buena parte de lo que hablaron. Milei y Macri comparten la mirada sobre la compleja situación que heredó la administración libertaria y también sobre la receta para salir de la crisis económica. Más cerca del líder del PRO destacan el plan macroeconómico y remarcan la importancia del respaldo que le da Milei a las decisiones del minis-tro Luis Caputo. Incluso, utilizan algunos elogios que se le escuchó al mandatario más de una vez: \*Se está haciendo una tarea titánica".

Así, durante la conversación, que incluyó una cena ("Comieron milanesa con ensalada", precisó el vocero presidencial Manuel Adorni), Macri le anticipó a Milei que en su discurso habrá un fuerte respaldo a sus ocho meses de gestión. "Ratificó que el PRO no va a especular y que va a acompañar al Gobierno en esta cruzada porque quiere que a él (por Milei) le vaya bien", confió una voz del entorno de Macri.

Según pudo reconstruir Clarín con fuentes oficiales, también hu bo espacio para alguna sugerencia de Macri con tono "propositivo": el ex mandatario entiende que hay algunas áreas de la gestión que tie nen dificultades y alerta sobre la cantidad de funcionarios del gobierno anterior que permanecen en sus cargos.

Sin embargo, quienes escuchan al líder del PRO aseguran que esto no cambió "en nada" el concepto de Macri sobre Milei. "Tiene muy claro el rumbo v toda la convicción v el coraje para llevarlo a cabo", reco

Milei, quien suele decirle "Presi" a Macri, le reiteró su agradecimiento por el apoyo incondicional que le dio el PRO en el Congreso y su respaldo en la confrontación pública no sólo con el kirchnerismo sino ante sectores opos integraron Juntos por el Cambio. Y aclaró, como ya le había mandado a hacer a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que "no haria nada en su contra" y que por el contrario quiere afianzar la rela-ción entre ambas fuerzas.

Como contó Clarín, Milei quiere a Macri como primer candidato a enador por la Ciudad. Pero esa idea no estuvo sobre la mesa este lunes. Sí se habló de las Legislativas 2025. El Presidente dejó abierta la puerta al exponer su interés de \*unir fuerzas contra el kirchnerismo". En el macrismo admiten que llegó esa propuesta pero aclaran que es una posibilidad que ni se analiza todavía porque "las elecciones están muy lejos⁴ ■

### Santiago Caputo se anticipó a los palos y elogió al jefe del PRO

Después de un largo silencio, el principal asesor del Presidente, Santiago Caputo, elogió este miércoles el gobierno de Javier Milei y al expresidente Mauricio Macri, quien según su visión "sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar". También, claro, lanzó fuertes críticas al kirchne

"Estamos enormemente agradecidos (a Macri) por su apoyo incon-dicional al cambio que está llevando adelante el presidente Milei", sostuvo el funcionario sobre el ex presidente. El asesor estrella de Miprevia del acto en La Boca. Pareció una jugada anticipada para lo que iba a sucede. En el acto el ex presi-dente pareció cuestionarlo: "Lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno", dijo.

Caputo integra el **trípode de po-der** del Gobierno junto al Presidente y a Karina Milei. En lo formal reviste como asesor contratado por la Secretaria General de la Presidencia. Es decir, es un funcionario sin "firma", por lo que se encontra-ría exento de eventuales complicaciones judiciales y, en los hechos,



Asesor. Santiago Caputo.

ana menos que los ministros que habitualmente peregrinan hasta alguno de sus despachos de Casa Rosada para coordinar distintas presentaciones

Además de al ex, Caputo también elogió al actual Presidente: "Con-migo en particular siempre ha sido extremadamente generoso. Creo que sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera

En otro tramo de sus declaraciones, el asesor hizo referencia también a la comunicación que lleva adelante el Poder Ejecutivo y destacó: "No creo en las recetas de marketing político. Creo que lo que importa es lo que se hace, no lo que se dice. La gran novedad de este Go bierno es que le habla de frente y con la verdad a la ciudadanía

Y agregó: "Creo que dada la crisis

terminal que heredó este Gobierno es mucho más importante el fondo que las formas". Y, en la mis-ma línea, también aprovechó para diferenciar el estilo de comunicación del mandato actual con el anterior. \*Por definición, siempre hay que hacer lo contrario al kirchne rismo" completó en la nota publi-cada en el sitio web de TN.

Consultado por su rol de asesor por no tener un cargo formal en el oficialismo, Caputo respondió: "Me dediqué a la consultoría 15 años; jamás tuve ni tengo ambición de ejercer un cargo público. No tengo responsabilidades formales, simplemente trato de ayudar al Presidente y a Karina (Milei)".

Pese a que se lo apunta como el esponsable del reordenamiento de la SIDE, Caputo dijo que no tuvo \*ningún rol formal".



### PROMOS DE VIERNES



**ABONANDO CON** 



### SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 02/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO. COM.AR/LEGALES SECCIÓN "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604 consular and president and p

6 Tema Del Día CLARIN-VIERNÉS 2 DE AGOSTO DE 2024

### El escenario político

# Nación le transfirió a la Ciudad menos fondos que los acordados

CABA debía recibir el 2,95% de coparticipación desde este mes. Pero otra vez le depositaron el 1,4%. Fastidio en el Gobierno porteño. Hoy habrá una reunión clave.



De pie. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ayer en el acto del PRO con Frigerio y Torres. JUANO TESO

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

El primer día de agosto vino con una sorpresa imprevista en las arcas del gobierno de la Ciudad. Tras el acuerdo de palabra con Nación para que a partir de este mes se le gire el 2,95% de coparticipación que establece la Corte Suprema, finalmente la transferencia que llegó fue la misma de siempre, el 1,4% de goteo que le viene pagando el Ejecutivo desde que Alberto Fernández era presidente y cuando se le quitaron recursos a los porteños.

Ayer debería haber empezado el pago por goteo de la coparticipación que estableció la Corte según lo acordado entre el ministro Luis Caputo y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Si bien el fallo del máximo tribunal, cautelar mediante, fue en diciembre de 2022, hace dos semanas autoridades de ambos gobiernos acordaron que se iba a empezar a pagar el coeficiente correspondiente.

ficiente correspondiente.
Fuentes del gobierno porteño expresaron a Clarín: "Por el momento no se cumplió, lo que nos preocupa sobremanera. Esperamos que esto se corrija en los próximos dias y con retroactividad a hoy, 1" de agosto". La diferencia de fondos entre un coeficiente y el otro representa una pérdida de recursos para la Ciudad de alrededor de \$80.000 millones por mes.

No obstante, desde el Ministerio de Economía nacional aseguraron que el compromiso asumido por Caputo con la Ciudad "seva a cumplir". Según las fuentes consultadas por Clarín, hoy el secretario de Hacienda Carlos Guberman se reunirá con el Ministro de Hacienday Finanzas porteño, Gustavo Arengo, para definir los detalles de la implementación del pago.

plementación del pago. La transferencia era esperada en las primeras horas en las oficinas de Uspallata, pero se dilató durante el día y el envio de fondos se dio recién después del mediodía. A esa hora, Jorge Macri estaba reunido en la Casa Rosada con los gobernadores de Juntos por el Cambio y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, en una cumbre que terminó con malestar y reclamos de los jefes provinciales.

fes provinciales.
Si bien el viernes 19 de julio hubo
una reunión de la que el jefe de Gobierno porteño salió declarando
que se había llegado a un acuerdo,
desde Nación nunca se habló formalmente del tema, en parte porque un acuerdo con la Ciudad podría acelerarle reclamos de otras
provincias que también están litigando en la Corte Suprema.

gando en la Corte Suprema.

El tribunal tiene que resolver el fondo de la cuestión y el pago de la deuda que inicialmente contrajo el kirchnerismo, en septiembre de 2020, cuando Alberto Fernández anunció que iba a quitarle recursos a los porteños para transferírselos a la Provincia. En aquel momento la quita de 1,18 punto, de 3,5% a 2,32%, pero luego el tema escaló en el Congreso y se volvió al 1,4%. La Corte, en su cautelar, estableció en 2,95% el goteo que le tiene que pagar mensualmente.

que pagar mensualmente. El capítulo de la deuda es otro. La Ciudad asegura que desde que el Ejecutivo incumple el fallo se le deben más de \$4,8 billones. El acuerdo al que se había llegado en la reunión de mediados de julio fue que ese tema si se iba a discutir en la Corte, que todavía tiene pendiente una sentenciar.

Pero nunca estuvo en discusión, en estos últimos días, el nuevo goteo de 2,95%, que cerraron Macri y Caputo. De alli que la transferencia de ayer, muy por debajo de los fondos previstos, motivara fastidio en Uspallata. El envío fue de 1,4%, menos de la mitad de lo que correspondía. El cálculo que habían hecho en Ciudad era que esa diferencia representaba una diferencia de \$80.000 millones por mes. ■

### Los gobernadores de Juntos le llevaron sus reclamos a Francos

Guido Carelli Lynch gcarelli@clarin.com

Nueve de los diez gobernadores que pertenecían a JxC estuvieron ayer casi dos horas y media en la Casa Rosada y llevaron una batería de reclamos. No se fueron confor-

Los mandatarios provinciales llegaron a las 11 y mantuvieron un encuentro a "agenda abierta" con el jefe de Gabinete Guillermo Francos el mismo día del acto que realizó Mauricio Macri. En rigor, no fue más que una casualidad la visita de los gobernadores, la primera tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, terminó de cocinarse en Tucumán en la previa del Acta de Mayo.

La reunión fue a pedido de los mandatarios provinciales entre los que prima un malestar ascendente. Acusan el destrato de la Rosada, deudas cruzadas, se quejan por cambios en el área de Vialidad en sus distritos, por la falta de gestión del Ejecutivo nacional y por la cafda de la economía que afecta la recaudación de las provincias.

El Presidente no se sumó al ágape, porque permaneció en Olivos. En el Salón de los Escudos, en la planta baja de la Rosada, oficiaron de anfitriones, además de Francos, el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán; el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el asesor Santiago Caputo.

Después de recibir a los 24 gobernadores en diciembre, Javier Milei solo recibió por separado a los mandatarios provinciales del Norte. Los de JxC reclaman el mismo trato y atención para sus reclamos.

Si bien JxC ya no existe más co-

mo interbloque en el Congreso, los gobernadores radicales de Jujuy, Carlos Sadir; Corrientes; Gustavo Valdés; Mendoza, Alfredo Cornejo; Leandro Zdero, Chaco; y Santa Fe, Maximiliano Pullaro; junto a los tres del PRO, Rogelio Frigerio (Entre Rios), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de gobierno porteño se mueven en tándem junto a sus pares Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). Valdés no fue ayer de la partida.

"Fue una muy buena reunión, hablamos de reactivar muchas obras", señaló Ignacio Torres, de Chubut, el único que habló con la prensa. En privado la valoración de la mayoría de los mandatarios fue diferente, casi contraria

Los reclamos fueron heterogéneos y vinculados a la gestión. Varios de de los gobernadores no ocultaban que pretenden cobrar su respaldo político a las iniciativas oficiales.

El traspaso y la reactivación de obras que estaban paradas y que el Gobierno apuró con convenios marco para aceitar la ley bases no se plasmó del todo en la realidad. Los gobernadores oscilan entre las quejas porque las obras no terminan de ponerse en marcha y diagnósticos preocupantes, "Las rutas nunca estuvieron tan mal", dijo uno de ellos. En efecto, los cambios en las delegaciones de Vialidad Na-cional en sus distritos molestaron a varios gobernadores. El último funcionario del área desplazado fue Guillermo Marcone. Los funcionarios evectados respondían en su mayoría a los mandatarios pro-vinciales. Francos prometió una solución.

pressreader Pressignader.com +1 604-278-4604

### **IFELIZ DÍA GASTRONÓMICOS!**

SOLICITADA

Como Comisión Ejecutiva Electa el 2 de diciembre del año 2021, en este día del gastronómico, queremos hacerles llegar a todos los compañeros del país nuestras felicitaciones y el reconocimiento por su esfuerzo, gracias al cual cada año nuestra actividad adquiere mayor relevancia dentro de los sectores productivos nacionales.

En especial queremos agradecer a los trabajadores Gastronómicos Porteños por su apoyo y la firmeza con que nos siguen acompañando, a pesar de los obstáculos que impiden desde el 2 de diciembre de 2021, que las autoridades electas, a quienes les confiaron la administración de su Seccional, podamos ejercer plenamente nuestros cargos.

Aprovechando esta ocasión tan significativa para todos los que trabajamos en el turismo, la hotelería y la gastronomía queremos transmitirles, brevemente, un resumen de las convicciones que nos motivan día a día a batallar contra las dificultades que nos presentan quienes quieren imponer su voluntad por sobre la de aquellos a quienes representan.

El mundo ha cambiado vertiginosamente en las últimas décadas producto del aumento de la expectativa de vida, la transición energética, el teletrabajo y fundamentalmente por el avance tecnológico, al que se suma ahora la aparición de la inteligencia artificial.

Como no podría ser de otra manera el turismo, la hotelería y la gastronomía no podía quedar al margen de estas transformaciones que ya están ocasionando un monumental giro en el mercado de trabajo.

Hoy hemos caído en la cuenta que muchas de las antiguas ideas e instrumentos que durante mucho tiempo resultaron útiles para transformar el mercado laboral no solo se han vuelto estériles, sino que en muchos casos son hasta contraproducentes para la creación de trabajo de calidad.

Basta con solo recordar que en los últimos años la pobreza y el desempleo, o el empleo precario, afectan a un número sin precedentes de los ciudadanos de nuestro país.

En todo este contexto la dirigencia gremial tampoco queda fuera del alcance de los necesarios cambios que se tienen que producir para ajustarse a la modernización que imponen los nuevos tiempos en los que ni las empresas, ni los trabajadores, ni los usuarios de nuestra actividad son los mismos que hace 50 años.

Hoy también nos damos cuenta que las uniones, como formato de instituciones gremiales, han sido utilizadas por aquellos dirigentes que se resisten a cambiar sus viejas ideas y utilizan la subordinación económica a la que someten a sus Seccionales, abusando del poder que los estatutos les han conferido para imponer su voluntad cuando esta no coincide con sus intereses de poder, económicos, políticos y hasta personales.

El Secretario General de nuestro gremio, Luis Barrionuevo, no solo desoyó el mensaje de los votos de los Gastronómicos Porteños sino que, en su afán de digitar quienes deben dirigir la Seccional más allá de la voluntad de los afiliados, ha llevado al límite un cuestionable estilo de poder, provocando el desapoderamiento de los fondos de recaudación de la Seccional, el desconocimiento de representantes de trabajadores que no pertenecen a sus tropas, la incitación a las empresas a desconocer delegaciones, la manipulación de las reglas estatutarias y el desconocimiento de mandas administrativas y judiciales, con el objetivo de intervenir la Seccional.

Desde su lugar de privilegio, en el cual ha perdido toda noción de las necesidades de los trabajadores que representa, ha propiciado:

- 1) La desfinanciación de nuestra obra social, generando una crisis de atención sin precedentes para los afiliados de la Seccional. Hoy quienes padecen graves enfermedades crónicas deben esperar hasta seis meses para conseguir turnos e internaciones.
- 2) La apropiación de fondos recaudados por contribución solidaria y por cuota sindical para solventar gastos inexistentes y servicios que a nadie benefician más que a su estructura de poder.
- 3) Ha despojado a los afiliados del beneficio de usar los hoteles del gremio, entregándolos mediante acuerdos para favores políticos para alojar a personas ajenas al sindicato; llegando a la paradoja que el gremio que nuclea a los trabajadores de los hoteles tiene establecimientos en los que el trabajador gastronómico no se puede alojar.

Por último, llegó al extremo de intentar la expulsión de quienes nos oponemos a estas prácticas, mediante una fraudulenta asamblea. Encapsulado hoy más en su rol de empresario que de dirigente sindical, con una forma de vida más acorde a la de un acaudalado magnate que a la de un dirigente gremial, en su desesperada búsqueda de poder personal, ha traspasado los principios éticos que deben trascender la ambición personal de un dirigente y, por ende, perdido la autoridad moral que todo afiliado tiene el derecho a exigir de quienes lo representan.

Esta forma de liderazgo personalista, feudal y perpetuo que defienden aquellos que se rehúsan a cambiar para mantener sus privilegios, pueden llevar a la ruina a una institución o incluso a un país, como se ha visto esta semana con el lamentable caso de la República de Venezuela.

Desde esta solicitada nos comprometemos públicamente, y en línea con los nuevos tiempos de transformaciones que ha emprendido nuestra Argentina, a continuar por esta senda en defensa de un nuevo decálogo que alumbre un renovado proyecto y con una moderna forma de conducción para los gastronómicos, y así lograr que el interés y la necesidad del trabajador Gastronómico este por encima de cualquier ambición de sus dirigentes, proponiendo:

- La limitación de la reelección de los mandatos.
- La reconfiguración de las categorías de establecimientos procurando diferentes escalas y condiciones acordes a la envergadura de la empresa.
- La mayor autonomía financiera de las Seccionales, para evitar los recortes de recursos arbitrarios que las subordinen a la Central. Los abajo firmantes solicitamos la inmediata intervención de la Justicia para detener estos graves actos que afectan al patrimonio de la Seccional y de su Obra Social, en perjuicio de todos los trabajadores y llamamos a acompañarnos a todos los gastronómicos que crean que un cambio es posible y necesario.

### COMISIÓN EJECUTIVA SECCIONAL CIUDAD DE BUENOS AIRES UTHGRA

Secretario General DANTE ALBERTO CAMAÑO, DNI 10.289.016; Secretario Adjunto DANIEL OMAR FERNÁNDEZ, DNI: 21.523.03; Secretaria Asistencia Social GRACIELA MABEL CENTENO, DNI 12.465.581; Secretario Gremial FERNANDO LÓPEZ LIMENZA, DNI: 92.143.756; Secretario Administrativo JUAN DOMINGO CASTRO, DNI: 13.917.944; Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda MARIO ALBERTO ARIAS, DNI: 26.818.957; Secretaria Finanzas ELVIRA GARCÍA ALVARIÑAS, DNI: 93.730.071; Secretaria de Formación y Capacitación Profesional ANA MARÍA BURRIGUIN, DNI: 22.146.503; Secretario de Organización LISANDRO FABIAN ÁLVEZ, DNI 27.997.506; Secretario de Actas y Afiliaciones CARLOS ANTONIO DI VITTO, DNI: 22.589.584.





El País CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024

### Tensión con Venezuela



# Brasil resguarda la Embajada argentina, luego de tres días de negociaciones dramáticas

Las delicadas tratativas de la diplomacia, que tuvieron luz verde de Lula y que permiten proteger a los asilados, pudieron caerse por un tuit de Milei.

### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

Una inmensa bandera de Brasil flamea en las dos sedes de la Argentina en Caracas desde aver en un mástil que pronto incluirá a la celeste v blanco. Flamea en las oficinas centrales y en la residencia, que fue epicentro de un apuro descomunal por la salida intempestiva de los diplomáticos argentinos acreditados en Caracas, y sus res pectivas familias, por orden del régimen de Nicolas Maduro.

Y porque -además- dentro de la dencia, ubicada en el barrio de Las Mercedes, residían bajo custodia argentina seis colaboradores de la lider opositora Maria Corina Machado, asilados por Javier Milei, y que ahora quedarán bajo resguardo brasileño. La bandera de Brasil en la residencia argentina fue izada por el encargado de negocios hasta hoy, **Andrés Mangiarotti, y la sede** quedará en manos de la embajadora de Lula da Silva en Venezuela, Glivânia Oliveira.

La historia de cómo y por qué Brasil representa ahora los inte ses diplomáticos nacionales en Venezuela es la de una negociación frenética, con momentos dramáticos, y que quedará como una de las más vertiginosas porque los funcionarios de carrera también tuvie ron que remar entre dos presidenes que se llevan mal y no se tratan -Javier Milei y Lula- y dos gobier-nos en pleno fuego verbal y diplomático: el libertario y la dictadura

Esta fue una negociación de tres dias que pudo frustrarse a último momento por otro tuit de Milei contra Lula, y que terminó exitosamente en el contexto de la tragedia venezolana. Involucró a los propios Milei y Lula. Pese a sus antipatías mutuas dejaron actuar a los equipos de los ministros **Diana** Mondino y Mauro Vieira, al vice-canciller Leopoldo Sahores, y a los embajadores Julio Bitelli (brasile

ño en la Argentina); Daniel Raimondi (el argentino en Brasil), a una alta funcionaria vecina que co noce bien la Argentina, Gisela Pa dován, porque trabajo en la embaja da aquí y hoy es la directora de America Latina en Brasilia, y a su contraparte argentina, el subsecre tario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara, quien con Sahores

se ocupa de los asilados.

El lunes pasado cundió el páni-co en la Casa Rosada cuando por redes sociales el canciller de Maduro, Yvan Gil, exigió el retiro de Cacas de los diplomáticos de Argen tina y de otros países de la región que no habían reconocido la reelec-ción del dictador en los comicios esidenciales del domingo. Se de bía marchar, entonces, el personal diplomático completo de Argenti-na, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uru-guay. El domingo Milei había tuiteado "Dictador Maduro, afuera!!!". Y entre el mandatario venezolano su canciller Yvan Gil le contesta

ron con duros calificativos: le dijeron "bicho", "feo", "estúpido", "monstruo", "nazi nauseabundo".

Pero las batallas en X del Presidente tienen un correlato en la vida real y cotidiana y la decisión del régimen chavista ponía en serias dificultades al gobierno argentino porque estos ultimátum dan plazos de 72 horas para que los echados abandonen el país.

La embajadora chavista en Bue nos Aires, Stella Lugo empaçó rápido y cerró la sede venezolana de Luis Maria Campos el martes mismo, y nadie atiende allí desde entonces. Tampoco nombraron a un país que represente sus intereses. La violencia del régimen en las

calles de Venezuela se intensificó y agentes del chavismo se estacionaron frente a la sede argentina de Avenida Las Lomas. **Montaron un** asedio a los diplomáticos argenti-nos y los asilados, que si pisan la calle serán detenidos, según una orden de la fiscalía de Caracas.

Milei dio la orden de seguir pro

tegiendo a los refugiados. Y desde Buenos Aires, la única comunicación que hubo con la cancillería de Gil fue una nota en la que se citaba el artículo XIX de la Convención que rige para el asilo y señala que el Estado miembro echado puede llevarse a los asilados o le **puede re**comendar esas personas a países que sean parte de la Convención o

incluso a cualquier otro. Pero el régimen lo rechazó y contestó que el tema de los asilados era un tema administrativo de la Ar-

Brasil siempre fue el plan A de la Argentina para que estuviera a car-go de sus intereses en Caracas. Ya lo había hecho cuando Argentina y Reino Unido cortaron relaciones durante la guerra por las Malvinas de 1982. Y ahora tambien lo hizo por Perú en Caracas. Pero eso no incluía a los asilados.

Sabe Clarín de fuentes latinoamericanas que Argentina le pidió a dos aliados, Italia y Paises Bajos que se llevaran a los disidentes y la respuesta fue negativa. Otros argumentaron problemas logísticos. Y en Venezuela hay pocas embajadas de países que se llevan bien con la

administración libertaria. Entre los latinoamericanos tam bién se oyeron críticas a los Esta-dos Unidos. Dicen que estaban poco interesados en esta negociación con el grupo de los países echados por Maduro y que, **por sus intere**-ses petroleros en Venezuela, sigue su propio juego. Cuando la salida de los diplomá

ticos argentinos va tenía hora v fecha y solo quedaban 24 horas para resolver que hacer con los asilados, Sahores sinceró la situación con Bitelli y le pidió que Brasil se hiciera cargo de la custodia.

Entonces, Bitelli llamó a Padovan, que habló con Mauro Vieira, que se lleva muy bien con Mondino. Vieira fue en persona a hablar con Lula al Planalto y el presidente de Brasil dijo que sí. Aceptaba representar los intereses argentinos con los refugiados incluidos, pero estos seguirán siendo asilados de Argentina y su situación deberá re solverse en un plazo. No son asilados de Brasil al momento

Poco después de que Clarín anticipara en exclusiva la noticia, ocurrió lo que todos temían del mundo libertario: Milei retulteó a una de sus cuentas de fanáticos con una foto de Lula, Gustavo Petro y Lopez Obrador, y sin dar nombres llamó "imbéciles" a los presidentes que se abstuvieron en la OEA de ir más lejos contra Maduro

En Buenos Aires v Brasilia temblaron y vieron porque imagina ron las negociaciones caidas, los asilados sin destino, si Lula se eno jaba. Pero al momento Lula lo ignoró. En la madrugada, llegó el tuit de Maria Corina Machado agradeciéndole a Brasil. Milei se sumaba a darle las gracias a Brasil, sin mencionar a Lula.





# Milei le agradeció a Brasil, sin mencionar a Lula da Silva

Remarcó los "lazos de amistad" entre ambos países. Los diplomáticos argentinos ya abandonaron Caracas.

Luego de estar a punto de hacer naufragar la negociación que lle-vaba la linea diplomática, a causa de uno de sus tuits contrarios a Lula, **Javier Milei** salió a agradecer la decisión de Brasil de hacerse cargo de la embajada argentina en Ve-nezuela y de la "representación momentánea de los intereses de la República Argentina y sus ciudadanos allí".

Lo hizo a través de un posteo en X, donde destacó los lazos de amis tad que unen a la Argentina con Brasil. "No tengo dudas que pron to reabriremos nuestra Embajada en una Venezuela libre y democrática", expresó, sin mencionar a su par Lula da Silva, cuya decisión fue clave para aliviar la situación de la representación diplomática y de los asilados en ella.

La delegación argentina abandonó Caracas ayer tras la expulsión de decidida por Nicolás Maduro, quien dio plazo de 72 horas para

abandonar el país. Al mediodía una caravana de autos blindados de Brasil, México e Italia escoltó al encargado de nego-cios argentino, Andrés Mangiarotti (por la disputa con el chavismo, Milei no envió nunca embajador). a los otros cuatro diplomáticos argentinos, con sus familias y mascotas incluidas hasta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de

Maiquetía Fue después de que Manglaro-

### EX PRESIDENTE

### Alberto agradeció a Lula y pidió disculpas por Milei

Alberto Fernández elogió ayer a Luía da Silva y pidió disculpas po el "maitrato" libertario". Esto se llama solidaridad y compromiso", dijo por el brasileño. "Esto es dinacia de la mejor calidad. Graclas Lula por preservar la soberanía argentina y la integridad de los están en esa embajada", añadió Alberto F. Y cerró: "Mis disculpas por el maltrato al que el gohierno libertario te ha sometido"

tti izara la bandera de Brasil en la embajada argentina. Un hecho también anecdótico: como el mástil argentino es muy bajito y los de Brasil más altos, las banderas de los vecinos son muy grandes, tan gran-des que no se pudo colocar también la argentina, que es mucho mas pequeña, para que estuvieran las dos juntas. Dicen que en algunos días lo resolverán.

Recalculando de sus peleas con Lula, Milei tuiteó: "Los lazos de amistad que unen a la Argentina con Brasil son muy fuertes e históricos". Anteayer había criticado Lula por su decisión, junto a México v Colombia, de abstenerse en la votación de la resolución de la Organi-zación de Estados Americanos (OEA) que exigía a Maduro mostrar las actas electorales de la votación del domingo último. En tanto, Cancillería informó

que "la custodia de las sedes diplo-máticas involucra a los asilados políticos de la oposición venezolana quienes se encuentran bajo protec ción en la Residencia".

### Cristina viaja a México y sigue en silencio sobre sus socios chavistas

La ex mandataria hablará mañana en un encuentro organizado por el partido de López Obrador.

A casi una semana de las cuestionadas elecciones en Venezuela, Cristina Kirchner hablará en público otra vez este sábado en un encuentro en la Ciudad de México organizado por el partido de Andrés López Obrador, El viaje de la ex presidenta se concretará unas horas después del acto en-cabezado por Mauricio Macri en el relanzamiento del PRO, acaso con el propósito de conservar también la centralidad en su espacio, en medio de la perplejidad en el peronismo y las especulaciones sobre si irá por la conducción del PJ y si será candidata el año próximo.

Luego de tres meses sin participar de actos -el último fue en Ouilmes, el 27 de abril-, más allá de una entrevista en el 50° aniversario de la muerte de Perón v expresiones en redes sociales, Cristina hablará en el Instituto Nacional de Formación Política del partido Morena, liderado por el presidente mexicano. Será en la clausura del "Curso internacional realidad político y electoral de América Latina".

Hasta el momento, la ex mandataria no se pronunció sobre el controvertido proceso electoral de Venezuela, donde gobierna hace más de 20 años el régimen chavista aliado del kirchnerismo. persiguiendo y encarcelando opositores, además de proscribiros para las recientes elecciones como el caso de Corina Machado.

Su silencio y el de los principa-les referentes de Unión por la Patria en el inicio de la semana se interrumpió en parte con un comunicado del Frente Renovador, con un tono critico del régimen velezolano, y luego hubo un pro-nunciamiento del bloque de diputados nacionales K.

"En consonancia con la posición histórica que ha tenido este espacio, instamos al Gobierno de Venezuela a que haga públicas de inmediato las actas detalladas de la votación en las que, de mane ra irregular y sin mostrar ninguna evidencia que lo respaldara, se anunció el triunfo de Maduro como presidente", marcaron en el partido liderado por Sergio Massa la diferencia de posición con otros sectores del espacio.

La bancada presidida por Germán Martínez difundió un texto en el que consideró "imprescindible la publicación de las actas". Antes Andrés "Cuervo" Larroque había cuestionado a Javier Milei por desconocer el resultado anunciado por el Consejo Nacio-nal Electoral. "Hay que respetar la voluntad popular", había dicho el ministro bonaerense

Dirigentes cercanos a Cristina Kirchner habían dejado trascender que su posición estaría en sintonía con Lula da Silva y López Obrador, sin tomar partido mier tras no se conozcan las actas de votación. La ex presidenta partirá este viernes a México. ■



nandataria. Los K, aliados históricos del régimen chavista

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 El País

### Tensión con Venezuela

Clarín estuvo en la residencia diplomática que refugia a los opositores. Brasil se hizo cargo y por el momento bajó la tensión, aunque sigue cortada la luz.

# "A nuestros amigos, los 'che' argentinos, ¡gracias!", el mensaje de los asilados en la sede en Caracas

#### Pedro Gianello pgianello@clarin.com

La máxima tensión del miércoles frente a la residencia de la embajada argentina en Caracas, una de las dos sedes diplomáticas en la capital de Venezuela parece haberse disipado. En una recorrida que Clarín realizó a media mañana de ayer, ya flameaba la bandera de Brasil, y se había retirado la amenazante patrulla con cuatro hombres encapuchados la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del Cuerpo de Policia Nacional Boliva-

"Estamos sin luz desde el martes a la tarde. Supuestamente en cues-tión de poco tiempo volvería. Estamos con esa espectativa", aseguró un venezolano que llevaba un delantal de cocina negro con el escudo de Argentina en forma de escarapela. Otra empleada de la sede, también venezolana, asintió. Se mostraban distendidos con respec to a la alarma que empezó el lunes a la noche con la aparición de móviles del régimen chavista.

La bandera de Brasil flamea por que Nicolás Maduro le puso un plazo de 72 horas a la delegación ar-gentina para abandonar el país. Este jueves el cuerpo diplomático ar-gentino abandonó Caracas y el personal brasileño se hizo cargo de la sede, donde hay seis opositores al régimen asilados políticos. El chavismo se niega a darles un salvo

conducto para salir del país. La Avenida de las Lomas, en el barrio Las Mercedes luce con su habitual tranquilidad. El sol caribeño da sobre las espaldas de la sede diplomática argentina en una mañana que promete convertir a Caracas en un horno. Del poco tránsito vehicular por ese camino que sube hasta donde está la embajada de los Estados Unidos, se es-cucha el cantar de los pájaros en la gran arboleda de la calle

A partir del acuerdo de Argentina y Brasil, por el que el presidente Ja-vier Milei le agradeció al principal socio del Mercosur, frente a la resi-dencia argentina ya no está el patrullero de la marca china Chery que desde el miércoles intentó amedrentar a los refugiados polí-



Alivio. Los opositores asilados en la residencia argentina, asomados en un balcón

### "Han sido días muy difíciles", dijeron al asomarse al portón.

ticos de la oposición. El primer intento fue el lunes a la noche y una oposición movilizada en las calles fue hasta el coqueto barrio a respaldar a los refugiados. La patrulla

Pero el martes a la tarde el chavismo cortó la luz en la sede diplomática que a la que por leyes internacionales no puede invadir. Inten-tó el asedio para quebrar a los diplomáticos. En cambio, el panora-ma ayer era de muy pocos periodistas en la puerta y sonrisas de alivio en el personal que se aso-

mó por un portón entreabierto. Dentro de la residencia de la em bajada argentina están Magalli Me-da, jefa de campaña de Machado; Claudia Macero, jefa de prensa de



Bandera. La sede diplomàtica, ahora bajo guarda de Brasil

la líder opositora y Pedro Urruchurtu, encargado de las relaciones internacionales de Machado

Este último, transcribió parte del comunicado de la Cancillería Argentina. "A partir de este momento y a solicitud del Gobierno argentino, la República Federativa del Brasil se hará cargo de la custodia de los locales de la misión argentina en Caracas... La custodia de las sedes diplomáticas involucra a los asilados políticos de la oposición

También están refugiados Humberto Villalobos, asesor de Maca do: Omar Gonzalez, ex gobernador por Vente Venezuela. Y, otro líder de la oposición. Fernando Martínez Mottola.

El canciller de Maduro, Yvan Gil. el lunes exigió el retiro de Caracas de los diplomáticos de Argentina y de otros países de la región que no reconocieron la reelección del dictador en los comicios presidencia les del domingo.

Los opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas agradecieron a ambos países inter vinientes ante el conflicto por mantener el refugio, "Decirles a nuestros amigos, a los 'che' argentinos, gracias de parte del comando con Venezuela y a los nuevos aliados de esta libertad, 'obrigado'", señaló la jefa de campaña de la alianza antichavista para las presiden-ciales, Magalli Meda, desde la entrada de la residencia diplomática argentina en Caracas a medios de omunicación. Desde el balcón de la sede diplo-

mática Meda respondió algunas preguntas de los fotógrafos y periodistas que se acercaron al lugar.

Indicó que, hasta el momento, no conversó con funcionarios bra-sileños pero que "está en proceso", ya que el acuerdo de custodiar los locales de la misión argentina en Caracas, fue conversado entre las cancillerías de ambos países.

### El chavismo asedió desde el lunes la sede diplomática.

"Han sido días muy difíciles. Pe ro bueno, es parte del proceso de hacer respetar la verdad. Con mucho orgullo. Venezuela necesita ya un cambio", agregó.

Entretanto, el coordinador internacional del partido Vente Venezuela (VV), Pedro Urruchurtu, sos tuvo que ninguno de los que se encuentran en la Embajada argentina cometieron delitos.

"Estamos protegidos porque nos están persiguiendo y eso es lo que demuestra por qué estamos acá y, al final, la verdad nos asiste y aquí seguimos. Por supuesto, también agradecemos al Gobierno de Brasil por tomar esta decisión que nos da tranquilidad y nos permite seguir luchando", apuntó.



# Cocinamos un número especial



**CONSEGUILA EN TU KIOSCO HABITUAL** 



SUSCRIBRITE A REVISTA Ñ Y RECIBÍ TU TARJETA 365 AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

365.COM.AR/ENIE 0810.333.0365

TARIETA 365 DESTRADAD EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS OB DE DEBERAN SUMAR AL MENOS. SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TRAJETA 365, TRAJETA 365, PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, EMERICIOS VALUDOS PRESTINAMINO AL GUNA DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁ INFORMACIÓN SORRE LOCALIDADES HABILIDADAS PARA I SUSCRIPCIÓN. DE MERÍCIOS, TENRIMOS Y CONDICIONES, LOCALES AUHERIDOS VER EN WWW.365.COM.ARREGLAMENTO O LLAMA AL 0810.333.0365, ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTIN S. AL, CULTI 30-500/12415-2, PUEDARA 1743, CP 1140, CUIDADA AUTOROMA DE BUENOS AIRES.

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 El País

# Aeroparque: escándalo por alquilar la Base Militar para vuelos VIP

Documentos dan cuenta de un supuesto servicio ejecutivo para usar esa pista en vuelos internacionales. Sospechan de un esquema de recaudación en negro.

### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Luego de que la Justicia comenzara a investigar a una asesora de Kari-na Milei por "alquilar" presunta-mente a dos chárters privados la plataforma de Aeroparque destinada a la flota área presidencial, se conocieron documentos que mostrarían a ex funcionarios de la administración de Cambiemos gestionando un supuesto servicio VIP a vuelos eje cutivos en esa aerostación militar.

La denuncia había sido presentada en mayo pasado por el abogado San-tiago Dupuy contra la titular de la Dirección General de Logística, Florencia Gastaldi, y la fiscalia dio curso al expediente sin imputar a la acusada pero pidiendo medidas de prueba para constatar si se autorizaba o no el stacionamiento en la Base Aérea Militar de Aeroparque (BAMA) a dos cana a los US\$ 25 mil dólares men-

Ahora Clarin tuvo acceso a docu mentación, del año 2018, que daría cuenta de un supuesto servicio VIP a ejecutivos para que puedan utilizar esa pista en vuelos internacionales, con el consiguiente traslado de los controles de Aduana y Migracio

vos explicaron que este presunto sis-tema de recaudación -en negro y en dólares- dataría de hace más de un década e involucraría tanto a personal civil como militar.

Según detallaron, el supuesto plan consistiría en primer término en pe dir la "internacionalización" de Ae roparque como paso previo para la utilización de la aeroestación militar, lo que quedaba asentado en pa-peles oficiales, El objetivo era **evitar** que esos servicios ejecutivos tuvie

ran que aterrizar en San Fernando o Ezeiza y, en cambio, pudieran utilizar la pista ubicada frente a la Costa nera, en un punto neurálgico de CA BA. Es decir, se habría utilizado a la BAMA como "aeropuerto privado" como parte de una suerte de servicio VIP a ejecutivos que viajaban al

Un ex funcionario de Casa Rosada consultado dijo que "hay personal ci-vil y de Fuerza Aérea involucrado. Me enteré hace años cuando hubo que recibir al titular de Conmebol, Alejandro Domínguez" en la plata-forma presidencial. Al sector Sur del Aeroparque sólo pueden recalar los vuelos presidenciales, de personal del Ejecutivo, de la Fuerza Aérea y aquellos dignatarios autorizados por Presidencia.

En los documentos citados hay vuelos que trasladaron a gerentes de firmas como SanCor Seguros, del Banco Macro pero también de la petrolera Chevron y constatarían el uso de la BAMA "para la operación privada de vuelos". Al respecto, figuran co-mo supuestos catalizadores de esa gestión el director de la Agrupación Aérea de Presidencia, Roberto Aróstegui, y el coordinador de vuelos, Fernando Villaverde. Este último ade más firma en otro documento como responsable de "operaciones" de una empresa, es decir, cumpliendo una doble labor habida cuenta de su cargo en Presidencia.

Fuentes de SanCor Seguros le dijeron a Clarín: "En una época, 2014 aproximadamente, nos autorizaban a bajar en Aeroparque con nuestra aeronave cuando ibamos desde Sunchales. Luego cambió la normativa, desde 2015 bajábamos en Aeroparque y contratamos un hangar con Royal Class. Esa nota firmada por Fernando Villaverde en 2018 se reali zó para hacer un vuelo al exterior. Es un trámite necesario para poder hacer el viaje. No lo podemos hacer des-de Sunchales. Son gestiones necesarias. Aquí no hay ningún ilicito y jamás pagamos ningún precio en efectivo a nadie"

En uno de los documentos, se cita a una aeronave de Chevron con ma-trícula N1901G y está firmado por Aróstegui. "El responsable de esta operación es el señor Roberto Aróstegui y quien supervisara la opera-ción nuestro despachante Fernando Villaverde, cualquier necesidad comunicarse con él (consigna su celulary informa.

Consultado por Clarín, Villaverde aseguró que no había incompatibi-lidad en el cumplimiento de ambas funciones en 2018 y negó que haya existido un sistema de recaudación por este servicio. "La internacionalización era a requerimiento con la ANAC y tenía que venir autorizada eso sí. Son dos cosas distintas: una la internacionalización y otra el uso de la Base Militar" aunque reconoció que "se cobraba parking para dejar el avión ahí, pasó con dirigentes de la Conmebol\*

Además, dijo que \*jamás pasé a Sancor Seguros un permiso para ate-rrizar en la plataforma presidencial". Adujo, en este sentido, que "había otras posiciones" en Aeroparque para dichas aeronaves. Por último, enfatizó que "no tenía poder para auto rizar esas cosas" en referencia al supuesto servicio vipa vuelos ejecuti-

Sin embargo, una fuente oficial consultada catalogó de "irregular" la utilización de la citada plataforma militar para un vuelo privado al igual que "la internacionalización" de Aeroparque para terceros. Otro ex directivo, en tanto, remarcó que ese supuesto servicio estaba tarifado. "Venía Chevron y le cobraban 4 mil dólares por día. Al principio del gobierno de Alberto Fernández hubo una queja de la empresa en ese sentido".



### Denuncia judicial contra el "Gordo Dan", un trolls de Milei

Alejandro Alfie aalfie@clarin.com

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia judicial contra Daniel Parisini, alias "Gordo Dan", por el hostigamiento digital al que sometió a la entidad, a su presidenta y a otros de sus inte grantes, a partir de la difusión de información falsa y los ataques que fueron potenciados por personas también vinculadas al área de co-municación del Gobierno, el presi-

dente Javier Milei y miles de segui-

dores en la red social X (exTwitter).

La denuncia fue presentada por los abogados Hugo Wortman Jofré, Ariel Garrido y Tomás Brady, quie es destacaron que este tipo de acción de hostigamiento tiene **una** pena "de multa, trabajo de utilidad oública o días de arresto a 'quien intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio digital". Y esa pena se eleva al doble cuando lo hacen dos o más perso-nas organizadas, o cuando se usen

"identidades falsas o anónimas". "En nuestro caso, la Fiscalía deberá determinar si el hostigamien-

### Todo comenzó cuando publicó una información falsa

to iniciado por @GordoDan contó con la cooperación de dos o más personas - como parece desprenderse de la inmediata colaboración en amplificar la campaña de acoso de parte otros conocidos twiteros vinculados también con el esquema de comunicación del gobierno. También deberá evaluarse la utilización de una identidad anónima

como elemento de configuración del agravante<sup>6</sup>, planteó FOPEA.

Los ataques fueron provocados porque FOPEA alertó sobre la matrícula obligatoria que pretendía implementar en junio pasado el Ministerio de Capital Humano y, además, porque no repudió en forma inmediata una agresión contra el youtuber libertario Mariano Pérez en una protesta de movimientos sociales y organizaciones de izquierda frente al Congreso contra la Lev Bases.

Todo comenzó cuando Daniel Parisini (Gordo Dan), publicó en su cuenta de X una información falsa y comenzó a hostigar a FOPEA el 27 de junio pasado, el mismo día que la entidad emitió un comunicado contra la matriculación obli-gatoria de periodistas que había nunciado el día anterior el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que FOPEA onsideraba "un control inacept ble de las libertades de prensa y de expresión".

Mientras los medios de comuni cación informaban sobre el recha zo de FOPEA a esa medida y el interés frustado del gobierno en avanzar con la matriculación obligatoria, el Gordo Dan posteó en su cuenta de X la imagen de un diálogo en Whatsapp, donde varias per-sonas se burlaban de las agresiones sufridas por un periodista li-bertario esa tarde. Alli decian que "ese pibito es un provocador vio-lento", "un poco se lo buscó", "lamentablemente no le pasó nada no? Puro llorar, terrible puto el pibe", entre otras frases que Parisini le adjudicaba falsamente al chat de la comisión directiva de FOPEA.■

# Abuso sexual: Espinoza apeló y buscó desacreditar a la víctima

El intendente de La Matanza usó la vida privada de Melody Rakauskas, aludió a una "red de prostitución" y pidió un examen psiquiátrico.

### Daniel Santoro

dsantoro@clarin.com

El intendente K de La Matanza Fernando Espinoza, apeló ante la Cámara de Casación Nacional su procesamiento por abuso sexual de Melody Rakauskas, recurriendo a datos de la adolescencia de la víctima, pidiendo que le realicen un "examen psiquiátrico" y destacando que había estado en una "red de prostitución" y que podría ser "una infiltrada" de la política. El también presidente reelecto de

El también presidente reelecto de la Federación de Municipios de la Argentina lo hizo poniendo **más énfasis** en esos antecedentes que en las pruebas de la causa.

En cambio, la modelo Rakauskas pidió elevar la causa ya mismo a juicio oral para dirimir el caso en esa instancia, anunció su abogado Marcelo Urra, luego que la jueza de instrucción Maria Fabiana Galetti aceptó el carácter de querellante de la joven. El carácter de querellante le permitirá a la modelo pedir medidas de prueba, por ejemplo, en la causa.

El recurso de Espinoza presentado esta semana ante la Cámara del Crimen porteño logra frenar, por ahora, que se decida ir a juicio oral y público, sobre porque porque se reservó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia si llega a perder también en Casación.

Asi el dirigente K cree que no tiene que pedir eventualmente licencia a su cargo de intendente de la



Intendente K de La Matanza. Espinoza apeló ante Casación su procesamiento por abuso sexual

### En cambio, la querella pidió ir en forma directa a juicio oral

municipalidad más grande del Gran Buenos Aires y que el peronismo gobierno en forma ininterrumpida desde 1983.

Los abogados del jefe comunal le pidieron a la jueza de instrucción María Fabina Galetti "que se abstenga de ejecutar la decisión dictada por el Superior 'hasta tanto no se resuelva el recurso de casación (y su eventual queja)" ante la Corte. En un recurso de más de 50 páginas al que accedió Clarín en fuentes judiciales, se sostiene que "Espinoza no hizo lo que se le imputa, pues, lisa y llanamente, el hecho ilicito no existió, siendo pura fabulación de una persona con las facultades mentales alteradas y que, posiblemente, haya sido infiltrada para ese oscuro fin".

Luego sostiene que la denuncia de la joven puede "haber sido aprovechada por personas con intereses espurios para hacer daño electoralmente en la campaña del 2021, retomada nuevamente en la del 2023, en el distrito más poblado del país, y con peso decisivo en el resultado electoral general".

"De manera que no puede descartarse de plano -como hicieron infundadamente Vuestras Excelencias y la magistrada de gradouna situación de animosidad, al trasuntar todos sus actos un claro interés en encontrar algo que pudiere perjudicar a Espinoza".

Luego se mete con la infancia y adolescencia de la joven y mencionan con lujo de detalles que la fiscalía incorporó al expediente principal dos causas en las que Rakauskas había denunciado a su madre, un año antes de la denuncia contra Espinoza, y a su abuelo de 87 años, ambos casos por violencia física y agresiones, a los que además demandó civilmente pero éstos fueron absueltos.

Luego la apelación de Espinoza sostiene que "fue la propia denunciante quien declaró ante los medios de comunicación que jamás había trabajado de secretaria, habiéndose aproximado a Gustavo Cilia a través de una red de prostitución... siendo una modelo que -según dijo- representó al país en distintos concursos internacionales de belleza".

Espinoza destacó que la joven se ganaba la "vida bailando en boliches en Miami y Nueva York (como declaró Cllia), o de acompañante en turismo de lujo por el mundo (desde Moscú, a Dubai y Qatar, como declaró también Cilia".

"Melody Rakauskas mintió repetidas veces al formular la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y también en la pericia psicológica que se le practicara, realizando afirmaciones mendaces, que se contradicen objetivamente con las constancias obrantes en esos expedientes, lo cual es fundamental para cuestionar la credibilidad de su relato", que es una de las pruebas en que se basa el procesamiento de Espinoza, destacó la defensa.

Más adelante, la defensa de Espinoza sostuvo que "la credibilidad de la denunciante se encuentra seriamente puesta en duda, tanto por sus antecedentes personales, como por el personal de la OVD, como por la Justicia Civil, como por la actitud extraña que exhibió en la municipalidad durante los pocos más de diez dias hábiles que concurrió (grabó todo con su celular, desde el día que ingresó hasta que renunció), además de haber extraído, sin autorización alguna, más de 18.000 correos electrónicos (otro comportamiento extraño)."

### CÓMO SIGUE EL JUICIO

### El procesamiento será revisado por la Cámara de Casación nacional

A mediados de junio pasado, la Sala VII de la Cámara de Crimen porteña confirmó el procesamiento del intendente de La Matanza Fernando Espinoza por abuso sexual de su ex secretaria privada.

La Cámara del Crimen porteña ratificó la decisión de la jueza de primera instancia, María Fabiana Galletti, que había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial.

Este último cargo por el hecho que el jefe comunal tenía prohibición de acercamiento a la víctima y, sin embargo, la llamó por teléfono para persuadirla de que retirara la denuncia en su contra. Los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto fallaron en consonancia con la posición del fiscal, Mauricio Viera, que había dictaminado a favor de la ratificación del procesamiento de la jueza de instrucción, Maria Fabiana Galeti.

Mientras que el ex novio de la modelo y empresario Gustavo Cilia le hizo una denuncia por supuestas amenazas, chantaje y hostigamiento. Es porque el empresario más beneficiado con el polémico Plan Qunitas presentó chats con reclamos de Rakauskas y sostiene que sus pedidos económicos no corresponden porque "no hubo convivencia entre ambos" durante su

relación

En su apelacion, Espinoza sostuvo que la resolución dictada por Cámara del Crimen, la confirmación del procesamiento, "insiste en que fueron tres los encuentros que tuvieron lugar en la casa de Rakauskas, cuando solo uno tuvo lugar allí (en la casa de la modelo), cosa que nunca fue desconcido por nuestro defendido".

"La sentencia invierte la carga de prueba y desconoce el principlo constitucional y convencional de presunción de inocencia", agrega la apelación que ahora la Cámara del Crimen debe decidir si pasa a Casación que deberá revisar el procesamiento.





CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 El País

# Buscan dar con el cerebro de las firmas truchas que usó Belliboni

El juez certificó que todas las firmas estaban vinculadas entre sí y que sus titulares son meros prestanombres usados por un tercero que no aparece.

#### Lucia Salinas

lsalinas@clarin.com

El Polo Obrero se valió de una serie de "empresas "pantalla" para concretar el desvío de fondos públicos que estaban destinados a pagar planes sociales. Así lo determinó el juez federal Sebastián Casa nello, quien continúa investigando a los hacedores de esas compañías que no tenían un giro comercial real y fueron un eslabón clave "para el financiamiento de actividades políticas de la organización". Para la justicia, las personas que figuraban en las compañías ficticias "serian meros prestanombres" y las firmas fueron constituidas por terceros para "generar facturación apócrifa a favor de quien lo solicitara". Es justamente, con esas personas con la que buscan

El desvío indirecto del dinero que el Polo Obrero manejaba y que provenía del Estado se materializó gracias a la intervención de Carlos Osvaldo Monfrini y de las firmas Coxtex SA, Urban Graphics SA y Ricoprint SRL. Todas estas firmas "simularon la entrega de productos a través de la emisión de facturación apócrifa, permitiendo a los administradores destinar ese dinero a

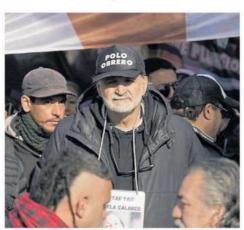

Lider del PO. Eduardo Belliboni, p ado por fraude al Estado

una finalidad - privada- distinta a la contractualmente prevista -pú-blica-", sostiene la resolución.

El dato es que la firma Coxtex fue calificada por la AFIP como una usina de facturas truchas, sin capacidad económica, cuyo único propósito de funcionamiento se ria, justamente, la emisión de comprobantes falsos para justificar operaciones inexistentes.

Esa empresa, la más sospechosa de todas, nunca presentó declaraciones juradas de ganancias, como tampoco acreditaciones bancarias, de pagos y de bienes registrables (tanto inmuebles como automotores). También se detectó que declaraba la existencia de un único empleado en relación de dependencia

#### ANTECEDENTES

### Empresas "pantalla" para desviar millones

Después de explicar detallada mente cómo el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor obtuvieron 361 millones de pesos que debían volcarse a diversos en prendimientos vinculados al plan social Potenciar Trabajo, la inves tigación de Casanello también expuso que la maniobra incluyó la simulación de gastos que así fueron rendidos ante la Secretaria de Economía Social que lideraba Emilio Pérsico (imputado recientemente en esta causa por el fiscal Gerardo Pollicita). La utilización de facturas apócrifas reguirió de una instancia previa: crear empresas "pantalla" que ahora están bajo la lupa Judicial.

(el propio socio), pero con saldos a pagar en cero.

Sumado a todas las irregularidades que desnudó la investigación, Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, sus socios, "ha-brían sido utilizados por terceras personas, tanto para la conforma-ción y constitución de la sociedad como para la realización de gestio-nes y trámites posteriores (abrir cuentas bancarias, retirar chequeras, firmar documentos, entre otras), a cambio de recibir como contraprestación determinadas sumas de dinero en forma periódica". ¿Quién está detrás de las firmas

truchas?

Como un trabajo en red, esas personas habrian sido usadas para constituir, en el mismo año que Coxtex (2020), otras tres sociedades con obietos diametralmente distintos. Pero en el acto de constitución, en los cambios societarios, como en la inscripción de aquellas firmas y de Coxtex, inter-vinieron los mismos cuatro profesionales: Juan Bautista Derrasaga. Gabriela Anahí Rivero, Lucía Agun-

dez y Virgilio Mario Vivarelli. La justicia pone la lupa sobre to dos ellos, pero porque se maneja la hipótesis de que **todos intervinie**ron a pedido de alguien y sólo procedieron como prestanombres. ¿Oujén dirigió toda la operatoria? Es lo que ahora, busca develar el juzgado. El dato revelador fue que muchas de las facturas presenta das por la cooperativa vinculada al PO tenían colocadas en su descripción un número de expediente administrativo distinto al de la rendición de gastos a la que se vinculaban. Parte de las facturas tenían inserto el dato del convenio (núme ro de expediente administrativo) al que iban a ser asignadas, "Eso da cuenta de que, la persona que las entregó (de momento, no identificada), sabía para qué iban a ser usa-das", explicaron fuentes judiciales a Clarín. Por ese motivo es que el juzgado profundizará esa linea: para dar con las demás personas de trás de la creación de las empresas fantasma y que desde un comien zo, supieron para qué se iban a utilizar. Según estableció Clarín, tras una serie de allanamientos el juez Casanello y su equipo cuentan con teléfonos y computadoras secuestrados de las personas que la crearon o manejaron la firma Coxtex, que están siendo periciados. También la cuenta bancaria de Coxtex fue determinante: muestra la nula actividad comercial que tenía la empresa, pese a haberse constitui-do hace más de cuatro años y de haber facturado montos millonarios, "carece de transferencias, depósitos de dinero, depósitos o libramientos de cheques". La ausencia de actividad comercial real, la fal-ta de capacidad económica, la inexistencia de sede fiscal ni social y la situación de los socios formales, "quienes serian meros prestanom-bres, conducen a sostener que la sociedad habría sido constituida al sólo efecto de generar facturación apócrifa".■

### STELLANTIS

### **COMUNICADO DE RECALL**

| Vehículos      | Año modelo | Listado de chasis (Números de chasis<br>no secuenciales - últimos 8 dígitos) |  |  |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| RAM 1500 Rebel | 2023       | PN644974<br>a<br>PN704294                                                    |  |  |

FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A., convoca a los propietarios de vehículos de la marca RAM, modelo 1500 Rebel, año/modelo 2023, para que a partir del 05 de agosto de 2024 programen su asistencia a una concesionaria de la red oficial RAM de su preferencia, para que sea realizada gratultamente la inspección del módulo de control de la columna de dirección, y en caso de ser necesario, su sustitución.

Se identificó la posibilidad de que exista un defecto en el módulo de control de la columna de dirección. Como con de ello y, en caso de colisión frontal, el airbag del conductor puede funcionar incorrectamente, con el consecuente riesgo de lesiones físicas potencialmente graves o incluso fatales para el conductor del vehículo.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con la concesionaria RAM más cercana. Un representante le el ingreso de su unidad en la concesionaria de nuestra red oficial que a usted le sea de comodidad

El tiempo estimado para la realización de las tareas mencionadas es de aproximadamente una hora, pudiendo variar conforme al flujo de atención en la concesionaria elegida. Por esta razón, le solicitamos que programe su visita con anticipación en la concesionaria RAM de su preferencia.

Ante cualquier duda, podrá comunicarse a través de nuestro teléfono de contacto (0800-333-7070) los días hábiles de 8:00 a 20:00 hs., o bien vía email desde www.mopar.com.ar/contacto.php

Con esta iniciativa, FCA pretende asegurar la satisfacción de sus clientes, garantizando la calidad, la seguridad y la confiabilidad de los vehículos de la marca RAM.







CORRESPONDE AL EXPTE Nº 2915-16275/2024

CORRESPONDE AL EXPTE N° 2915-16275/2024
LICITACIÓN PÚBLICA N° 33/2024
HOSPITAL EL CRUCE ALTA COMPLEJIDAD EN RED (S.A.M.I.C)
POR UN (1) DIA: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA N° 33/2024
"Adquisición de Insumos para Cirugia Cardiovascular"
FECHA YHORADE APERTURA: Dia 14 de agosto de 2024 a las 08:00 hs.

LUGAR: Oficina de Compras del Hospital El Cruce, sito en Ave Calchaqui 5401 de Florencio Varela. VALOR DEL PLIEGO: Pesos veinticinco mil (\$ 25.000,00)

VALONDEL PLESQY: Pesos vernicorico mil (3.22.000,00)
RETIRO O REMISION DE PLESGO: Se podrá retirar fisicamente en la
Oficina de Compras del Hospital o bien solicitarlo mediante correo
electrónico, a: licitaciones@hospitalefcnuce.org informando CUIT de la
empresa, razón social, y datos del presente proceso. En ambor casos
hasta dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura. Itasdingirsea licitaciones@hospitalelcruce.org



### La Corte ordenó seguir la causa al "Caballo" Suárez por fraude a su gremio

Es así porque el máximo Tribunal desestimó ayer recursos del sindicalista "preferido" de Cristina Kirchner.

#### Daniel Santoro

dsantoro@clarin.com

La Corte Suprema de Justicia desestimó este jueves los planteos del sindicalista K Omar "Caballo" Suárez y otros dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y así la causa abierta en su contra por administración fraudulenta y asociación ilicita contra el gremio seguirá siendo investigada.

Sucede que el 13 de junio de 2022, el Tribunal Oral Federal N°4 de la Capital Federal integrado por Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez, absolvió a los 17 acusados, entre ellos Suárez, titular del SOMU.

Sin embargo, la Sala III de la Cá-

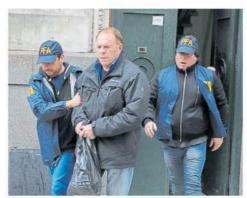

Ex titular del SOMU. Omar "Caballo" Suárez sigue investigado

mara Federal de Casación Penal luego anuló esa decisión por considerar que las absoluciones dictadas se basaron en un "análisis fragmentario de la prueba del caso" y ordenó al tribunal oral dictar una nueva sentencia.

nueva sentencia.
Casación tuvo en cuenta que la mayoria de las maniobras delictivas "se enmarcaron en un contexto de uso abusivo de estructuras societarias" que estaban "intimamente vinculadas", dado que los acusados "de manera simultánea cumplian roles en las mismas" y eran "beneficiarios finales" de las maniobras.

Las defensas apelaron esa deci-

sión de la Cámara de Casación.
Pero al llegar los recursos hasta
la Corte, éste con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz,
Juan Carlos Maqueday Ricardo Lorenzetti, los desestimó por falta de
sentencia definitiva. De esta manera, la investigación seguirá adelante.

En 2016, el "Caballo" -el sindicalista preferido de Cristina Kirchner que lo llevó a visitar al Papa Francisco- había sido denunciado por la interventora en el gremio SOMU, Gladys González, quien luego fue electa senadora bonaerense por Cambiemos en 2017. Incluso, estuvo con prisión preventiva un tiempo. El fallo de Casación, firmado por los camaristas Mariano Bo-

rinsky (en disidencia en este pun to), Juan Carlos Gemignani y Daniel Petrone, modificó parcialmen-te la sentencia dictada por el TOF°4, el 13 de junio de 2022. La anulación está en línea con el recurso formulado por el fiscal general Patricio García Elorrio y el fiscal federal Nicolás Czizík, que fue sostenido an-te el máximo tribunal penal por el fiscal general Raúl Pleé. Los fiscales habían remarcado "la particular interacción comercial existente entre el Sindicato, la Fundación Azul, la mutual, la obra social y las firmas San Jorge Marítima S.A., Malonot S.A. y Elite Viajes S.A.", integradas por las personas imputadas. El juicio se había llevado a cabo durante 2021 y 2022. De esta forma, Casación ordenó que el tribunal oral dicte un nuevo pronunciamiento en torno a aquellos puntos del fallo que benefició a Suárez y a otras 16 personas que habían sido absueltas por administración fraudulenta y como supuestos integrantes de una asociación ilícita. Se trata de Juan Manuel Medina, Mario Anibal Morato, Jorge Agustín Vargas, Rigoberto Reymundo Suárez Car-dozo, Julio César Barrera, Débora Andrea Medina, María del Carmen Cabrera Peña, Carlos Ítalo Ruíz, Juan Hugo Baneki, Leonel Lucia-no Abregú, Alejandro Antonio Giorgi, Rubén Alejandro Moreira y Felipe Brighinia, entre otros. ■

15





CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 El País

# La UCR confirmó su postulante para la AGN y el oficialismo se suma

Los dialoguistas quieren votar las tres vacantes en la sesión del miércoles. En UP se enfrentan un camporista y un massista. Los libertarios quieren un lugar.



ididato. Del radicalismo, será Mario Negri, ex jefe del bloque de diputados de la UCF

### Jazmin Bullorini

ibullorini@clarin.com

Después de un fuerte tironeo interno el bloque de la UCR confirmó que el ex jefe de bancada, el cor dobés Mario Negri, será su candi dato para la Auditoría General de la Nación (AGN). El PRO ya postuló al ex ministro Jorge Triacca, en Unión por la Patria no logran consenso para definir a su representante y ahora los libertarios dicen

que quieren pelear por un lugar. La idea es votar a los tres representantes que le corresponden a Diputados en la sesión del miércoles que viene pero la cuestión no figura en el temario y **para incluir**lo se necesitaría una mayoría espe-

"No está cerrado" aseguran des de el oficialismo, conscientes de que se trata de un lugar estratégico, que "hay mucho en juego" y que ahora quieren dar la pelea

El 5 de abril vencieron los mandatos de los auditores elegidos por los Diputados. El PRO fue el prime ro en comunicar que Triacca, el ex ministro de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri, sería su candidato. Este jueves enviaron formalmente la nota al titular de la Cámara, Martín Menem, para ratificarlo. La carta lleva la firma del jefe de la bancada amarilla, Cristian Riton-do, y también de Miguel Angel Pichetto, titular del bloque de Hacenos Coalición Federal, que inclina la balanza en el recinto. Pichetto había sido elegido audi-

tor por el PRO en 2020, después de ir como candidato a vice de Macri. "Lo bancamos cuando quedó en el llano. Devolución de gentilezas", señalan desde el PRO.

Como contó Clarín, en la UCR se desató una pulseada interna pero esta semana la bancada cerró filas detrás de Negri que ya se había movido para conseguir firmas y el respaldo de la Coalición Cívica de Eli-sa Carrió y de Pichetto, que curiomente terminó firmando doble

Su honestidad, trayectoria y fir-

meza serán claves para fortalecer nuestras instituciones y ejercer el control necesario", planteó al anunciar la noticia De Loredo, quien en post de la decisión mayoritaria del bloque debió ceder y declinar a su propio candidato a la auditoria.

Después de que el PRO mandara una nota a Menem, el jefe de la UCR Rodrigo De Loredo mandó la suya proponiendo a Negri y pidiendo que el tema se vote en el inicio de la sesión de 7 de agosto. Lo acompañaron con su firma Pi chetto y Juan López de la Coali-

Unión por la Patria es el bloque mayoritario, tiene 99 legisladores, v los dialoguistas no discuten que es corresponde un lugar. Sin em bargo, todavia no le pusieron nom-

La bancada que conduce Germán Martínez tiene abierta otra discusión interna. La disputa es entre el ya auditor Juan Forlón que venció mandato ahora v es íntimo de La Cámpora y de Máximo Kirchner, y el de Guillermo Michel. cercano a Sergio Massa

Aunque frente a la falta de definición se empezaron a sumar más nombres a la danza, como el de Jorge "Coqui" Capitanich y Jorge Yo-

Mientras tanto, la Libertad Avanza -que está entre los tres bloques más numerosos- hasta hace poco aseguraba que no les interesaba un lugar en la AGN, que era un cargo más para la casta y se lo cedían al PRO. Pero ahora si lo quieren. Re-flotaron el nombre del apoderado del partido, Santiago Viola.

Por eso, empezaron a tantear la posibilidad de bajar a Negri. Sin embargo, parece tarde y los núme ros son difíciles de revertir. Con la firma de Pichetto para Triacca y Negri, quedó evidenciado que ne-cesitarían que el kirchnerismo los avale en recinto. Poco probable. UP no le dará a LLA y al PRO dos de los tres auditores. Sólo tienen un lugar estos dos bloques porque unidos no llegan al tercio del cuer-po", analizan desde la UCR.■

### La Iglesia, contra la baja de la edad de imputabilidad a los 13

El Gobierno acaba de generar un oponente de peso a su apuesta para bajar la edad de imputabilidad pe-nal a 13 años: la Iglesia católica. En paralelo con el inicio esta semana de su tratamiento en comisión en la Cámara de Diputados, varios obispos y organizaciones católicas salieron a manifestar su objeción con la iniciativa de la administración de Javier Milei.

Consideran que "el hilo se cortará por los más fino" en vez de combatir a los mayores que "los enve nenan con la droga o los usan para delinquir" y de atender las causas de fondo que llevan a los menores a

delinquir, como la educación. En base al argumento de la peli grosidad de que los menores de 16 que delinquen queden libres y reincidan, y la "situación de injusticia" que genera el hecho de que queden impunes, el proyecto oficialista crea un régimen penal para adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código penal que establece una nena máxima de 20. años, pero prohíbe la reclusión perpetua. Los menores serían encarcelados en "establecimientos espe ciales" o "secciones separadas" de las penitenciarías.

El primero en hablar pública mente del proyecto fue el arzobis-po de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi -un clérigo muy apreciado por Francisco, que lo puso al frente de la arquidiócesis cordobesa -, quien consideró que bajar la imputabilidad "no es el mejor camino (para combatir la delincuencia juvenil), por lo que sería mejor pen-sar otro modo, sobre todo en la linea de la educación porque en el

fondo todos nuestros críos que delinquen tan chicos están sin edu-cación, están en la calle".

Rossi admitió el tremendo dolor que sufren los familiares de una victima fatal a manos de un menor, al señalar que "se siente mucha bronca cuando un crío de 15 años mata a un pariente, a un ser querido". Pero dijo creer que "estructu-ralmente la solución más real tiene que ir por otro lado, tiene que estar en línea con la contención, en línea con la educación de los chicos y, cuando llegue el momento, en línea con el trabajo".

Por su parte, el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, se preguntó: "¿Por qué los menores que cometen delitos están hajo la línea de la pobreza? ¿por qué no delinquen quienes asisten regularmente a la escuela, comen bien, duermen de un modo adecuado, practican de-portes, participan de fiestas? Estos niños nunca durmieron a la intemperie, no vieron de cerca un arma, no tienen familiares, ni vecinos en la cárcel". Aunque, aclaró, "no todos los que no terminan la escolaridad son delincuentes".

"Ante un problema serio que emerge, se propone una solución espasmódica: adelantar la edad de ingreso al penal, como si fuera un camino corto que resuelve el problema, pero sin ir a la raíz", lamen tó. Y completó: "Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado". Además, objetó que "se piensa gas-tar más dinero en construir cárceles" pero "no se propone invertir en espacios de prevención".

Sergio Rubin

# En pleno blanqueo, los bancos aceptarán depósitos en dólares "cara chica", sucios o rotos

Las entidades podrán recibirlos por ventanilla para acreditarlos en la cuenta de sus clientes, hasta diciembre. El BCRA los canjeará en la Reserva Federal.

#### Ana Clara Pedotti

Cara chica, gastados, arrugados, viejos, manchados, escritos, con bordes rotos... El BCRA quiere que los bancos acepten todos los dóla-res que los ahorristas pueden llevar a las entidades y por eso les ofrecerá ahora, y hasta diciembre próximo, la opción de recibir bille-tes en mal estado en la autoridad monetaria y enviarlos a la Reserva Federal de Estados Unidos para allí cambiarlos por nuevos. La decisión, plasmada en la **Co**-

municación A8079 que fue emitida luego de la reunión semanal del organismo que preside Santiago Bau-sili este jueves, responde a un detalle práctico aunque para nada menor. Si bien para la Fed los dóla res en billete emitidos después de 1914 y en cualquier estado de conservación mantienen su curso legal, mientras mantengan más de la mitad del papel, los bancos argenti-nos no aceptan a sus depositantes billetes dañados o los famosos "cara chica" y ese aspecto operativo puede funcionar como un limitante a la hora de que ingresen nuevos dólares al circuito formal.

El organismo ahora les permitirá a las entidades "depositar" estos billetes en el BCRA para luego enviarlos a la Reserva Federal y realizar



Cara chica. Los bancos suelen rechazarlos. En las "cuevas" se pagan un 5% menos

el canje. Esto no tendrá un costo extra para los bancos argentinos, que ya usan "el servicio" de importación de billetes del BCRA

La comunicación del Central dispuso que este "beneficio" para las des financieras estará disponible hasta fin de año. Además, detalló en qué condiciones los bancos no podrán aceptar los billetes estadounidenses en mal estado: "Son aquellos que han sido dañados en la medida en que quede la mitad o menos del billete, o su condición es tal que su valor es cues tionable. Por ejemplo: billetes que mados o dañados por líquidos que no pueden manejarse sin compro meter su integridad", explicó la autoridad monetaria.

Aunque las entidades **no están** obligadas a aceptar estos dólares deteriorados a partir de esta medida, que es optativa para los bancos, en el Gobierno estiman que buena parte de las entidades del sistema financiero comenzarán a hacerlo para "renovar" su plaza de billetes

Sobre todo, se verán beneficiadas las entidades más pequeñas o que solo operan dentro del país, que encontraban muy costoso el envío de billetes a Estados Unidos para realizar el canie

La medida del BCRA puede caer bien en la primera etapa del blan-queo que apunta a pequeños ahorristas y que permite sincerar la te-nencia de hasta US\$ 100.000 y depositarlos en cuentas bancarias especiales sin costo alguno, si se rea liza hasta el 30 de septiembre

\*Es algo muy bueno. Limpian la plaza de billetes viejos, cara chicas, series viejas, manchados o rotos. A partir de este blanqueo que actua-liza la oferta monetaria de dólares **que hay el sistema**\*, dijo una fuen-te del mercado.

Según cálculos del INDEC, hay en el país más de US\$ 270.000 millones de dólares "bajo el colchón": ya sea depositados en cajas de seguridad o escondidos en distintos lugares. La apuesta del Gobierno es que parte de esos dólares "reingre sen" al sistema financiero formal.

Esta medida puede ayudar al cre-cimiento que se dio en los últimos meses del stock de depósitos en dólares en los bancos y mejorar, aunque en forma aún marginal, el con-teo para las Reservas del Central. Este jueves las reservas del Central subieron y superaron nuevamente los US\$ 27,000 millones

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre, la cantidad de dólares depositados en cuentas banca rias aumentó más de US\$ 4.000 millones y el stock total ya supera los US\$18,000 millones

Si bien se trata de una recuperación de más del 30%, este stock aún representa la mitad del pico que había alcanzado durante el pobie no de Mauricio Macri en 2019. En el Gobierno estiman en que, en un sendero hacia un esquema de competencia de monedas, los argentinos comenzarán a volcar sus ahorros en dólares para poder hacer consumos en la economía domé

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, explicó: \*Los depósitos en dólares vienen creciendo, eso incrementa las reservas brutas via los encajes de los depósitos en moneda extranjera, pero no mejoran las reservas netas". Al mismo tiempo, añadió: \*El objetivo del blanqueo no es meiorar las reservas o la recaudación, sino es lograr que la economía tenga una masa de dólares que se mueva y dé lugar a transaccio-

### Motosierra en las provincias: cayeron 20% las transferencias

Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

En el primer semestre de este año, las transferencias totales del Tesoro Nacional a Provincias y Munici pios cayeron un 18,7% interanual.

Las transferencias automáticas se contrajeron un 12,2% y las no automáticas tuvieron una caída real del 87.1%, según los datos de la Oficina

de Presupuesto del Congreso (OPC). Las transferencias no automáticas, entre otros rubros, incluyen al

Fondo de Incentivo Docente (-85%), transferencias a Cajas Previsionales no transferidas a la Nación (no hubo ningún pago). Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Bue nos Aires (ningún pago), Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (-46,2%), Desarrollo de Infraestructu-

ra para el Saneamiento (-93,6%) La mayor caída en las transferen-cias totales afectó a la provincia de Buenos Aires, con una reducción del 24,7%, seguida por **La Rioja**, con un 23,7%. Las provincias que no transfirieron sus Cajas son Buenos

Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Co rrientes Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Esta caída de julio es explicada principalmente por el mal desempeño de la recaudación del impues to a las Ganancias (-24% real inte ranual) y de la recaudación de IVA (-11,7%), según IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) que además, explica que "debido a la re forma de Ganancias de personas humanas de fines de 2023, las transferencias automáticas esta-



rian cayendo interanualmente un 7% en términos reales y que próximamente esa pérdida se verá com

pensada parcialmente debido a la nueva reforma introducida en el paquete fiscal". En conjunto, la recaudación de IVA y Ganancias habría registrado una caída real interanual del 16,7%. En el acumula do de los primeros 7 meses del año, la variación interanual real habría sido negativa por 9,4%.

En relación con junio, la recaudación conjunta de IVA y Ganancias (54% de la recaudación nacio-nal total) habría descendido un 9,1% en términos reales. La recau dación de Ganancias habría caído un 25,5%, en línea con lo sucedido en los últimos años.

En cambio, la recaudación de IVA de julio habría tenido un incremento real del 4,5% respecto a junio. En los tres años anteriores julio dio más bajo que junio.■

18 El País CLARIN-VIERNES2 DE AGOSTO DE 2024



Alicurá. La represa hidroeléctrica seguirá por un año con el mismo contrato de concesión.

# El Gobierno extiende concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas

Se prorrogarán por un año los contratos hasta su relicitación. Resigna fondos por 50 millones de dólares.

### Santiago Spaltaro

sspaltaro@clarin.com

El Gobierno extenderá por un año las concesiones de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue (Rio Negro y Neuquén), que están por vencer el 11 de agosto.

Esas centrales estaban apuntadas para ser unas de las primeras privatizaciones del gobierno de Javier Milei, por la relicitación de los contratos de concesión. El activo pertenece al Estado nacional (Hidronor las construyó y Carlos Menem en 1993 las concesionó), mientras que el recurso -agua- es de las provincias.

### Los dólares y las ventas de energía eléctrica

De esta forma, y con la extensión hasta el 11 de agosto de 2025 para lasta el transporto de 2025 para lasta el 20 de diciembre de 2025 para Piedra del Águila -Central Puerto-, se demorará el ingreso de dólares por las concesiones.

Al mismo tiempo, la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) se perderá de tener ingresos por cerca de 50 millones de dólares al año por la venta de la electricidad.

Originalmente, las concesiones

duraban 30 años con la posibilidad de ser extendida por un año más. El nuevo plazo no está dentro del contrato, por lo que el Gobierno se amparará legalmente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/2023 que le permite moverse libremente dentro de la "emergencia energética".

La prórroga se oficializará en las próximas horas en el Boletin Oficial y Clarín accedió al proyecto de decreto. Fuentes de la Secretaría de Energía aseguraron que no tienen confirmación y los privados, en tanto, son cautos, pero afirmaron que se estaba trabajando en esa linea.

### Enarsa se perderá de tener ingresos por US\$ 50 millones.

En los próximos meses se acelerará el concurso público nacional e internacional. Los actuales operadores de las centrales están interesados en mantener el negocio si les mejoran la remuneración por la venta de energía y pueden comercializarla libremente una vez que el Estado se corra de la regulación del mercado.

Los constantes incumplimientos de la Nación en relación a esos contratos, tras el fin de la Convertibilidad, provocaron juicios de los privados contra el Estado, que están en suspenso. La relación con las provincias

La relación con las provincias La situación también tensará la relación con los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente, que comparten el río Limay.

Las provincias quieren formar parte de la negociación al ser dueñas del recurso. La última reforma de la Constitución Nacional, en 1994, federalizó los recursos naturales, pero fue posterior a la privatización de las represas hid noeléctricas.

De hecho, ambos gobernadores buscaron instaurar un "canon" por el uso del agua, adicional a las regalías por la venta de energía eléctrica que ya cobran-un 6% para cada una-, como método de presión para tener lugar en las decisiones.

Esta semana Milei se anotó un poroto en la relación política con los mandatarios de la Patagonia, luego de que el Directorio de YPF aprobada por unanimidad que Río Negro será el lugar en donde se desarrolle el Gas Natural Licuado (GNL), si es que finalmente junto a Petronas deciden hacer la mega inversión, superior a US\$ 30.000 millones.

### Cielos abiertos: JetSmart suma cuatro aviones de matrícula chilena

Lo hará con la modalidad "inter change" que habilitó el gobierno de Milei. Crecerá 85% en butacas.

**Luis Ceriotto** 

lceriotto@clarin.com

La aerolínea JetSmart picó en punta para hacer uso de la desre gulación que propone el gobierno de Javier Milei en el sector ac rocomercial: incorporará dos vos aviones para volar dentro de la Argentina, matriculados en Chile. A partir de ese incremen to de la flota local, que pasaría de 8 a 10 aeronaves, la empresa de capitales estadounidenses va a retomar tres rutas que no venía volando. Y para el verano tiene previsto traer otros dos aviones más desde el otro lado de la Cordille ra, para atender la mayor demanda de la temporada alta.

"Vamos a aprovechar para traerlos en intercambio", dijo Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, cuando se le consultó de qué origen van a ser los aviones que van a reforzar la flota local.

La empresa es propiedad del fondo de inversión estadounidense Indigo Partners y tiene como accionista minoritario a American Airlines. JetSmart, fundada en 2016 y con filiales en cuatro paises, utiliza una "mono flota" de aviones Airbus A320 y A321 (para 190 pasajeros), de los cuales tiene ocho matricula dos en la Argentina (la matricula local, según el código internacional, es LV) y 15 con matricula de Chile (CC), además de otras aeronaves en sus filiales de Perú y Colombia.

Victor Mejía, Chief Commercial Officer de la empresa, dijo a Clarin que los dos nuevos equipos serán con matricula CC°, en referencia a donde están radicadas las aeronaves. Y confirmó que una vez instrumentada esta modalidad, durante el verano "traeremos otros dos aviones más, también CC°, para reforzar la ofera durante la temporada alta. Las nuevas rutas que la empre-

Las nuevas rutas que la empresa retomará a partir de diciembre serán desde Mendoza hacia Salta y Bariloche, y desde Aeroparque hacia Comodoro Rivadavia. Además, se reforzarán frecuercias en las rutas que hoy opera entre Buenos Aires con Tucumán, Córdoba, Salta (también entre Salta y Neuquén), Iguazú, Mendoza, Neuquén (incluido ademásun refuerzo en la ruta entre Neuquén y Salta) y Bariloche (sostendrá en temporada baja los 25 vuelos semanales de la temporada alta 2024). "Con la incorporación de las aeronaves y las mayores frecuencias vamos a incrementar en 85% La oferta de asientos hasta diciembre", dijo Mejía.

La presentación de JetSmart, en un hotel frente a Plaza San Martín, excedió el mero anuncio comercial: contó con la presencia de dos gobernadores y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien le agregó voltaje político. "Voy a decir algo que le va a gustar al ministro (Luis) Caputo: este crecimiento que beneficiará a los pasajeros no le cuesta un peso al Estado".

Agregó: "Argentina es un país

Agregó: "Argentina es un país ideal para el mercado aéreo porque cuenta con centros urbanos separados por una importante distancia y si hay más de 400 kilómetros entre dos ciudades el avión resulta más barato que otros medios de transporte".

La posibilidad de utilizar avio-

La posibilidad de utilizar aviones con matrícula de otro país en rutas internas es conocido en la jerga como "inter change" o "intercambio", y las aerolineas lo utilizan para poder usar aviones que tienen radicados en otros países en época de alta demanda en otra de sus filiales.

En la Argentina hubo hasta el momento un único antecedente: durante el gobierno de Macri, la desaparecida LATAM Argentina solicitó mediante "inter change" que su ruta Buenos Aires-Miami fuera cubierta por un Boeing B777 de matrícula chilena. El avión llegaba desde Santiago de Chile hasta Ezeiza, donde cambiaba la tripulación chilena por pilotos y tripulantes de a bordo argentinos, y volví a despegar hacia Miami. Al regreso, se efectuaba el cambio de tripulación.

Aquella modalidad requirió de un acuerdo de "doble vigilancia" entre Chile y Argentina, que cayó durante el anterior gobierno y que ahora, con la reglamentación del DNU 70, se rehabilitó.

### Por la caída del consumo, la recaudación de impuestos se redujo 8% en julio

Rozó los \$ 12 billones. Pero el IVA registró una baja del 12% interanual. El impuesto PAIS fue el que más creció.

Juan Manuel Barca

La recaudación tributaria nacional cayó 8% en términos reales (descontando el impacto de la infla ción) respecto al mismo mes del año pasado. Los ingresos volvieron a mostrar así una nueva retracción producto de la caída del consumo en medio de la recesión. Un dato que complica la reducción del im-puesto PAIS en septiembre, como anunció el gobierno.

Según el informe de la AFIP, los rsos tributarios **alcanzaron los** \$11.910.548 millones el mes pasado, un aumento del 233,5%. Sin embargo, como la inflación en ese pe riodo se estima que fue del 263%,



los ingresos registraron una variación negativa del 8% en términos reales, según el cálculo de Nadín Argañaraz, director del IARAF.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó \$3.736,332 millones y tuvo una variación interanual de 217,1%. El IVA Impositivo aumentó 216,7%, en tanto que el IVA Adua-nero se incrementó en 214,5%. "El principal impuesto, el IVA, habría registrado una **baja interanual del** 12%, refleiando la importante caida del consumo", indicó el IARAF, al descontar la inflación.

El Impuesto a las Ganancias cre ció 174.8%, recaudando \$ 1.930.490 millones. Pese al buen desempeño de la actividad financiera en el período fiscal 2023, lo que determinó el incremento de anticipos de las sociedades ese mes, afectó negativamente la ausencia de ingresos remanentes del vencimiento de la presentación y pago del saldo de declaración jurada de Ganancias Personas Humanas de junio 2023 (período fiscal 2022), que se esta-

#### IMPUESTO PAÍS

965,5%

fue el crecimiento del Imp PAIS; se recaudaron \$ 698.351 bleció para agosto

Según la AFIP, tampoco colabo raron el impuesto Cedular para re-lación de dependencia y jubilados, el cambio de esquema de percep-ciones aplicado a las operaciones de moneda extraniera y la disminución de la demanda de moneda extranjera para atesoramiento y viajes y gastos en el exterior.

En el impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron \$ 881.510 millones, con un incremento interanual de 241,7%.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 230%, alcanzando \$3,224.754 millones, En julio, ingresó la recaudación por el pago del aguinaldo de la primera mitad del año. "El incremento de la recaudación se debe principalmente al aumento de la remuneración bruta promedio", señaló el fisco.

En Derechos de Exportación se obtuvieron \$ 562.104 millones y una variación interanual de 800.4%. En este caso, incidió positivamente la suba del tipo de cambio, un día hábil más en relación al año anterior, el efecto de la sequia del año anterior. En Derechos de Importación y otros, se obtuvieron \$329.288 millones y una variación de 214,3%, alentada por la suba del tipo de cambio y un día hábil más de recaudación en relación al año anterior. En Bienes Personales, se alcanzaron \$24.088 millones.



### Hoteles en Argentina

Ahorrá en tus vacaciones

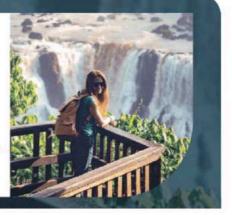



### EN HOTELES DE ARGENTINA

Comprando a través de la tienda online.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |





BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. TARJETA 365 PULIS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARBENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES COMO DITRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS AND SINFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES PARBAL I SUSCRIPCIÓN, TERMETOS Y/O CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 20 El País

# Rocca reconoció haber sido "demasiado optimista" con Milei

Fue en una comunicación con accionistas de Tenaris. Admitió retrasos de inversiones en Vaca Muerta por el contexto económico. Las pérdidas.

Casi ocho meses después de la lle gada al Gobierno de Javier Milei, Paolo Rocca, principal accionista y CEO del grupo Techint, reconoció que quizás fue "demasiado optimista" por creer que la economía argentina podía organizarse v mejorar en el corto plazo. Sin embargo, mantuvo el voto de confianza con el plan que lleva adelante el mandatario y su equipo y afirmó: "Argentina recuperará credibilidad v acceso al mercado, pero llevará un poco más de tiempo".

En la presentación trimestral de resultados de Tenaris, Rocca habló ante los inversores del holding y afirmó que los planes que él tenía para aumentar la perforación y las obras de infraestructura en Vaca Muerta aún no se materializaron como él esperaba, según reprodujo la agencia de noticias Bloom-

Esto se debe, según explicó Rocca a esa audiencia, a que el Gobierno aún está enfocado en ordenar la macroeconomía, un requisito necesario para poder mejorar luego las condiciones financieras del país.

"Es una situación dificil de controlar desde el punto de vista de la inflación y el equilibrio fiscal", sostuvo Rocca. "De modo que Argentina recuperará credibilidad y acceso al mercado, pero llevará un po-



o de Techint. Las declaraciones de Paolo Rocca contrastan con las que pronunció en marzo



Probablemente todos fuimos demasiado optimistas al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo"



La de Argentina, es una situación difícil de controlar desde el punto de vista de la inflación y el equilibrio fiscal"



Entonces, Argentina recuperará credibilidad v acceso al mercado, pero llevará un poco más de tiempo'

co más de tiempo".

Tenaris forma parte del imperio Techint de Rocca, que incluye tam-bién a la petrolera Tecpetrol, uno de los mayores productores de sha-le gas de Argentina, y la empresa siderúrgica Ternium, que también destacó el difícil clima económico del país. Milei designó varios ejecutivos

del grupo puestos clave en la esta-tal YPF, donde el CEO es Horacio Marin y en la secretaria de Trabajo a julio Codero.

Luego de la presentación de resultados, el ADR de Tenaris en Wall Street se desplomó más de 9% y los de Ternium se movian con un rolo de 3%.

En el segundo trimestre de este año. Tenaris reportó una caída de 18% en sus Ingresos en el último año (a US\$ 3.322 millones) una reducción de casi 70% en su ganan-cia neta (a US\$ 335 millones) Los malos resultados se dieron gracia: a un menor volumen de venta v una caída de los precios.

Las demoras en las inversiones en Vaca Muerta contribuirán a los vientos en contra que enfrentará Tenaris en el segundo semestre desde Norteamérica hasta Medio Oriente, con proyecciones de una caída del 15% en las ventas respec-

Los dichos de Rocca contrastan con las últimas declaraciones del último marzo en Estados Unidos, cuando había defendido a ultranza al presidente y su programa económico.

"Tenemos mucha esperanza en el nuevo presidente. La Argentina necesita esto y tal vez estemos frente al inicio de un nuevo ciclo para el país", había dicho en aquel momento en una conferencia de la industria petrolera a nivel global en Houston, Estados Unidos. ■

### Crítica de un asesor de Trump: "Milei toma medidas peronistas"

El ex presidente del BID y actual asesor de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, lanzó duras críticas a la gestión económica de Javier Milei, a quien acusó de gobernar "con políticas peronistas".

Claver-Carone, que fue titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta septiembre de 2022, cuando fue destituido en medio del escándalo por una relación con una funcionaria del organismo, también cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, al considerarlo "más de lo mismo".

"Lo que estamos viendo es un equipo que básicamente está trabajando a nivel doméstico en políticas peronistas de reforzar el peso argentino, de seguir buscando maneras de gastar reservas para re-



Lamento que Milei sea más de lo mismo en sus políticas. La situación económica se vuelve insostenible para el nueblo

forzar el peso en vez de ir por la liberalización de la que tanto habló Milei en las elecciones. Desafortunadamente, ha estado gobernando con políticas peronistas y personas de trayectoria peronista", sostuvo Claver-Carone en una entrevista desde EE.UU. con El Observador.

El asesor del candidato republi-cano a la Casa Blanca lamentó que el libertario sea "más de lo mismo" en sus políticas y advirtió que "la situación económica se está convirtiendo insostenible para el pue

"Milei en el exterior habla extraordinario, en las conferencias internacionales habla como un verdadero liberal ortodoxo. Pero domésticamente tiene un equipo que está gobernando como pero-nistas", insistió Claver-Carone.

También apuntó sus críticas a Caputo, al señalar que el titular de la cartera económica "es más de lo mismo". "Están gastando todas las reservas, haciendo lo mismo que hacian los peronistas, lo mismo que fracasó la primera vez cuando



Dardo. Mauricio Claver-Carone elogió la relación de Trump con Macri.

era presidente del Banco Central y ministro de Macri. Milei aspiró a una política de dolarización y está gobernando con una política de re forzar el peso argentino", cuestio-

A Claver-Carone le preguntaron, además, si una posible nueva gestión de Trump en Estados Unidos le allanaría el camino a Milei en sus vínculos con ese país. El ex titular del BID fue cauto y marcó diferencias con la relación que tuvieron Trumpy Macri.

"Hay que recordar que Milei no es Macri, Macri tenía una relación de más de 30 años con **Trump.** Trump fue socio de Fran-co, el padre de Mauricio. Con el presidente Trump nosotros apoyamos a la Argentina en un momento, **pe**ro había una confianza".

# Un día negro: dólares en alza; bonos y acciones, para abajo

El blue se fue a \$ 1.380. Los financieros escalaron nuevamente por encima de los \$1.300. Lo positivo: el Banco Central logró comprar US\$ 145 millones.

Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

La buena sintonía del mercado tras los anuncios del ministro Luis Ca puto el martes, cuando les anticipó a los directivos de las asociacio nes de bolsa que el gobierno apunta a una baja marcada de la infla ción en septiembre y a la vez tiene garantizados los dólares para los próximos vencimientos de deuda. se desinfló velozmente.

El dato de que a lo largo de julio las reservas del Banco Central se caveron en US\$ 2.600 millones volvió a generar turbulencias en el mercado, que ve con resquemor las dificultades del gobierno para acumular dólares. Y esta vez la tensión pegó tanto en los dólares alternativos como en los bonos y en las acciones. Por un lado **el dólar blue su-bió 10 pesos, a \$ 1.380**, lo que lo vuelve a acercar a la zona de los \$ 1.400. Algo similar ocurre con el MEP y el CCL: los dos aumentan en torno a 1% y se ubican otra vez encima de los \$1,300. El dólar bolsa se fue a \$1.300,5 y el CCL en \$1.302.

Con esto se aleja el objetivo que venia transmitiendo el Gobierno en los últimos días, de llevar los dó lares alternativos a la zona de los\$ 1.100, lo que sería equivalente a una brecha cambiaria en torno al 20%. Con las cotizaciones de hoy, la

brecha con el CCL vuelve al 40%. En medio de esta escalada, el Banco Central logró empezar agosto con compras por US\$ 145 millo-

Mercados volátiles. Luego de la fuerte suba del miércoles, el jueves se tiño de fuertes pérdidas

34%

es lo que sube en el año el valo lar Contado con Liquida or al de la inflación, que en 85% si el IPC de julio sube 4%

40%

es la brecha de preclos entre el dólar mayorista oficial (\$ 932) y el dólar contado con liqui (\$ 1.302). El Gobierno interviene

nes, tras haber vendido US\$ 181 millones a lo largo de julio y US\$ 88 millones en junio. La compra de hoy puso fin a una racha de seis

ruedas seguidas de ventas. Junto con esto, el ingreso de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US\$ 647 millones, permitió que las reservas subieran a US\$ 27.065 millones. Sin embargo, como está pendiente un page at FMI per US\$ 780 millones volverán a caer en las próximas ho ras. Después el repunte de ayer, los bonos argentinos en dólares pierden hasta 3,5%, lo que lleva a que el AL30, que ayer había conseguido sostenerse encima de los 50 dólares, caiga nuevamente a US\$ 48,5. Con esto el riesgo país, que el miér-coles estuvo a punto de perforar los 1.500 puntos básicos, trepa a 1.550. Así, el indicador que mide el sobre costo de la deuda argentina arranca agosto con una suba del 2,9%.

Pensando en las dos últimas ruedas de la semana, el foco del mercado se mantiene en la posi ción de reservas netas del BCRA. En ese sentido, las últimas ruedas en mostrando ventas en el MULC mientras que el volumen operado en bonos sugiere que tinúa la intervención en CCL/MEP por parte de la autoridad mon ria. Así, la mirada estará en los flujos, al igual que en las últimas se-manasº, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

Para completar el jueves negro. las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, que ayer habían rebotado hasta 8%, hoy se hunden hasta 10%, como es el caso de Tenaris, cuyo balance no gustó.

Esto se da en un clima negativo para los mercados globales, con pérdidas de 2,9% en el Nasdaq y de 1,3% en el Dow Jones. Ayer, tras los anuncios del titular de la Reserva Federal, Jerome Powell de que no bajaría la tasa de interés en lo inmediato, los mercados reaccionaron en forma positiva.

"Tras las amigables señales de ayer por parte de Powell, al anticipar un posible inicio de recorte de tasas en septiembre y mostrarse más preocupado ahora por la actividad, Wall Street abandona el festejo e intercala una mayor cautela, a la espera mañana del "payrolls", dado que una debilidad económica podria al final impactar negativamente en las utilidades corpora tivas", sentenció el economista Gustavo Ber.■

### Después del préstamo del BID, el Central sumó US\$ 145 millones

Juan Manuel Barca ibarca@clarin.com

Después de la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Central compró reservas este jue-ves por US\$ 145 millones en el mercado de cambios y cerró la jornada con un incremento de US\$ 666 millones. De esa manera, el stock de divisas volvió a subir por encima de los US\$ 27,000 millones

Con ese resultado, el BCRA interrumpió seis ruedas consecutivas

servas. "Es por la compensación habitual de comienzos de mes, bajan por cuestiones operativas el último dia y luego se compensan" ex-plicaron fuentes oficiales. Pero los analistas creen que el Central se vio auxiliado por el ingreso de US\$ 647 millones del BID.

El Gobierno oficializó este iueves la aprobación del financiamiento del organismo multilateral, una linea con un plazo de un año que en realidad es una reasignación de préstamos acordados con gestiones anteriores para obras y programas en transporte, turismo, sanidad agropecuaria, desarrollo digital durante 2018, 2020, 2022 y 2023.

El otro factor que evitó un nue-vo desplome de las reservas fue que el pago de intereses por US\$ 840 millones al Fondo Monetario, que vencía este jueves, aún no se ejecutó. "Argentina tiene depositados los degs para hacer frente a sus compromisos con el FMI. El Fondo debita de esa cuenta entre el 1 v el 6 de cada mes\*, señalaron fuen tes del Ministerio de Economía

El BCRA perdió el miércoles US\$ 593 millones de reservas debido al pago del bono para importadores (BOPREAL), la liquidación de las ventas netas del miércoles y la in-tervención en el contado con liquidación (CCL). Así, finalizó julio con una caída de US\$ 2.617 millones, mientras las reservas netas termi-naron con un rojo de casi US\$ 4.000 millones, según Cohen.

En materia de financiamiento y deuda, todavía queda pendiente un desembolso del Fondo de US\$ 530 milliones después de la novena au-ditoría prevista para el 10 de agosto v otro de US\$ 546 millones si Argentina aprueba la décima revisión del 10 de noviembre. El 1 de noviembre será el último vencimien-

to del año, por US\$ 830 millones. Sin señales de dólares frescos después de la última reunión con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en Brasil, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca avanzar en un "puente financiero para sortear un segundo semestre desafiante en el frente externo.

El ministro lo anticipó el martes durante una reunión con sociedades de bolsa, en la que anunció que tiene garantizados hasta fines de 2025 los pagos de capital de toda la deuda denominada en dólares a través de un préstamo REPO.

Además, su equipo estimó que la balanza energética se revertirá en agosto, lo que incrementará el superávit comercial. Julio fue el peor mes en materia

de reservas por los pagos de deuda al FMI y los bonistas. También se sumó una dinámica desfavorable en el mercado cambiario, que contrastó con el desempeño de los pri-meros meses de la gestión de Ja-vier Milei.■

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 22 El País

### Principales indicadores









### MERCADO LIBRE CRECE FUERTE EN BRASIL

El balance del segundo trimestre del año muestra crecimiento de ventas de 42% Totaliza US\$ 531 millones, En

Brasil creció 36% interanual. México con un 30% y Argentina "mejorando en trimestre de 2024", indicaron



En Rio Grande, Tierra del Fuego. BGH habia dejado de fabricar celulares en 2016 y ve ahora la oportunidad. Comienza con modelos accesibles

## BGH regresa al negocio de los celulares: trae una marca china

Fabricará y comercializará los smartphones Tecno Mobile que pertenecen a Transsion, la cuarta más grande del mundo. Estarán en torno a \$270.000.

El grupo BGH vuelve al negocio de celulares y trae a la Argentina los smartphones chinos Tecno Mobile. La marca pertenece a Transsion Holding, el cuarto mayor fabrican-te a nivel global de teléfonos móviles presente en más de 70 países de los cinco continentes. Arrancará con smartphones económicos y luego sumará otros más premium. Y se fabricarán en la fábrica de BGH en Río Grande, Tierra del

En América Latina, los dispositivos se consiguen hoy solo en Co-lombia. La alianza contempla la fabricación y comercialización de forma exclusiva por parte de BGH en el país. De esa manera, volverá a tener producción local de celula-

Diego Puhl, director de negocio de BGH, le explicó a **Clarín** que la empresa dejó de fabricar smartphones en el país en 2016 "por varias razones de coyuntura de ese momento". Estimaciones del sector proyectan que 2024 cerrará con un total de entre 6,5 y 7 millones de celulares vendidos.

"Empezamos a producir en julio asociados con este grupo chino, el cuarto productor mundial de teléfonos, que está en el mercado des-de 2006. Hasta ahora, no producía en la Argentina. Desembarcó en América Latina en 2018, cuando empezó a fabricar en Colombia, desde donde distribuye a otros países", explicó Puhl.

"En esta primera etapa, hay una inversión de US\$ 4 millones para cuatro líneas de producción, pero el proyecto es más ambicioso. Cre-emos que va a ir muy bien, es una marca nueva en el mercado argentino", confió el ejecutivo.

Con un objetivo de fabricación de 400.000 celulares en un año, Tecno Mobile busca competir contra los dos jugadores que dominan la industria, Samsung y Motorola, que, de acuerdo a BGH, "en un mercado concentrado en más del 50% por estas dos marcas, los nuevos equipos llegan con una propuesta de vanguardia en diseño e innova-

En menor medida, competirá con Apple, LG, Huawei y Xiaomi.

"La decisión de volver a producir no es por el contexto, es más estrategia a largo plazo. Para el grupo era clave volver a ser partícipe del mercado de celulares. Lo que está pasando en la Argentina no es normal, con solo dos marcas lideres. Hay una **oportunidad para regre**sar con este negocio", señaló Puhl.

### Este año cerrará con una venta de 7 millones de celulares.

"Nuestros 110 años en el país nos impulsan a volver a producir con el partner adecuado. Firmamos un contrato de tres años, renovable", agregó, y no descartó, a futuro, pro ducir en el país o importar otros artículos de la marca, como tablets, notebooks o PCs.

De esta manera BGH se diversifica a través de alianzas con grandes marcas. Desde 2021, tiene un acuerdo con Samsung, mediante el cual produce y vende aires acondicionados de la marca surcoreana que fabrica en Tierra del Fuego.

Ahí mismo se llevará a cabo la producción se llevará de Tecno Mobile con certificaciones internacio nales para asegurar que cumpla con sus normativas de calidad. Alli también **fabrica microondas y te** levisores

En 2023, Transsion vendió 94,9 millones de smartphones y tuvo un crecimiento del 30,8%. Quedó quinto en el ranking mundial de celulares más comprados, detrás de Apple (234,6 millones), Samsung (226,6 millones), Xiaomi (145,9 millones) y OPPO (103,1 millones). Según la consultora Ca nalys, en América Latina, el mercado creció un 26% Interanual en el primer trimestre del año, en contraste con la caída global del 9%. En la región, Samsung y Motorola también dominan el mercado, **con** un 32% y un 17% de cuota, respecti-vamente. Transsion ya tiene el 10% de share.

### Julio, el meior mes en ingreso de divisas del agro: 36% más

En julio, las empresas exportaras de granos l**iquidaron** 2.616 millones de dólares, esto representa un aumento del 35,8 por ciento en relación al mismo mes de 2023 y del 32,3 por ciento respecto de junio de 2024. "El mes de julio ha sido el mejor mes del año en ingreso de divisas de la agroexportación", indicó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argen tina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

De esta manera, el aporte por las ventas externas de granos y subproductos el agro en los primeros siete meses de 2024 as-ciende a 13.640.163.390 dólares, marcando un **crecimiento del** 5,2 por ciento.

"El ingreso de divisas del mes de julio es el resultado del régimen de dólar exportador vigen-te desde diciembre de 2023, de los precios internacionales, del impacto del clima y plagas sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja y de la relación de costos de insumos y granos", explica-

### PARA TENER EN CUENTA

13.600

o de divisas del camp le enero, 5,2% más.

ron desde CIARA-CEC, Al tiempo que remarcaron que continúan trabajando con altos nive les de **capacidad ociosa** y que la industria aceitera tiene "márge

nes negativos permanentes". Según el Indec, el complejo oleaginoso cerealero, incluyendo al biodiésel v sus derivados. constituyó el 50,1 por ciento de las exportaciones argentinas en 2023. Con el 12 por ciento del total. la harina de soia es el principal producto de exportación del país. Desde la agroindustria señalan que en la actualidad, las plantas que la producen presen-tan una elevada **capacidad ocio** sa de alrededor del 70%.

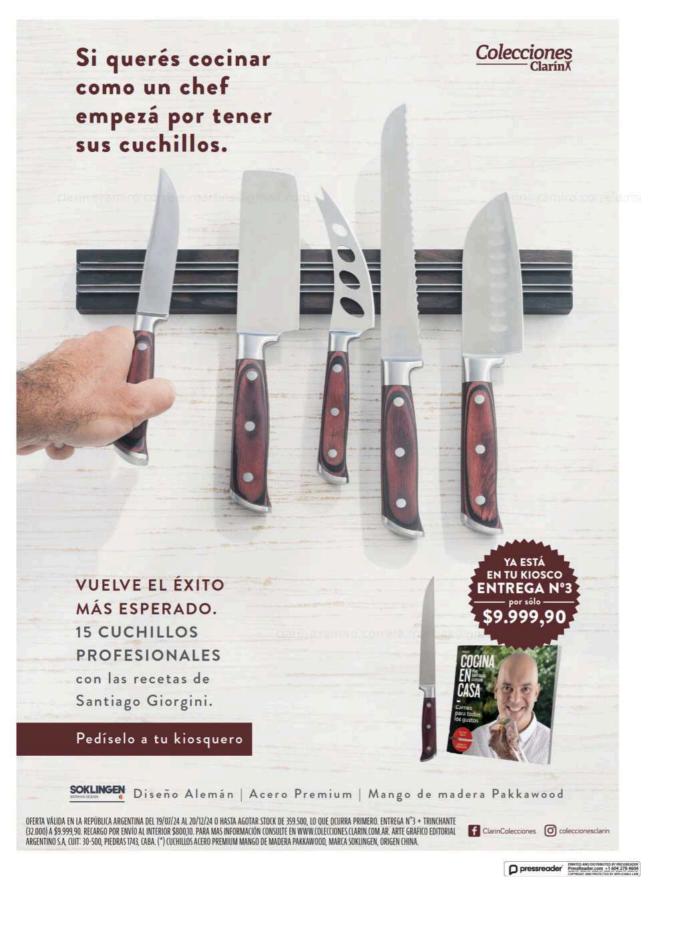

### El Mundo

Elecciones presidenciales en Venezuela

# Desde un sitio oculto, María Corina Machado desafía al régimen y llama a la movilización contra Maduro

En un mensaje desde la clandestinidad, culpó al chavismo de elegir la represión antes que la negociación. Es hora "de confiar uno en otros... Movilicémonos", dijo. La marcha será mañana.

Pedro Glanello

La líder de la oposición venezola na, Maria Corina Machado, dio ayer un sonoro portazo a cualquier ins-tancia negociadora y pasó decididamente a la acción. Desde la clan-destinidad, donde remarcó que teme por su vida, la popular jefa de la disidencia desafió al régimen chavista y les pidió a sus seguidores que salgan a defender en las calles el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia.

En un mensaie difundido como un rayo en toda Venezuela, Machado convocó a una multitudinaria marcha para mañana sábado, a las 10, en todas las ciudades del país mientras que el acto principal de la movilización se realizará en Caracas sobre la avenida principal de Las Mercedes, donde Machado hizo el cierre de la campaña electo

"Vamos a movilizarnos, salgamos a la calle", remarcó Machado ayer después de dos días de continuas amenazas por parte de figuras mayores del régimen, que vie-nen reclamando su inmediata detención por no reconocer los re-sultados difundidos el último domigo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó reelecto presidente a Nicolás Maduro con el 51,2% por otro seis años. La victoria del jefe chavista fue rechazada a coro por la comunidad internacional bajo fuertes sospechas

La fuerte jugada de Machado intenta arengar a su tropa frente al chavismo que avanza con el control de la calle con un sofocante despliegue de sus policias y Fuerzas Armadas para acallar cualquier protesta. Pero habrá que ver si su ofensiva resiste en el tiempo y de

qué modo es acompañada por miles de venezolanos hartos del régi-men. Ante la falta de difusión de las actas de votación por parte del Consejo Electoral, la oposición subió a un sitio web su propia docu-mentación con más del 70% de las actas electorales, la cual deia ver que Urrutia derrotó a Maduro por casi 4 millones de votos.

"Le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su de rrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica; sin embargo, han optado por la ruta de la represión, la vio-lencia y la mentira", escribió Machado en su mensaje

Eligió las redes, el canal de comunicación con sus seguidores. Desde ahí lanzó su proclama: "Ahora nos corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Vamos a movilizarnos. Lo lograremos. Es hora de tener confianza

unos en otros. De mantenernos ac-

tivos y firmes". También les dejó una indicación a los votantes del Comando Con Venezuela. "Iza la bandera en tu casa como un símbolo de libertad". dijo Machado.

Después de la arenga, Machado publicó una columna en el influente diario neovorquino The Wall Street Journal (WSJ), donde aseguró que entraba en la clandestinidad con temor por su vida (Ver página 25).

Su mensaje no sólo apunta a los millones de simpatizantes de la di-sidencia sino también a la comunidad internacional. Ayer a la noche, grabó un video con palabras dirigidas a líderes globales: "El mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad", les dijo.

Al mismo tiempo, Machado busca presionar a algunos de los iefes

politicos regionales, allegados a Maduro, como el brasileño Lula Da Silva; el colombiano Gustavo Petro; y el mexicano Andrés López Obrador, quienes le habrían planteado más tiempo para negociar con Maduro sobre las actas y los resultados. Pero en la oposición sien-ten que el paso de las horas solo juega a favor del chavismo, que in-tenta dar sensación de normalidad e incluso por primera vez este jueves retomó actos de gestión.

En la larga conferencia de prensa ante medios internacionales, transmitida en cadena nacional. Maduro aseguró que habló con Gustavo Petro y le explicó varios temas. Fue después de que Petro pidiera un re cuento de votos transparente. An-te los medios, Maduro remarcó que habló con otro presidente sudame-ricano pero no dio el nombre. Al mismo tiempo, el oficialismo avan zaba con la cacería sobre María Co-



ezolanos opositores reclaman la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Su gobierno lanzó una fuerte represión. 🗵

#### **ESTADOS UNIDOS**

### EE.UU. reconoce por primera vez la victoria de González Urrutia

El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró anoche en un comunicado que EE.UU. concluye, en base a "pruebas abrumado ras", que el opositor Edmundo González Urrutia fue el ganador de las elecciones. Es la primera vez que lo dice Washington.

Las autoridades electorales ve nezolanas anunciaron la noche del pasado domingo que, con el 80 % de sufraglos escrutados, el ganador había sido el presidente Nicolás Maduro, quien reunió un 51,2 % de los votos. Desde entonces, el régimen chavista no ha provisto un escrutinio completo, lo que suscitó las sospechas de fraude de EE.UU., que había mostrado cautela hasta conocer los datos pormenorizados por mesa electoral, que Caracas no suministró hasta ahora. La oposición publicó un 70% de las actas que dan a Urrutia una ventaja de casi 4 millanes de votas

rina Machado. Dos hombres fuertes del régimen bramaron por la detención. Primero fue Jorge Rodríguez, el psiquiatra presidente de la Asamblea Nacional. En plena se sión y a los gritos, encomendó al Fiscal General que detenga a Machado como instigadora de las protestas que terminaron con desma nes y destrozos.

Con las mismas amenazas. Diosdado Cabello, el número dos del régimen y presidente del partido oficialista, lanzó en esa misma sesión: "Ya a esta altura van 10 jefes detenidos, y van a ir detenidos. Porque tenemos las conversaciones, las comunicaciones, se llamen como se llamen: tenga apellido Machado. González, Superlano, Patiño, Men

doza, tenga el apellido que tenga". El miércoles, el mismo Maduro se sumó a las presiones y dijo que Machado "debería estar tras las re ias". Luego, Cabello amplió el cerco sobre Machado. Desde su programa de televisión acusó a los colaboradores que instruyeron a los fiscales y que trabajaron con las actas de ser "terroristas" que ayuda-ron a facilitar un supuesto hackeo de las actas de votación

Desde el martes en Caracas circula la versión que la orden de de-tención de Machado está firmada. Pero el Fiscal General, también afecto a largas conferencias, no lo anunció. Algunos creen que el régimen evaluaba las consecuencias y que por esas razones no había avanzado con la medida.

A la tensión en Caracas, ahora se suma la clandestinidad de Machado. En su equipo matizan al decir

### "No pretendan buscarnos para negociar resultados", desafió Machado

que está "resguardada" y activa. La última aparición pública de la lider disidente fue el martes cuando convocó a una "Asamblea ciudadana" frente a la sede de la ONU en Pa-los Grandes, Caracas. Una multitud la acompañó. Ratificó la victoria, demandó al CNE mostrar las actas y también desafió al por el resultado de la elección.

"No pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian, lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz, con garantías pa-ra todos", encendió a sus fieles bajo un sol abrazador.

Horas después de que se difundiera el texto de Machado en el Journal, la Justicia adicta al régimen citó a los candidatos presiden ciales para este viernes a las 14 para certificar el resultado de los comi cios. Ante una multitud chavista en el Palacio Miraflores, Maduro chicaneó a la oposición: "¿Creen que se van a presentar?".

Según Machado, el chavismo no ganó en ningún Estado. Tiene pruebas del triunfo opositor por 67 a 30%.

# "Escribo desde la clandestinidad, temo por mi vida"

Esta es una columna que Ma-ría Corina Machado publicó en The Wall Street Jou

Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas a causa de la dictadura liderada por Nicolás Maduro. El señor Maduro no ganó las elecciones presidenciales venezolanas del domingo. Perdió de manera aplastante ante Edmundo González, 67% a 30%. Sé que esto es cierto porque puedo probarlo. Tengo actas obtenida directamente de más del 80% de los centros de votación del país

Sabíamos que el gobierno del señor Maduro iba a hacer trampa. Sabemos desde hace años los trucos que utiliza el régimen y somos conscientes de que el Consejo Nacional Electoral está completamente bajo su control. Era impensable que el señor Maduro admitiera la derrota.

El régimen hizo todo lo posible pa ra sabotear y descarrilar nuestra campaña. A pesar de que gané una primaria abierta con el 92% de apoyo, me prohibió postularme a la pre sidencia. Luego descalificó a mi re emplazo elegido, Corina Yoris. Finalmente, el señor González asumió valientemente este trabaĵo. Mientras tanto, decenas de mis colegas fueron encarcelados y seis de mis prin cipales colaboradores, incluido mi fe de campaña, buscaron asilo en la Embajada de Argentina.

El régimen nunca podría haber imaginado que nuestro movimiento crecería en número y lentamente se apoderaría de toda la base electoral del chavismo. La gente pobre y rural que impulsó el ascenso me teórico de Hugo Chávez ahora está desilusionada y ha tomado el control de su futuro. Comenzamos esta campaña autofinanciada en la periferia y nos mudamos a las áreas

Nuestra gente era como un marenoto. Están cansados de un cuarto de siglo de divisiones, odio e ideologia. Quieren recuperar a sus familias v su dignidad. Orgánicamente, las comunidades se organizaron en más de 60.000 comanditos, pequeñas unidades de campaña instaladas alrededor de mesas de cocina en todo el país. Más de un millón de voluntarios asumieron roles específicos para prepararse para las elecciones entrenándose para defender cada vo-

to que se emitiría ese día. Desde las primeras horas del domingo, comprendimos la fuerza unificadora que traería esta acción cívica masiva. Vimos que la participación electoral aumentaba como un cohete. Minutos después de que comen-zaran a llegar los resultados, confirmamos que nuestra victoria fue abrumadora. Y sabiamos que quienes están en el poder, aterrorizados por las consecuencias personales de décadas de mal gobierno, harian to-

do lo posible para aferrarse al poder. Lo hicieron. Anunciaron un resultado fraudulento a las 23 del domingo, indicando que Maduro había ganado con el 51% de los votos con el "80% de los votos contados". La verdad es que Maduro no ganó en ninguno de los 24 estados de Venezuela. Esto no solo fue confirmado por cuatro conteos rápidos dife rentes y dos encuestas de salida independientes, sino también por ca da uno de las actas de votación que vimos llegar, en tiempo real. Apresuradamente, Maduro actuó

para neutralizar a nuestros testigos, testigos voluntarios en los centros de votación. Se dieron órdenes de imposibilitarles su trabajo, de expulsarlos de los centros de votación, de negarles la prueba física de los resultados. Estas órdenes fueron de sobedecidas por el personal del Consejo Nacional Electoral y los militares. Contra todo pronóstico, nuestros testigos protegieron con sus vidas los comprobantes de los otantes durante toda la noche.

El lunes por la mañana habíamos reunido casi la mitad de esos com-probantes. Para la tarde del lunes, teníamos suficientes para confirmar la certeza matemática de nuestra victoria. Al día siguiente, fueron subidos a un sitio web para que todo el mundo los viera. La prueba de este desca-rado fraude fue proporcionada a los efes de Estado de todo el mundo.

El Consejo Nacional Electoral, que está obligado por ley a publicar estos resultados a mástardar 48 horas desoués de la elección, cerró rápidamente su propio sitio web. La razón, ale gan sus miembros, es un ciberataque desde Macedonia del Norte. Después de esta farsa, estallaron protestas espontáneas, especialmente en sectores pobres de Caracas y otras ciudades. EISr. Maduro respondió con una brutal represión. Las fuerzas de se-guridad del Estado han asesinado al menos a 20 venezolanos, encarcelado a más de 1.000 y forzado a 11 desapariciones. La mayor parte de nuestro equipo está oculto y, después de que siete misiones diplomáticas fueran expulsadas de Venezuela, mis colaboradores en la Embajada de Argentina están siendo protegidos por el gobierno de Brasil. Podrían capturar me mientras escribo estas palabras.

Los venezolanos hemos cumplido con nuestro deber. Hemos expulsado al señor Maduro. Ahora le to-ca a la comunidad internacional decidir si tolera a un gobierno demos trablemente ilegitimo. La represión debe cesar de inmediato para que pueda haber un acuerdo urgente que facilite la transición a la democracia. Hago un llamamiento a quie nes rechazan el autoritarismo y apoyan la democracia a que se unan al nueblo venezolano en nuestra noe causa. No descansaremos hasta que seamos libres."



nte. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, antes de pasar a la clandestinidad. AP

26 El Mundo CLARIN-VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024

### Elecciones presidenciales en Venezuela

Los controles de seguridad abundan en la capital venezolana. Por las noches, los bares y restaurantes cierran temprano en previsión de incidentes.

## Una Caracas vigilada a toda hora bajo un clima de miedo que crece

CARACAS, ENVIADO ESPECIAL

Tanquetas en el centro de la ciudad, patrulleros, camionetas camufladas, efectivos fuertemente armados en motos, controles en avenidas o vehículos del temible Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) circulando a toda hora forman parte de una Caracas controlada por las Fuerzas Armadas. Al caer la tarde, la soledad de las calles se asemeja a un virtual toque de queda nocturno.

Durante las horas del día, los agentes de la policía se abren paso a bocinazos y aceleradas intimidatorias en su marcha por las avenidas, Todos deben apartarse. En un tramo de la avenida Francisco de Miranda, dentro del opositor municipio de Chacao, hay conos dise-minados en la calzada. Sin mediar saludo, los efectivos piden documentos. Votantes de la oposición señalan que buscan generar mie-do y lo logran. "Desde el domingo que sali a votar solo fui una vez al supermercado a abastecerme", comenta Vanessa, de 34 años. Es maquilladora y en estos días posterio es a la elección no trabaja porque no hay eventos, no tiene clientas.

El chavismo busca disciplinar a aquel que intente oponerse a la versión oficial difundida el último domingo luego de que, después de cinco horas sin información, el Consejo Nacional Electoral asegurara que Nicolás Maduro había logrado la reelección con el 51,2% de los votos. La oposición mostró el 75% de las actas que le dan la victoria a Edmundo González Urrutia con el 67%. El lunes hubo protestas que fueron ferozmente reprimidas. Y el martes, el régimen decidió co



Amenazantes. Hay patrullajes constantes en motos, tanquetas, patrulleros y camionetas camufladas.

rrer con balas de goma a los motoqueros que participaron de la primera marcha que encabezaron la jefa de la disidencia, María Corina Machado, y su delfín Urrutia. Para evitar cualquier movilización, Maduro militarizó las calles y autorizó una ola de detenciones, incluidos algunos asesores de Machado. Aunque varias figuras prominentes del chavismo pidieron el arresto de Machado, el Fiscal General no

El miedo se esparce rápido y se disipa muy lento entre los caraqueños. Las conversaciones se interrumpen con mensajes a los celulares para ver si llegaron bien a destino o para preguntar los horarios de regreso. Los teléfonos también son las vías de comunicación usuales para difundir las convocatorias de la oposición. Corren mensajes de Whatsappe Instagram.

El canal estatal de televisión y los privados de noticias, adictos al régimen, muestran leyendas en pantalla que dicen "Reporte de Caracas, los comercios prestan servicio con normalidad". En una recorrida de Clarín, los comerciantes señalan que volverán a bajar sus persianas a las 14, a las 16 o a las 18, depende el caso. "Por ahí el lunes que viene volvemos al horario habitual", aseguran en una farmacia. Tampoco hay muchos bares y restorantes abiertos de noche por miedo a las protestas y la represión que termine en graves daños.

Cuando, el último lunes, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disparaban balas de goma y gases lacrimógenos en Caracas, uno de los canales de noticias privado tenía en vivo una nota de cómo hacer jueguito con una pelota. Las únicas noticias del opositor Edmundo González son las que repiten del resultado electoral que dice el CNE o los insultos de Maduro. Por el resto, pareciera que el presidente no tuvo rivales en la polémica elección.

Para enterarse noticias de la oposición, los venezolanos recurren a las redes, por ende a los celulares. Clarin recorrió los alrededores del Palacio de Mirafloresy, ante el amago de sacar el celular para una foto, un militar que cargaba un fusil se acercó para pedir el borrado de la imagen. La escena de efectivos pidiendo el eliminar imágenes se repite y asusta.

También se diseminan los rumores de que hay grupos de Telegram que señalan a aquellos que marcharon contra el régimen. 'Hay que tener cuidado", reconoce un mototaxista. Un conocido Tiktoker habló con Clarín en una esquina de Caracas. "No se puede hablar, hermano. Si hablas, te caen", aseguró el joven con más de 100 mil seguidores en las redes.

En la vereda opuesta al intento de volver a la cotidianeidad, está el dolor de los familiares de los 16 muertos por la brutal represión del régimen ante las manifestaciones populares en todo el país. "Ay, mi papá", exclama uno de los hijos de Victor Bustos, víctima fatal de la represión, mientras abraza el féretro

### "No se puede hablar. Si hablas, te caen", dice un caraqueño con temor a los policías.

dentro de su humilde vivienda del estado de Carabobo que oficia de casa velatoria.

Francisco Bueno, también primo de este trabajador de 35 años que se desplomó baleado, comenta que "supuestamente fue a manos de la policía" de Valencia, en el estado de Carabobo al centro-norte del país y gobernado por el chavismo. "Le arrebataron su vida injustamente, no era ninguna mala persona, ningún malandro (delincuente), él solo salió...", solloza Jennifer Ibarra, prima de Victor, sin poder completar la frase. ■

# Migrantes venezolanos: Chile refuerza su frontera norte

SANTIAGO. EFE, AP Y AFF

El gobierno de Chile anunció este jueves una serie de medidas para reforzar su frontera norte ante una posible nueva ola de migrantes procedentes de Venezuela, que incluye controles biométricos y mayor vigilancia aérea. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó de la compra de nuevas camionetas, cuatrimotos, furgones de traslado y de la instalación de controles de voz, rostro y huella digital para poder identificar a las personas que entren de forma irregular.

"También vamos a aumentar la ca-

pacidad devigilancia aérea. Hay dos cosas que están en curso, compra de drones y una nueva cámara para el avión vigia que Carabineros dispone en la zona norte del país", añadió en Colchane, en la frontera con Bolivia, a 2000 kilómetros de Santiago.

Chile mantiene su frontera militarizada desde febrero del año pa sado para controlar la migración irregular, un fenómeno que ha estado en aumento sobre todo procedente de Venezuela. Desde el despliegue militar, "272.000 personas han sido controladas en la frontera norte de Chile", añadió Monsalve.

La ministra del Interior, Carolina Tohà, dijo por su parte en una radio local que la eventual ola migratoria no sería inmediata sino "en las próximas semanas y mesee" y que el gobierno se ha puesto en contacto con otros países de la región para coordinar acciones conjuntas. "Hemos estado en diálogo a nivel de Cancillería con todos los países de la región. Todos tienen preocupaciones similares y nos damos cuenta de que, como esto es algo que podemos anticipar, tenemos que prepararnos en conjunto", aseguró.

Por otra parte, 20 funcionarios de la misión diplomática chilena en Venezuela llegaron ayer al aeropuerto de Santiago tras la orden de expulsión emitida por el autócrata venezolano, Nicolás Maduro. "Un orgullo para nuestro país estar del lado correcto de la historia", dijo al recibirlos la subsecretaria de la cancillería, Gloria de la Fuente.

CLARIN-VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo 27

### Elecciones presidenciales de Venezuela

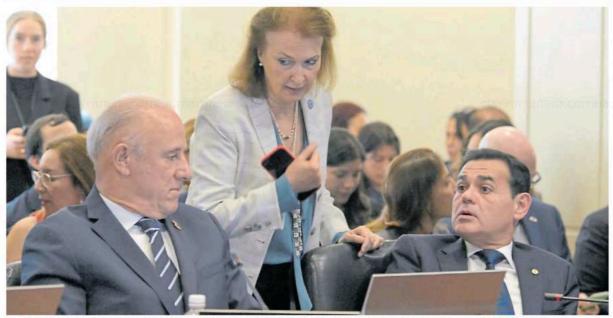

Negociaciones. La canciller argentina, Diana Mondino, con sus colegas de Paraguay (der.) y de Perú (izq.) durante la sesión extraordinaria del Consejo de la OEA el miércoles. FFE

# Ahora Brasil, Colombia y México piden una "verificación imparcial"

Fue luego de que, un día antes, hicieran fracasar un voto en la OEA que presionaba a Maduro. Esa declaración no logró la mayoría necesaria y cayó por una sola frase. Cómo fue la negociación.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

### Paula Lugones

Los gobiernos de Brasil, Colombia y México exigieron finalmente ayer a Venezuela que avance "de forma expedita" en la difusión de las actas de votación del último domingo y que permita "una verificación imparcial de los resultados".

El cambio fue comunicado a través de una nota conjunta en la que, sin embargo, no se menciona el reclamo de "veedurias internacionales" pedido por la oposición. El giro de las tres capitales tiene

El giro de las tres capitales tiene lugar luego de que, en la noche del miércoles, fracasara la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA cuando ese cuerpo no logró aprobar una resolución para pedir al régimen de Nicolás Maduro "transparencia" en el escrutinio electoral. Varios cancilleres entre ellos la argentina Diana Mondino- habían llegado a Washington para impulsar el documento, que había logrado en principio un consenso. Pero todo se vi-

no abajo por apenas una sola frase enterrada en el inciso B del punto 2.

Los embajadores y los cancilleres se reunieron desde las 10 de la mañana en el Salón San Martin del edificio de la OEA en la Calle 17, cerca de la Casa Blanca. Alli estuvie-ron hasta casi las 17.30 con algunos intervalos. La sesión había sido convocada por Argentina, Canadá. Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana v Uruguay, que buscaban la aprobación de una resolución de consenso para presionar a Maduro a que entregara las actas de los comi cios del domingo, cuvos resultados fueron cuestionados por la mayoría de los países de la región.

Algunos países clave en el tablero de la crisis venezolana -por su llegada al gobierno de Maduro- estaban presentes: Brasil tenía a su representante ante el organismo y también Colombia. Sin embargo, fue notoria la ausencia de un delegado de México, que suele ser protagonista de estos cónclaves y manifiesta siempre tensión con el secretario general Luis Almagro.

Según supo Clarin, hubo consenso entre los representantes en la mayoría de los 5 puntos de la resolución, que básicamente pedia a Maduro que publique los resultados; resaltaba la prioridad de salvaguardar los derechos humanos, especialmente el derecho a protestar sin represalia; llamaba a proteger

### Todo se vino abajo por apenas una sola frase enterrada en el inciso B del punto 2.

todos los equipos utilizados en la votación y solicitaba al gobierno que garantice la seguridad de las instalaciones diplomáticas y del personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones. Este punto era de especial interés de Argentina por tener refugiados en su sede en Caracas a

varios opositores venezolanos.

Pero el problema llegó con un rengión del documento. "Fue apenas una frase", graficó el presidente del Consejo, de Antigua y Barbuda. Pero hizo explotar la resolución y que los funcionarios se volvieran a casa con las manos vacías.

La votación fue de 17 países a favor (entre ellos Argentina, EE.UU. Chile, Uruguay, Costa Rica) y ninguno en contra, mientras que hubo 11 abstenciones (entre ellos Brasil, Bolivia, Colombia y Honduras) y 5 ausentes (Dominica, México, San Vicente, Trinidad Tobago y Venezuela). No se llegó a la mayoría necesaria de 18 países.

El punto de la discordia fue el inciso B del punto dos que llamaba a Venezuela a publicar "inmediatamente" los resultados pero agregaba una frase que varios países se resistieron a firmar: "Y que, como lo solicitaron actores políticos venezolanos relevantes, se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales".

La idea de incluir este punto en resolución tenía un preciso sen tido, según contaron fuentes de la negociación a Clarín. Con "la verificación integral de los resultados con observadores independientes, los impulsores del documento buscaban frenar una posible manio bra de Maduro ya que sospechan que el venezolano, sin control de veedores internacionales, podría entregar actas falsas o manipula das para que sean avaladas por la Justicia chavista. Una supervisión lo obligaria a entregar documentos verdaderos o que su eventual maniobra resultara deschavada.

Algunos países, entre ellos Brasil, Colombia y varios de los caribeños (con dependencia energética de Venezuela) se resistieron a ese punto y los países impulsores se resistieron a quitarlo o modificarlo. Cuando se pasó al recinto, el destino del documento ya era la muerte y Maduro respiró aliviado.

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 El Mundo

#### Histórico acuerdo internacional



ega. El periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkocivh, es escoltado por un agente de seguridad ruso a un avión en Moscú. 🕮

# EE.UU. y Rusia intercambian 24 prisioneros, en el mayor canje desde la Guerra Fría

Fue tras dos años de negociaciones secretas. Intervinieron siete países. Los rusos entregaron 16 presos y ocho salieron de cárceles de EE.UU. y aliados.

WASHINGTON, AP, EFEY CLARIN

Tras negociaciones secretas que se prolongaron por años, Estados Unidos y Rusia completaron ayer su mayor canje de prisioneros desde la Guerra Fría, en el que Moscú liberó al reportero Evan Gershkovich y al empresario Paul Whelan, junto con varios disidentes. El acuerdo, en el que participaron sie-te países, permitió la libertad de 24 personas

Según confirmaron la Casa Blanca y el Servicio Federal de Seguri-dad ruso, de los 24 canjeados un total de 16 fueron liberados de Rusia y ocho salieron de cárceles de Estados Unidos, Alemania, Noruega Eslovenia y Polonia. Turquía tam bién participó en la mediación al recibir en su suelo los entregados por el Kremlin, entre ellos, el pe-riodista Gershkovich, del diario The Wall Street Journal.

Sorprendente en su extensión, el intercambio se produjo tras al menos dos años de negociaciones a varias puntas, a pesar de que las relaciones entre Washington y Moscú se encuentran en su peor momento desde la Guerra Fría a raíz de la invasión a Ucrania iniciada en fe brero de 2022 por el presidente ruso Vladimir Putin.

El canje fue proclamado como "hazaña diplomática" por el presidente Joe Biden, quien calificó la noticia como un "alivio increible".

"Hoy es un poderoso ejemplo de por qué es vital tener amigos en este mundo", dijo en un discurso des-de la Casa Blanca junto a familiares de cuatro de las personas -tres estadounidenses y un residenteque fueron liberadas.

Según reveló el asesor de Seguiridad Nacional Jake Sullivan Riden cerró el acuerdo para el histórico intercambio con Rusia con una llamada que mantuvo con el premier de Eslovenia, Robert Golob, una hora antes de anunciar que renuncia ba a presentarse a la reelección. Sullivan dijo que el canciller alemán, Olaf Sholz, fue crucial en la negociación, dado que Rusia exigía la li-

### Dos de los canjeados se hicieron pasar por argentinos y vivieron años en nuestro país.

beración del agente Vadim Krásikov, condenado por la Justicia ale-mana a cadena perpetua por el asesinato de un opositor de Putin. También la vice Kamala Harris participó en las negociaciones reu-niéndose en persona con Sholz.

Pero la buena noticia seguramente generará preocupaciones sobre el deseguilibrio del acuerdo

en que Rusia libera a periodistas disidentes y otras personas conde nadas en un sistema judicial politizado a cambio de personas que Occidente considera legítimamente acusadas— y si otorga a los actores extranjeros que buscan la influen-cia sobre Estados Unidos un incen-

tivo para tomar prisioneros. El periodista Gershkovich fue encarcelado en 2023 y condenado en julio por cargos de espionaje que él y Estados Unidos negaron con vehemencia. Whelan, un ejecutivo de seguridad, fue encerrado en 2018 también por cargos de espionaie. Entre los disidentes liberados se encuentran Kara-Murza, un critico del Kremlin y escritor ganador del Premio Pulitzer sentenciado a 25 años de prisión por cargos de traición, y once presos políticos arrestados en Rusia, entre ellos asociados del fallecido líder de la oposición rusa Alexei Navalny y el periodista hispano-ruso Pablo

En lista pudo confirmar Clarin. figuran Maria Mayer y a Ludwig Gisch, ambos espías rusos deteni dos en diciembre en Eslovenia. Se hacían pasar por una pareja de ar-gentinos con dos hijos. Habían llegado a Liubliana en 2017, escapando de la inseguridad en la Argentina.

Emma Tucker, la principal editora del **Journal**, lo llamó un "día de gran alegría" y declaró: "Ni siquiera puedo empezar a describir la felicidad y el alivio que trae esta noticia y sé que todos ustedes sentirán lo mismo".

Biden incluyó la liberación de los estadounidenses retenidos inius tamente en el extranjero entre las prioridades de su agenda de politica exterior para los últimos seis meses de su gobierno.

En su discurso desde la Oficina Oval de la Casa Blanca al pueblo es tadounidense en que analizó su re ciente decisión de abandonar sus aspiraciones de reelección, el líder demócrata advirtió: "También estamos trabajando día y noche para traer a casa a los estadounidenses que están detenidos injustamente en todo el mundo".

Rusia consiguió la liberación de Vadim Krasikov, quien fue conde nado en Alemania en 2021 por ma-tar a un exrebelde checheno en un parque de Berlín dos años antes, aparentemente por orden de los

ervicios de seguridad de Moscú. El Kremlin también recibió a dos presuntos agentes que fueron en-carcelados en Eslovenia, así como a tres hombres acusados por las au-toridades federales en Estados Unidos, entre ellos Roman Seleznev, un hacker informático convicto e hijo de un legislador ruso, y Vadim Konoshchenok, un presunto agente de inteligencia ruso acusado de proporcionar productos electróni cos y municiones de fabricación estadounidense al ejército ruso.

Noruega devolvió a un académico arrestado bajo sospecha de ser un espía ruso, y Polonia también entregó a otro individuo que había detenido por las mismas causas.

El intercambio de 24 prisioneros superó un acuerdo que involucra-ba a 14 personas logrado en 2010. En ese canje, Washington liberó a 10 rusos que vivían en Estados Unidos como durmientes, y Moscú de-portó a cuatro rusos, incluyendo a Sergei Skripal, un agente doble que trabajaba desde hacía años con la inteligencia británica.

En 2018, él y su hija casi murie ron en el Reino Unido por envene namiento con un agente nervioso atribuido a agentes rusos. Aunque el acuerdo llevaba días

cerrado, la situación era muy delicada y los funcionarios de Washington que intervinieron en la negociación no tuvieron la confirmación final de que se iba a proceder con el intercambio hasta pocas horas antes de su desenlace.

### Histórico acuerdo internacional

#### PERFILES

#### Algunos de los liberados gracias al acuerdo

Evan Gershkovich, periodista de The Wall Street Journal, fue condenado en Julio a 16 años de cárcel. Lo acusaron de espiar una fábrica de tanques para la CIA. Fue el primer reportero occidental en-



El exmarine estadounidense Paul Whelan fue apresado en 2018. Le dieron 20 años de prisión por cargos esplonaje. Lo arrestaron en un hotel de Moscú cuando era director de seguridad de una firma



Ludwig Gisch dirigia una starup de tecnología. Vivió con su mujer, Maria Mayer Muñoz, en Buenos Aires entre 2013 y 2017, cuando viajaron a Eslovenia como argen tinos. Un tribunal los condend naje a 2 años de cárcel.



Maria Rosa Mayer Muñoz era dueña de una galería de arte en Buenos Aires, En 2017 vialó con su esposo Ludwig Gish y sus hijos a Eslovenia, donde se hicieron pa sar por argentinos. La policía eslovena los arrestó en 2022.



Maria Mayer Muñoz



nsaje. Kamala Harris, rodeada por Bill y Hillary Clinton, y el reverendo Jesse Jackson, ayer, durante un servicio religioso en Houston. REUTERS

# Quiénes son los candidatos a vice que evalúa Kamala Harris

La candidata demócrata todavía no eligió compañero de fórmula. Ya suenan varios nombres. Pero muchos no son muy conocidos por los votantes.

INGTON. AP, EFEY AFP

Mientras la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se pre-para para anunciar a su compañero de fórmula, una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que varios de los principales aspirantes al puesto en gran medi-da son desconocidos para los estadounidenses. El senador por Arizona Mark Kelly se destaca por tener mayor reconocimiento de nombre y mayor aprobación, especialmente entre los demócratas

Kelly, aunque más conocido y querido que algunos de los candi-datos alternativos, sigue siendo desconocido para la mitad de los estadounidenses. Y otros, como el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, aunque menos conocidos a nivel nacional, podrían contar con un mayor apoyo en sus estados y regiones de origen. A Kelly y Shapiro se los ve entre los favoritos, según personas familiarizadas con el proceso, después de que el equipo de campaña de Harris comenzara su evaluación con una doena de nombres. Harris dijo el martes que aún no

había decidido quién sería su se-gundo. Pero ella, y quienquiera que ella elija, la próxima semana se lanzarán a una gira por siete Estados que serán clave para la elección del 5 de noviembre, entre los que se cuentan Pennsylvania, Arizona y Carolina del Norte.

De los cuatro posibles candida-tos demócratas a la vicepresidencia incluidos en la encuesta-Kelly; Shapiro; Andy Beshear, gobernador de Kentucky; y Roy Cooper, go-bernador de Carolina del Norte, que se retiró públicamente de la consideración después de que se realizara la encuesta- Kelly tiene el mayor reconocimiento y aproba ción, según la encuesta de AP-

Es más probable que los estadounidenses tengan una opinión mas positiva de Kelly que negativa. Alre-dedor de 3 de cada 10 adultos estadounidenses tienen una opinión muy o bastante favorable de Kelly, mientras que alrededor de dos de

cada diez tienen una opinión negativa. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él.

Shapiro es un gran desconocido para los estadounidenses y los demócratas excepto en el noreste, donde tiene más reconocimiento y aprobación. La encuesta reveló que 6 de cada 10 adultos estadounidenses-incluido el 57% de los demócratas- no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre Shapiro. Aproximadamente 2 de cada 10 estadounidenses lo ven con buenos ojos, y una proporción similar lo ve con malos ojos. Sha-piro fue elegido gobernador en 2022, derrotando al republicano Doug Mastriano.

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, tendría que presentarse a la mayor parte del país. Alrede-dor de 7 de cada 10 estadounidenses no saben lo suficiente como pa ra tener una opinión sobre él. Los que tienen una opinión están divididos en partes iguales: el 17% de los estadounidenses adultos tienen una opinión positiva y el 15%, ne-

Sin embargo, los demócratas tienen una opinión más positiva que negativa de Beshear. Aproximadamente una cuarta parte tiene una opinión muy o algo favorable, mientras que alrededor de 1 de cada 10 tiene una opinión negativa. Casi dos tercios no saben lo sufi-ciente sobre Beshear como para dar una opinión.

Al igual que los otros gobernadores de los que se está hablando, el gobernador Tim Walz no tiene mucho perfil nacional, y eso también significa que es una página relativamente en blanco. No estuvo in-cluido en la encuesta de AP-NORC, pero un nuevo sondeo de ABC News/Ipsos, en la que se preguntaba sobre aprobación de forma le-vemente diferente, encontró que alrededor de 9 de cada 10 adultos estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opi-nión sobre él. Entre los estadounidenses que sí tienen una opinión. las opiniones se dividen entre posi tivas y negativas.



30 El Mundo CLARIN - VIERNES2 DE AGOSTO DE 2024

### El conflicto en Oriente Medio







Jefe autónomo de Gaza. Yahva Sinwar, aún oculto

# Israel dice que eliminó al jefe militar de Hamas en la Franja de Gaza, Mohammed Deif.

Fue en un bombardeo en julio. Es uno de los autores del ataque del 7 de octubre. El grupo no hizo comentarios.

JERUSALÉN. APYCLARIN

El ejército israelí confirmó este jueves que el jefe del ala militar de Hamas, Mohammed Deif-el lugarteniente del principal responsable de la organización terrorista en Gaza, Yahya Sinwar-murió en un ataque aéreo en julio. El anuncio se produjo un día después de que un aparente ataque israelí en la capital iraní matara al principal líder político de Hamas.

Los rápidos acontecimientos de esta semana han dejado a los mediadores estadounidenses, egipcios y qataríes luchando por salvar las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Hamas no confirmó inmediatamente la información. Deif y Sinwar son señalados como los autores intelectuales del sangriento ataque terrorista del 7 de octubre que asesinó a 1.200 civiles en una veintena de kibutzmin en el sur de Israel. Una operación delirante sin precedentes contra el pueblo judio desde el Holocausto.

Ese ataque, que desnudó una crisis de seguridad en el sistema de inteligencia y militar de Israel, disparó la actual guerra de arrastramiento lanzada sobre el enclave por el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Hamas había argumentado que Deif sobrevivió al ataque en Gaza. Un miembro de la oficina política del grupo ultraislámico pro iraní,

#### FLOTA NORTEAMERICANA

EE.UU. movilizó a 12 buques de guerra hacia Medio Oriente en medio de crecientes tensiones entre Israel, Libano e Irán. Los barcos, incluyendo el portaaviones USS Theodore Roosevelt, ya se encontraban en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

Izzat al-Risheq, dijo en un comunicado el jueves que confirmar o negar su muerte es responsabilidad del ala militar del grupo, conocida como las Brigadas Qassam, que hasta ahora han guardado silencio. Según los analistas dentro de la organización que en 2006 arrebató militarmente el control de Gaza al gobierno de la Autoridad Palestina, existe una furiosa interna entre los dirigentes de la Franja y los del exterior.

La eliminación de Haniyeh, y si se confirma plenamente la de Deif, dos de las figuras más importantes de Hamas, supone una victoria para el primer ministro israelí Netanyahu después de ocho meses de guerra.

guerra.
Luego de reunirse con funcionarios militares este jueves, Netanyahu declaró que la muerte de
Deif "refuerza un principio simple
que hemos establecido, que a
quien nos haga daño, nosotros lo
dañamos".

"Exigiremos un precio muy alto por cualquier acto de agresión contra nosotros desde cualquier ámbito", dijo el primer ministro a quien se le cuestiona un enorme saldo de muertos civiles entre la población no combatiente de la Franja.

La Casa Blanca afirmó que se esperaba que Netanyahu tuviera una conversación telefónica con el presidente Joe Biden para discutir la situación en la región.

situación en la región.
Los asesinatos de estos importantes líderes terroristas le presentan al gobernante israelí una posible salida política para poner fin a la guerra, permitiéndole dar marcha atrás en sus elevadas promesas de "victoria total" y mostrando a los israelies que las capacidades militares de Hamas sufrieron un golpe debilitador.

Estos avances también podrían llevarlo a endurecer la posición de Israel en las conversaciones de alto el fuego, con funcionarios israelies insistiendo en que los golpes a Hamas que también podría atrincherarse en las conversaciones, o abandonarlas por completo.

Israel atacó a Deifen un bombardeo el 13 de julio que alcanzó un complejo en las afueras de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza. El ejército dijo en ese momento que otro comandante de la organización, Rafa Salama, también fue asesinado.

En un comunicado, el ejército israelí dijo que la confirmación de la muerte de Deif se hizo "después de una evaluación de inteligencia".

Los bombardeos en el territorio no han cesado. Un ataque aéreo israeli contra una escuela que albergaba a palestinos desplazados en el distrito de Shujaiya en la ciudad de Gaza mató al menos a 15 personas e hirió a más de 40, según la Defensa Civil Palestina, que envió equipos para recuperar los cuerpos.

El ejército afirmó que los comba-

El ejército afirmó que los combatientes de Hamas utilizaron el complejo para planear ataques contra Israel. Cuando cayó la bomba, "había gente herida y gritando ante mis ojos", dijo el testigo Khaled Sukar, de 23 años, cuyo primo estaba entre los muertos en la escuela Dalal Mughrabi. "Ahora vuelvo a temer la próxima vez que esto suceda", dijo. ■

# Las formaciones aliadas a Irán prepararían una ofensiva

BEIRUT, AFP Y AF

Las formaciones aliadas a Irán en Oriente Medio buscan una respuesta coordinada contra Israel, aunque los expertos creen que será moderada para evitar una conflagración regional de la guerra en la Franja de Gaza.

Una cita en Teherán reunió a responsables iraníes y representantes de formaciones aliadas en la región, con el objetivo de acordar una posición conjunta, indicó una fuente cercana al Hezbollah libanés, que pidió el anonimato.

"Se mencionaron dos escenarios, una respuesta simultánea de Irán y sus aliados o una respuesta escalonada de cada parte", añadió esta fuente. El lider supremo irani, el ayatollah Ali Khamenei, prometió asestar un "duro castigo" a Israel, acusado de haber matado en Teherán al jefe del movimiento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh. (Ver aparte) El jefe de la milicia libanesa pro

El jefe de la milicia libanesa pro irani, Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunció por su parte este jueves que será "inevitable" responder al bombardeo israelí que mató el martes a Fuad Shukr, el jefe militar de la formación, en un suburbio del sur de Beirut. Israel "cruzó líneas rojas", insistió el dirigente durante un discurso en los funerales del alto cargo de su grupo.

Hamas prometió también vengar a su lider. Los palestinos perseguirán "a Israel hasta arrancarlo de la tierra de Palestina", advirtió el jefe de relaciones exteriores de Hamás, Khalil Al Hayya, durante los funerales de Haniyeh el jueves en Teherán.

"Es muy probable que la respuesta sea coordinada (...) entre los actores de la resistencia", consideró la analista Amal Saad, experta del Hezbollah. "Lo que se produjo permitirá reforzar considerablemente la coordinación táctica entre Irán, el Hezbollah, los hutíes, la movilización popular iraquí, Hamas y la Yihad Islámica" palestina, enumeró.

Islámica" palestina, enumeró.
Los aliados de la República Islámica, incluido Hamas y el Hezbollah, forman parte de lo que Teherán califica de "eje de resistencia" frente a Israel. En Irak, un dirigente de la Resistencia islámica, una nebulosa de movimientos iraquies pro-Irán, indicó a AFP que la opción más probable es que "Irán lance, junto a formaciones de Irak, Yemen y Siria, una respuesta contra objetivos militares israelies".



### El conflicto en Oriente Medio



# Una bomba oculta por meses en su cuarto en Irán mató a Haniyeh

Se supo que el líder de Hamas fue asesinado por medio de una sofisticada operación de espías atribuída a Israel. La bomba fue activada a la distancia.

Ronen Bergman, Mark Mazzetti y Farnaz Fassihi

El asesinato de Ismail Haniyeh, un prominente lider del grupo Hamas, no se produjo por un misil sino con una sofisticada operación con un explosivo introducido de forma encubierta en la casa de huéspedes de Teherán donde se alojaba, confirmaron siete funcionarios de Oriente Medio, entre ellos iranies y estadounidenses

La bomba había sido escondida hace aproximadamente dos meses La casa de huéspedes es una edifi cación protegida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y forma parte de un gran comple-jo, conocido como Neshat, en un barrio de lujo del norte de Teherán. Haniyeh, uno de los fundadores

de Hamas, estaba en la capital de Irán para la investidura el nuevo presidente, el líder moderado Ma sus Pezeshkian. La bomba fue de tonada a distancia una vez que se confirmó que el líder ultraislámico se encontraba en la habitación. También murió su guardaespaldas.

Los funcionarios iranies y Ha mas acusaron de inmediato a Israel, una evaluación a la que tam-bién llegaron varios funcionarios estadounidenses que solicitaron anonimato. El asesinato amenazô con desatar otra ola de violencia en Oriente Medio y trastocar las negociaciones en curso para poner fin a la guerra en Gaza. Haniyeh había sido uno de los principales negociadores en las conversaciones de alto el fuego que auspicia EE.UU. y media Qatar.

La explosión sacudió el edificio, destrozó algunas ventanas y provocó el derrumbe parcial de una pared exterior, según dijeron dos miembros de la Guardia Revolucio-nario, mucho menos daño del que hubiera creado un misil. Haniyeh se había alojado antes ahí cuando visitaba Irán. En las horas posteriores al asesinato, la especulación se centró en la posibilidad de que Is-rael hubiera matado a Haniyeh con un ataque con misiles, posiblemente disparado desde un avión no tripulado. Esa teoría planteó dudas sobre cómo se podrían haber evadido los sistemas de defensa aérea iraníes para ejecutar un ataque aéreo tan descarado en la capital.

Al parecer, la operación se hizo aprovechando otro tipo de brecha en las defensas iraníes: un lapso en la seguridad de un recinto supuestamente fuertemente vigilado que permitió colocar una bomba oculta por semanas antes de que finalmente fuera activada. Se trata de un fracaso catastrófico de inteligencia y seguridad para Irán y una tremenda vergüenza para la Guardia, supuestamente la más sofisticada herramienta militar de la teocracia persa

Hay detalles del atentado desco nocidos. Se sabe que la planificación llevó meses y requirió una vigilancia exhaustiva del complejo Los dos funcionarios iranies que describieron lo sucedido dijeron que no sabían cómo ni cuándo se colocaron los explosivos en la ha-

Israel decidió llevar a cabo el ase sinato fuera de Qatar, donde viven

### Haniyeh estaba en un edificio protegido por la Guardia Revolucionaria

Haniveh v otros miembros de alto rango de la dirigencia política de Ha mas. Una posibilidad es porque ese país media en las negociaciones

El dispositivo estalló alrededor de las 2 de la mañana. El complejo cuenta con un equipo médico que acudió a la habitación inmediatamente después de la explosión. Ha-niyeh había muerto inmediata-

mente. También el guardaespaldas. El líder de la Jihad Islámica Palestina, Zivad al-Nakhalah, se alo jaba en la habitación de al lado. Ese cuarto no sufrió daños graves, lo que sugiere una planificación pre cisa en el ataque a Haniyeh.

Khalil al-Hayya, el comandante adjunto de Hamas en la Franja de Gaza, que también estaba en Teherán, llegó al lugar y vio el cuerpo de su colega, dijeron las fuentes. Entre las personas notificadas de in-mediato, estuvo el general Ismail Ghaani, comandante en jefe de la Fuerza Quds, el brazo en el extranjero de los Guardias Revoluciona rios, que trabaja en estrecha colaboración con los aliados iraníes en la región, incluidos Hamas y Hezbollah. Poco después el líder supre mo Ali Khamenei convocó a los miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional para una reunión de emergencia, en la que dio la orden de atacar a Israel en represalia, añadieron los informantes

En Irán, el atentado fue objeto de rumores y disputas. La agencia de noticias Tasnim, el medio de comunicación de los Guardias, citan do a testigos informó que un obje to parecido a un misil había golpea do la ventana de la habitación del líder de Hamas y había explotado. Pero las otras fuentes insistieron que el ataque fue dentro del cuarto que ocupaba Haniyeh.

Describieron la precisión y sofis-ticación del ataque como similar en táctica al arma robótica de inteligencia artificial controlada a distancia que Israel utilizó para asesinar al Mohsen Fakhrizadeh, en 2020.. ■

### Llegan los F-16 a Ucrania para reforzar sus defensas

Ucrania recibió los primeros aviones de combate F-16 que había buscado durante meses para defenderse de una avalancha de ataques con misiles rusos, se gún confirmó un funcionario adounidense a The Asso ted Press.

Aunque las autoridades de Kiev se han negado hasta ahora a confirmar o rechazar las informaciones sobre la entrega de un pequeño número de esos jets de producción estadounidense, al parecer hasta seis, su gobierno espera que estos primeros cazas contribuyan finalmente a disminuir la superioridad de Rusia en la aviación y a reforzar la de fensa aérea del país, a pesar del coste en el frente que ha provocado su tardio suministro.

Ucrania ha estado presionando a sus aliados para que obtengan F-16 para Ucrania durante meses, diciendo que eran de vital necesidad para luchar contra el ataque de misiles que Rusia ha disparado contra su país

El ministro lituano de Exteriores, Gabrielius Landsbergis, pareció ser el único en dar una media confirmación de la llegada de los aparatos. "F-16 en Ucrania. Otra cosa imposible resultó ser totalmente posible", escribió en su cuenta de la red social X.

Ya en anteriores suministros de armas importantes, Ucrania rehusó revelar esta información sensible para poder maximizar el daño al adversario, argumentó Oleksó Melnik, experto en se-guridad del Razumkov Center, con sede en Kiev.

"Los F-16, especialmente en estas cantidades y en esta fase de la guerra, no se convertirán en una 'bala mágica' para Ucra-nia. Sin embargo, suponen una mejora significativa de sus capacidades militares y, sobre todo de su defensa aérea" declaró también a EFE Melnik, antiguo ayudante del ministro de

En su opinión, los aviones se utilizarán al inicio principalmente para proteger las infraes tructuras ucranianas de los ataques rusos, lejos de la linea del frente, donde serían objetivos prioritarios de la aviación y la defensa antiaérea rusas. "Hay mucho en juego. Se va a poner mucho cuidado en la protección física de los aviones y en la planificación de sus operaciones", explicó.■

### **Opinión**

### Las empresas, en modo avión: menos turbulencias pero con cinturón de seguridad

### PANORAMA ECONÓMICO



snaishtat@clarin.com



a reunión de la dupla Luis Caputo Santiago Bausili con los operado-res financieros logró lo que buscaoa: **les creyeron**. Allí les hablaron le sus proyecciones de inflación a la baja, una devaluación que no desbordará el 2% del oficial e ingreso de dólares para afrontar compromisos de 2025. El mercado lo fue anticipando con la caída de los financieros, el pasaje de depósitos que se ajustaban por la inflación a otros al compás de la tasa que comienza a ser positiva. Además, de decisiones en el sector financiero: los españoles BBVA y Santander abandonaron la idea de irse del país. Lo mismo sucedería con el Banco do Brasil, principal accionista del Patago-nia. El único, al menos hasta ahora, que se va y queda en manos del Galicia es el HSBC que se concentra en Europa y Asia; mientras el local Supervielle define un nuevo modelo de negocios. A su vez y al compás del RIGI un banco de Qatar, interesado en varios pro yectos, pide pista.

"Milei eligió a Caputo porque sabe ma-nejar el mercado", dijo un asistente que resaltó que el superavit financiero actual es inédito. "Néstor Kirchner lo tuvo pero la Argentina estaba en default", marcó. Entre las entidades que participaron estuvo Puente, con una novedad. Sumó a su directorio a Fernando Straface, el ex secretario general de Horacio Rodriguez Larreta durante su gestión en la Ciudad.

Claro que al tirar el hilo de la conversa-ción uno de los financistas concentró sus dudas en la estrategia de dejar de acumular reservas, algo que también obstaculiza las negociaciones con el FMI, que deja trascender que el dólar va camino a un atraso que complica. Un banquero que lleva su ionado con el valor del dólar, aco tó que la divisa en tiempos de convertibilidad equivale a \$580 actuales. "Eso era atra so", afirma al advertir que seguirán las turbulencias, aunque resalta que Caputo to

mó las riendas y sabe pilotear esos vuelos. En ese viaje será dificil quitarse el cinturón de seguridad. Vienen meses de seguía de dólares. Los productores descubrieron los créditos a tasa negativa del 24% anual que les ofrecen los bancos por considerar los tomadores de bajo riesgo. Hacen fila desde el Galicia, Provincia, Bancor, Macro y Nación. Se financian con esos préstamos y se quedan en granos esperando una me-jora del precio y un dólar más alto. La soja, por ejemplo, se sembró el año pasado a US\$ 450, se cosechó a US\$ 410 y hoy se encamina a US\$ 370. Se espera hacia octubre al-go de liquidación de los aproximados US\$ 10 mil millones en silobolsas. Ese mes se paga el alquiler anual de los campos. Pero el escenario es de precios internacionales que van al descenso con un clima benévolo en EE.UU., Brasil y China que crecen me-nos. Hay más oferta y la demanda es débil.

Esta semana también sorprendió la velo-cidad de YPF al inclinarse por Punta Co-

lorada en vez de Bahía Blanca para una inversión de magnitudes históricas y apalanca-da por el RIGI (Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones). Por la movilización de esos recursos, muchos están de fiesta. Otros siguen insatisfechos.

Es el caso de las distribuidoras de luz y gas: pese al ajuste para agosto de 4%, les posterga-ron la actualización mensual desde el último mayo. "Todo sea por una inflación a la baja", dicen con dientes apretados mientras se observa una puja en el área. El secreta rioes Eduardo Rodríguez Cirillo, el abogado que llegó desde Madrid de la mano de Carlos Bastos, quien fuera secretario de Energía de Domingo Cavallo en los años 90. Bas-tos y Rodrígez Cirillo compartían el asesoramiento a José Luis Manzano, dueño de Edenor. Pero el ministro Caputo, que no te nia injerencia, envió al ex YPF y ex CEO de Idea, Daniel González, casi de interventor. La función de González aún no fue formali-zada al punto que en Idea todavía no le buscan reemplazante

Y en cuanto al RIGI, hay un olvido que ya tiene consecuencias. Por el nivel de inver siones, que arranca en US\$ 200 millones, **los** beneficios dejan afuera a la agroindustria que rara vez alcanza semejante monto para sus emprendimientos. A eso se suma una ley que viene de tiempos de Cristina que prohibe a las firmas de cierto tamaño participar en ese mercado. Planteadas asi las co sas, hay inversiones que tomaron vuelo ha-cia Brasil. Especialmente, porque a partir de 2025 los aviones estarán obligados a llevar os cotizados bicombustibles en su tanque La molienda de soja para elaborarlo se hará en el país vecino y en EE.UU. En eso están la estadounidense Cargill, la china Cofco y la francesa Dreyfus que anudan acuerdos con las petroleras Chevron y Shell. "El mercado de biocombustibles de aviación civil es el nuevo paradisma de inversión mundial. Todo se está yendo a Brasil y a EE.UU. Es crítico revertir y promover una nueva ley de bio-combustibles. Si no, vamos a vender soja y a importar biocombustibles de aviación para nuestros aeropuertos", afirma Gustavo Idigoras, presidente de Ciara, cámara de la industria aceitera. "Tenemos la fortuna de haber nacido en la edad de la razón", supo escribir la genial Olga Tokarczuk. No parece ser este el caso.

La reunión de la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili con los operadores financieros logró lo que buscaba: les creyeron.

En el comercio, las preocupaciones son otras. Pese a la reaparición del crédito para el consumo, la caída de ventas persiste, aunque si fue 28% en enero en compara-ción con 2023, en mayo bajó a 12%. En esas pymes crece la deuda con la AFIP, dado que hace rato dejaron de estar financiados por los bancos. De allí que la moratoria sea muy celebrada. Eso sí, desde que el blue se ubicó en la nueva franja de \$ 1.400, volvieron las listas con aumentos. Son pocas y en menor proporción. Se destacan cerv 10%, chocolates y alfajores con 9%. Hay excepciones: la deflación en indumentaria por el derrumbe en ventas y las bolsas de polietileno que bajaron 15%. "Las pymes siempre pensamos en positivo y nunca es catimamos esfuerzos", suelta Alfredo González, presidente de CAME, a la espera de que asome la tan deseada recuperación. En Economía apuestan que la inflación de ju-

lio empezará con 3, seria la menor del año. Los lácteos, precisamente, subieron 4,8% omedio en julio, en "un semestre que ce rró con números azules, tras un 2023 con sequía y una devaluación que disparó cos tos en toda la cadena. Por la sequia hay falta de materia prima y eso impulsó precios", explica Alejandro Maurino, CEO de Dairy Corp. Advierte que, sin la suficiente mate ria prima, "los tambos serán un desierto y la industria crecerá en capacidad ociosa

El consumo cayó y la exportación se es viable hacia Brasil, que reconoce US\$ 3.500 la tonelada de leche en polvo versus los US\$ 3,000 de otros destinos. Pese a ese cuadro, un fondo de inversión de EE.UU. viene por SanCor. Iniciará un proceso de due dilligence a la cooperativa para concre tar una oferta. Hay otros movimientos en un negocio que llama la atención: las cadenas de farmacias, en constante crecimiento. Farma Plus, que de acuerdo a la especia lizada Pharmabiz pertenece a Cristian Maculán y Luis Segura, sigue de shopping. Compró a la líder de Córdoba de la familia Tiscornia luego de desembolsar US\$ 25 millones, El misterio sigue,

En otros ámbitos salen internas a la luz. Habrá elecciones en 2025 en dos de las cámaras empresarias más importantes. La UIA definió una renovación generacional de su comité ejecutivo. No hay hasta aho-ra sucesor para Daniel Funes de Rioja, pero existen señales. La designación del due-no de Cerámicas Alberdi y presidente de la UIA de la provincia de Buenos Aires, Martin Rappalini, como titular de la conferen-cia industrial de noviembre es un indicio.

En la Rural, a su titular Nicolás Pino, le surgió un contrincante: Marcos Pereda, del grupo Bermejo, fuerte en frigorificos, agro, forestación y apicultura. Se trata de quien pasó su infancia en el Palacio Pereda, inspirado en los castillos franceses, que mandó construir su abuelo médico y ganadero Celedonio Pereda. Hoy, el Palacio Pereda es la residencia del embajador de Brasil. ■

### **MIRADAS**

Mariana Iglesias miglesias@clarin.com

### De "ensobrados" a "boluprogres"

Javier Milei no se apoyó en un partido político de peso para convertirse en presidente. Los sets de televisión fueron el trampolín que supo utilizar con su look rebelde, su excentricidad y desmesura. Aquella irreve rencia mediática hoy se vuelve into-lerable ante la investidura. Milei cambió las cámaras por las redes so-ciales, desde donde maltrata, insulta amenaza, ejerce poder. El libertario no acepta críticas. Por

eso está ensañado con el periodis-mo, al que tilda de "ensobrado" y hos tiga permanentemente. Amnistía envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos y de libertad expresión: "Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información". El Foro de Periodismo Argentino reveló que cuatro de cada diez agresiones a periodistas y a medios de comunicación partieron del jefe de Estado o de sus ministros. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le pidió a Milei que "se maneje con respeto, tolerancia y en el marco de los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución Nacional de Argentina y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH". La CIDH citó al gobierno argentino para que explique los retrocesos en el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

El miércoles, la Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado por las agresiones y calumnias del presidente y sus seguidores hacia la periodista María O' Donnell. Es que no importa si lo que se dicen son mentiras, el objetivo es dañar. No sólo a periodistas sino-sobre to-do-, a los grupos disidentes y progresistas que quiere combatir en esta "batalla cultural".

"A ver boluprogres, vengan a expli-car esto", tuiteó Milei sobre la polémica en el boxeo femenino de los Juegos Olímpicos: a los 46 segundos la italiana Angela Carini abandonó a la pelea contra la argelina Imane Khelif, una mujer que por una condición genética produce naturalmente niveles elevados de testoste rona. Imane no es una persona trans Su país, Argelia, lo prohíbe. ¿Cómo debería competir alguien con alto nivel de testosterona? Ese es, en todo caso, el debate. Pero el Presidente y su séquito virtual aprovecharon pa-ra atacar a las personas trans. Ignorancia, v mucho odio.

pressreader Pressr

### La marcha de las reformas económicas

### Querer que al Gobierno le vaya mal

#### Roberto Gargarella

Profesor de Derecho Constitucional (UTDT-CONICET-Univ. Pompeu Fabra)

omo propio de esta época (una época que mezcla, ligeramente, "corrección política" y "basura verbal") aparece el recha zo a cualquier postura que proponga que "al gobierno le vaya mal". Ello así, como si una posición semejante resultase inconcebible, por completo irracional o-peor que peor-"antipatriota": "Có-mo es que alguien puede desear algo así?"

Lo que sostiene a esta escandalizada respuesta es un supuesto según el cual "si le va mal al gobierno, nos va mal a todos". Permítanme explicar por qué dicho supuesto es falso y, por tanto, por qué puede resultar valioso desear que "al gobierno le vaya mal".

Según diré, una postura como la señala da -antes que "antipatriota"- **puede ser** considerada como perfectamente correcta, en términos sustantivos; y como plenamente racional, en términos proce dimentales. Para comenzar por lo sustantivo: desear que al Gobierno nacional "le vaya mal" representa un postulado per-fectamente aceptable, sí quien lo propone se apoya, por caso, en los compromisos principales de nuestra Constitución. Así, si apelamos a una Constitución que (sólo por dar algunos ejemplos), valora la "justicia social" (art. 75 inc. 19); reserva un lugar central a la libertad de prensa (art. 14); considera necesaria la protección de los derechos de los trabajadores (art. 14 bis); defiende las políticas orientadas al bienestar general (Preámbulo); sos tiene las "acciones afirmativas" (art. 37); o exige que se garanticen los derechos de rados, "aún" de quienes están presos (art. 16), y especialmente los de los más vul-nerables (por ejemplo, los grupos indígenas, art. 75 inc. 17).

Dentro de ese marco de exigencias cons titucionales, sin lugar a dudas, debe considerarse una pérdida para el país-porque lo es para la Constitución- el triunfo de las políticas y los criterios contrarios. Quie ro decir, el país "pierde" cuando triunfa un discurso de "desprecio" hacia la justicia social; o cuando se normalizan los ataques contra la prensa; o cuando se socavan las políticas en favor de los grupos más vulnerables

Pareciera, entonces, que la ecuación es muy distinta a la que referiamos en un comienzo: el problema no reside en querer que le vava mal a un gobierno que, en la esencia de sus políticas, contraviene o ata-ca sin vergüenzas ni disimulos a la Constitución. Más bien, debe considerarse que el problema es el contrario: querer que le vaya bien a un gobierno que cotidiana-mente se expresa a través de arrebatos violentos y chiquilladas absurdas contra la Constitución.

Lo mismo en términos procedimentales. Desafortunadamente, vivimos en un país regido por un sistema presidencialis-ta que conlleva, como dato inherente, la producción de "**Juegos de suma cero**". ¿Qué significa esto? Significa que **lo que el ofi**cialismo gana, lo pierde la oposición, y -viceversa- que lo que la oposición gana, lo pierde el oficialismo. Dado que, dentro de un sistema presi-

encialista (a diferencia de los sistemas parlamentarios), la "disputa fundamental" es por un cargo ("el sillón presiden-cial"), la oposición (principista) que pretende convertirse en gobierno en las pró-ximas elecciones, queda sin ningún incentivo (racional) para cooperar con el oficialismo. Si coopera con un gobierno cuyas políticas repudia, lo fortalece, con lo cual disminuye sus propias chances futuras de llegar al poder. Por lo tanto, resulta por completo racio

nal, para la oposición principista, desear que "al gobierno le vaya mal". Para ilustrar lo dicho con un ejemplo sencillo: si un partido político ecologista tiene, como misión excluyente, frenar la emisión de gases que generan un "efecto invernadero", y el Presi-

dente de turno-digamos, Trump, Bolsonaro o Milei- nie gan o ridiculizan la idea de que exista el "cambio climático", luego -y de un mo-do completamente racional- el partido ecologista debe buscar que esas po-líticas negacionistas lleguen a su fin: todo lo demás es se cundario.

semejante, seria

una locura que el partido ecologista citado dijera "necesitamos que al gobierno le vaya bien, porque así al país le va bien". Todo lo contrario.

En definitiva, me interesó sugerir, en los párrafos anteriores, que opositores atos y principistas, razonables y ra cionales, tienen buenas razones para no cooperar con el gobierno, y aún para desear, con todas sus fuerzas, "que le vaya mal." Ello así, cuando el éxito del gobier no implique el triunfo de políticas muy objetables (desprecio hacía los oposito res; ataques cotidianos hacia a la prensa; agresión -verbal y material- hacia los gru pos más vulnerables; menosprecio hacia la "justicia social"; etc.). En suma, tiene to-do el sentido -es correcto y es racional-"desear que le vaya mal" a un gobierno que se jacta de su "desprecio" hacia los principios y requerimientos más básicos de la Constitución. ■

### Jubilaciones: falenciasy desafíos

#### Julián A. de Diego

Profesor emérito de la UCA, conseiero de la Fundación Libertad y Progreso

a amenaza de que la jubilación sufra nuevamente quitas confiscatorias, ya declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en los casos "Badaro". puede neutralizarse, si se mantienen los cinco ejes de la reforma previsional pro-puesta por el Poder Ejecutivo, alguno de los cuales ha generado un debate interno, en el marco del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petrovello y de Mariano de los Heros como titular del ANSES.

En primer lugar, debemos partir de que se necesitan entre 4 y 5 personas activas que realicen aportes y contribuciones pa-ra financiar a un jubilado, dentro de nuestro sistema público de reparto, en donde se parte de la premisa de que la totalidad de los ingresos de los activos se destinan a



Como la ecuación no se da en la realidad, el Tesoro debe contribuir con el déficit. convirtiéndose en un elemento distorsivo dentro del Presupuesto, y por ahora, no resuelto en forma eficiente

La causa fundamental del déficit lo genera el nivel de evasión público y privado del 40% en el promedio país (que en algunas provincias llega al 50 o 60%) que la ba-tería de normas de la Ley de Bases 27.742 ya contiene para enfrentar este flagelo, y ue son similares a las que va han tenido éxito en el derecho comparado, que podría producir el mismo efecto que en Francia, España, Italia o Gran Bretaña. En estos paí-ses **la evasión bajó al 16, 17, 18 y 19%**, partiendo de guarismos de más del doble, dependiendo de la crisis de la cual se partió para adoptar los controles y sistemas de se-guimiento vigentes en la actualidad.

El segundo recurso es **formalizar cam-bios legislativos**, como el propuesto de la

equiparación de la edad para jubilarse a las mujeres, unificando la edad en 65 años, te niendo en cuenta que en los países centra-les se sigue elevando la edad, como también está creciendo la expectativa de vida que en algunos casos ya supera los 80 años de edad promedio. Emmanuel Macrón en Francia promovió

esta medida. En rigor, se trata de un paleati-vo temporario. En nuestro país, a su vez, el empleador no puede intimar a los trabaja-dores a que se jubilen hasta que no cumplan 70 años de edad. A la vez, es compatible se guir trabajando y cobrar la jubilación.

El tercer componente es establecer un sistema de actualización, que se compadezca con la preservación del poder adqui-sitivo del haber jubilatorio, que según la Corte Suprema debería seguir un índice objetivo y confiable de ajuste, (en el caso Radaro IPC del INDEC).

Desde el restablecimiento de la democracia, los distintos gobiernos fracasaron en mejorar la recaudación, salvo lapsos de excepción, y sistemáticamente buscaron defraudar a los pasivos con mecanismos que fueron retrasando el haber, sin respetar una valorización sistemática.

El cuarto pilar está referido al sistema de reparto, y a la opción, siempre presente de que se regrese a las Administradoras de Fondos de Jubliaciones y Pensiones (AFJP) que en su oportunidad se convirtió en un negocio financiero, y que los que lo crearon (Menem-Cavallo - Giordano) a la postre se ocuparon de destruirlo y de dejarlo sin efecto, aprovechándose de los recursos acumulados por el sistema hoy derogado.

El quinto elemento, casi parece la clave de las reformas, es la transformación de todos los sistemas de privilegios, y la búsqueda de la unificación de los sistemas, que conforman una clara dispersión de sistemas sectoriales y locales, con franquicias beneficios especiales, y en su oportunidad, prebendas circunstanciales.

Dentro de este paquete se suele mencionar con frecuencia la posible diferenciación entre los jubilados o pensionados que cumplieron con los requisitos de treinta (30) años de servicios con aportes, con aquellos, que bajo regimenes de excepción, no tributaron, lograron acceder al beneficio por medio de moratorias que se abonaban con los mismos beneficios jubilatorios, según el mode lo con claros fines electorales o políticos del ex ministro de economía Sergio Massa.

Estos cinco ejes operan en distintos momentos; sin embargo, la clave no está en las modificaciones intrinsecas, sino **en gestio**-nar con eficiencia la lucha contra la evasión, en donde el Estado Nacional, provincial y municipal, además deben dar el ejemplo, blanqueando todos los casos de fraude que existen, (que en promedio representan más del 20% de la dotación) en base a la contratación de pasantes, becarios y monotributistas, en los cargos públicos que deben ocupar los agentes de la administración pública, elegidos conforme a su idoneidad para cubrir el mismo, y que tributen con sus aportes y contribuciones como también se lo exigen a la actividad privada. ■

### Sociedad

### Salud



Vigilancia. Los niños deben crecer dentro de los percentiles normales de altura y peso para su edad. Cualquier desvio es para ser analizado.

#### CLUB DE AMIGOS Y CPA

#### Lanzan una campaña para fomentar el deporte en los más chicos

El sedentarismo repercute nega-tivamente en la salud de todos, pero especialmente en los chicos. Según un informe de Unicef, Argentina es el segundo país con mayor cantidad de chicos y ado lescentes con obesidad (16.9%)

En este contexto, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) y el Club de Amigos lanzaron "Que la Infancia sea con movimiento", una campaña que busca sensibi zar a las familias sobre la necesidad de promover la actividad fisica desde la primera infancia.

"En Club de Amigos tenemos 40 años de experiencia formando chicos a través del movimiento y el deporte. Queremos incentivar a las familias de todo el país a que Incorporen actividad física a la vida de sus hijos desde la primera Infancia, para crecer más sanos y más felices", expresó Hugo Masci, fundador y presidente del Club de

# La ONU alerta por los chicos con sobrepeso y retraso de crecimiento en el país

Un estudio muestra que hay cada vez más menores de 5 años con talla baja y obesidad. Los expertos apuntan a la pobreza y la inflación de los alimentos.

### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Que el sobrepeso y la obesidad en los chicos es el drama nutricional característico de la Argentina actual, es un tema más o menos di fundido. Pero poco se sabe que esa malnutrición convive con un segundo problema: un retraso en el crecimiento de los menores de 5 años, según se desprende de un reciente informe de la FAO-ONU.

Las consecuencias del sobrepeso infantil son tan conocidas como numerosas, desde estigmatización social hasta severos problemas de salud. Pero el retraso en el crecimiento parece un tema menos

la talla baja de la persona. Las invi-

sibles pueden ser muchas: desde problemas emocionales y sociales hasta un bajo rendimiento intelec-tual. Es un combo que a mediano plazo tendrá su propio impacto en la economía y la capacidad productiva del país

Con toda lógica uno tendería a asociar ese problema con una del-gadez extrema causada por desnutrición, asociada -a su vez- a contextos de pobreza. Sin embargo, las cifras de la FAO tientan a preguntarse si sobrepeso y demora en el crecimiento son condiciones que, eventualmente, podrían recaer en los mismos chicos

La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Con apoyo de instituciones como Unicef y la Organización Mundial de la Salud, el informe (titulado "El estado de la

seguridad alimentaria v la nutrición en el mundo" y publicado hace una semana en Brasil) remarca los desafíos mundiales en materia de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición. Argentina, que por cierto transita la mayor desi-gualdad socioeconómica registrada-al menos-desde 2016, según datos del INDEC, no luce bien.

A pedido de este medio, desde la oficina del organismo en Argentina proveyeron cifras locales que se suman al reporte global.

En cuanto al retraso en el crecimiento en los más chiquitos, Argentina está porcentualmente mejor" que las medias regional y mundial. Sin embargo, empeoró 2,4 puntos porcentuales entre 2012 v 2022. Según la FAO, el retraso alcanza al 9,5% de los más chicos

Yendo al sobrepeso, es un proble-

ma que, es sabido, viene impactando de modo preocupante en las clases medias y altas de Argentina, pero en los últimos años, por la inflación en alimentos, aumentó también en los estratos más bajos.

En cuanto a la prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años, la cifra de la FAO (para 2022) mostró un alza de 1,6 puntos en 10 años y llegó a 12,6%. Para esa misma varaible, el promedio latinoamericano es 8,6; y el mundial es 5.6%

Como las cifras son de 2022, se le preguntó a la representante de la FAO en Argentina, Maya Takagi, si podría haber en 2024 un empeoramiento de estas variables y si, en efecto, se relacionan.

De lo primero destacó que "es dificil saber cómo está ahora", ya que consideró-hay en marcha "distintas políticas de protección social y de salud". En cuanto a lo segundo, confirmó que "puede que ocurra", es decir que **"es posible que malnu**trición y sobrepeso redunden en un retraso en el crecimiento"

"El informe menciona, en este sentido, el problema del incremento de los precios de los alimentos, pero es algo que no solo ocurre en Argentina, donde está el efecto evi-dente de la inflación, sino que hay un tema global con los costos de energía. De estos temas se deriva una probabilidad grande de seguir dificultando la seguridad alimentaria y el acceso a una alimentación saludable", apuntó.

Cualquier rótulo puede tender a la estigmatización, pero en el sector de los estudiosos de la nutrición se empieza a hablar del fenómeno de los "petisos sociales" (es decir, de talla baja, pero no por razones genéticas).

Una de las voces que hace años advierten las consecuencias del "malcomer" es Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA). Aunque en diálogo con **Clarín** se mostró muy preocupado, remarcó que "los datos de la FAO no extrañan en absoluto".

"Efectivamente, en niños y niñas menores de 5 años, el sobrepeso está en el orden del 13%, cifra que luego sube a 41% en la edad escolar: mitad tiene sobrepeso y, mitad, obesidad", aclaró.

Que en los primeros -los meno-res de 5 años- haya un 9,5% de retraso en el crecimiento, "está en los

valores que conocemos, quizá un punto o dos más altos que los que informó en 2018 la Encuesta Nacional de Nutrición (ENNyS)", sumó

Según explicó, la relación entre retraso en el desarrollo y sobrepeso es evidente: "El retraso de crecimiento, o 'stunting', es una más de las varias formas de malnutrición. y es sinónimo de desnutrición cró nica porque los niños van enlente ciendo su ritmo de crecimiento en talla v terminan siendo más 'petisos' que lo que correspondería

El sobrepeso y la obesidad afec-tan a toda la población local y, de hecho, cifras del informe de la FAO indican que un tercio de la población adulta (35.4%) acarrea esta condición; una cifra por encima del

### Un 13% de los menores de 5 años tiene sobrepeso, y el 9,5% tiene talla baja.

promedio regional y mundial, que además creció 9,1 puntos en diez años. Sin embargo, Britos atribuyó la parte más gruesa del fenómeno a la pobreza extrema.

Según dijo, focalizando en los chicos, "son contextos en los que no solo hay bajos o malos cuidados de alimentación y dieta, sino también muy pocos cuidados y controles en salud, en el estado ambien tal en que viven los niños y en los cuidados básicos que les da su entorno: estimulación, colores, jue gos, mimos y atención".

¿El resultado? "Un combo que deriva en un chico que crece poco y además se enferma más, lo que perpetúa su bajo ritmo de crecimiento", Además, sumó Britos, "co-me mal", pero "no en cantidad de comida sino en calidad y diversi-dad". Habló de "dietas paupérrimas", con "puras calorias, con po-cas vitaminas y minerales".

Lo apoyó con datos de la última ENNyS: "La encuesta reveló que la población argentina tiene impor-tantes deficiencias en hierro, calcio, vitamina D, grasas esenciales zinc y vitamina A, entre otros. Algunos de estos nutrientes cumplen funciones de crecimiento en talla, precisamente"

Enojado, Britos dijo que "el Estado viene siendo indiferente al abandono lento de la lactancia materna", y que "no garantiza nutrien-tes esenciales entre los 6 y 18 meses de edad".

"Venimos de seis años en los que sistemáticamente los precios de los alimentos más nutritivos crecieron más que el promedio de pre-cios. Las políticas alimentarias en 2023 fueron absolutamente nefas-tas en términos nutricionales, tanto en calidad como en diversidad. Entre el resultado de esas políticas y los precios, en cuanto a los chicos con retraso de crecimiento, s guramente nada bueno ocurrió".

## Aprueban una droga similar a la que hizo crecer a Lionel Messi

La ANMAT autorizó una invección semanal para el déficit de la hormona de crecimiento. Todavía no está garantizada su cobertura por parte de las prepagas.

**Emilia Vexler** evexler@clarin.com

Afecta a uno de cada 4.000 niños y niñas en Argentina y, aunque se considera una enfermedad rara se a que la popularizó Messi) Es la deficiencia hipofisaria más

Cuando la hipófisis, una glandulita en la base del cerebro, tiene una producción insuficiente de atropina, se diagnostica el **dé**ficit de la hormona del crecimiento. Afecta la altura, retrasa la llega-da de la pubertad y puede generar otros problemas de salud, como el retraso en la dentición.

La detección temprana y el co-rrecto seguimiento del tratamiento son clave para que los pacien-tes pediátricos puedan alcanzar los níveles de crecimiento previs-tos a la edad adulta.

El país cuenta ahora con un uevo tratamiento: somatrogon. Es la inyección semanal, que acaba de lanzar en el país el laboratorio estadounidense Pfizer. Está aprobada por Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a partir de 3 años y reemplaza la necesidad de un pinchazo diario, algo muy efectivo pero que en muchos casos gene ra desde interferencias por olvidos hasta resistencia a seguir el

El precio de lista de esta nueva inyección, en su menor presenta-ción, de 24mg, es de \$ 1.219.531. Desde Pfizer dijeron a **Clarin** que si bien el tratamiento que existe hasta hoy ya está en el PMO, "el nuevo tratamiento está disponi ble comercialmente a partir de ahora y con esto se habilitan las conversaciones con los pagadores para definir cobertura".

"El principal signo de este déficit es el retraso de crecimiento, que se manifiesta por una baja velocidad al crecer y una talla baja. Además, pueden tener alteraciones

metabólicas v menor fuerza mus cular", explica a **Clarín** Analía Mo-rin, jefa del Servicio de Endocriogía del Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La Plata,

"El tratamiento se ha hecho por casi 40 años con una hormona de crecimiento de aplicación diaria (como el que hizo que Messi pase de su 1,25 metro a los 9 años al 1,69 que mide hoy). El somatrogon es una hormona de larga acción que permite una sola aplicación por mana. Implicará una menor carga para los pacientes y una menor interferencia en las actividades diarias. Además, admite cierta flexibilidad. Si se olvidan de una dosis, se puede aplicar dentro de los 3 días", detalla

"Si un niño crece normalmente, es sano. Por esto los pediatras debemos estar muy atentos al control periódico y preciso, construyendo la curva de crecimiento. Si e desvía de la normalidad se de ben realizar las evaluaciones necesarias a fin de diagnosticar oportunamente patologías que alteran el crecimiento: la deficiencia de esta hormona" cuenta.

35

En la mayoría de los casos, no se conoce la causa de la enfermedad. En algunas personas puede deberse a alteraciones genéticas, tumores, infecciones o traumatismos.

Somatrogon -que se comercia-lizará acá bajo el nombre Ngenlaes una proteína producida por tecnología de ADN recombinante. Se trata de una molécula de hormona de crecimiento a la cual se le unie ron tres copias del péptido C-ter-minal (CTP), derivado de la Hormona Gonadotrofina Coriónica Humana. Los CTP prolongan la vida media del somatrogon, lo que permite esa dosificación semanal en lugar de diaria.

La vida promedio del somatrogón es de 24 horas y su acción dura 7 días. La presentación es en el formato de lapicera precargada, como la que usan los diabéticos para darse insulina.

"En estudios de fase 2 y 3 demostró una eficacia similar a la hormona de crecimiento diaria, **ya** hay datos a 5 años que muestran una recuperación de talla sosteni-da. Su perfil de seguridad también es similar a la hormona diaria, sin agregar nuevos efectos adversos explica a **Clarín** Marta Ciaccio, jefa del servicio de Endocrinología del Hospital Garrahan.

Un estudio de fase 3 de carga de tratamiento cruzado mostró que somatrogon disminuyó la interferencia con la vida cotidiana respecto a la hormona de crecimiento diaria y mejoró la experiencia del tratamiento.

Esta nueva opción terapéutica, traduce Ciaccio, implica un tratamiento "con una franca disminu-

### Según el laboratorio Pfizer, cada dosis de somatrogón cuesta \$1.219.531.

ción de la cantidad de inyecciones al año, con una +hormona, efecti-va, segura y que mostró ser elegida por los pacientes y sus familias". Se pasa de 365 a 52 inyecciones

Esta inyección ya se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Austra lia y Japón, al igual que en gran

parte de la Unión Europea.
"El impacto no es solo físico, sino que además es psicológico y so-cial. Los chicos pueden estar preocupados por ser los más bajos del grado y por ser tratados como de menor edad. Esto puede traer de-presión y aislamiento por sentirse diferentes en relación a su grupo de pares. Esta patología también constituye una carga para sus cui-dadores/padres, que deben cumplir con los controles médicos y tar atentos a un tratamiento dia rio", cuenta Morin.

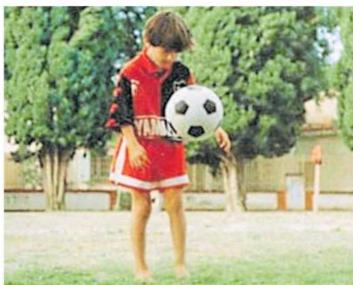

Bien Pulga. Lionel Messi, en Rosario, cuando era un niño que ya asombraba por su habilidad con la pelota.

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 36 Sociedad

Una ONG relevó locales y ferias porteñas donde se consiguen prendas recicladas o renovadas. Promueve el diseño de productos más duraderos.

# De ropa usada a "recauchutada": el primer mapa de la moda circular

**Emilia Vexler** 

Hubo un único barrio. Palermo, en una única zona, Plaza Serrano, que hace más de una década concentraba el diseño de la indumentaria "reciclada". Hoy la Ciudad es la capital nacional de la moda circular.

Liderada por la modestia de emprendedores o el glam de las marcas premium, lo más trendy tiene que mostrar su hilacha sostenible Ese enfoque que busca reducir el impacto ambiental de la industria a través de prácticas que no descosan el bolsillo de quienes recorta ron el presupuesto para el placard.

Lo que antes era una tendencia va es una código de vestimenta para un sector consumista que no quiere resignar en onda.

Se basa en principios bastante oversize desde la reutilización (como comprar "segunda mano"), hasta el reciclaje (prendas nuevas a partir de viejas), pasando por la prolongación de la vida útil de la ropa (a base de costura o teñido). También promueve el diseño de productos más duraderos. El foco está puesto en la reventa y, al extremo, en el intercambio de ropa como cierre del ciclo de producción.

En este contexto porteño sin eti-queta-y con la moldería de que la fuerte desaceleración del consumo es la que da lugar a la proliferación de comercios de segunda ma-no y de recauchutaje glam-Clarín accedió al primer mapa de la Mo-da Circular de la Ciudad.

Desde ferias americanas hasta cadenas, marca cuáles son los puntos donde se puede conseguir cada estilo de ropa dentro de la moda circular.

Los puntos del mapa parten de



nes. Muchos eligen la moda circular para fom entar la reutilización de materiales. Fi

un relevamiento de venta de ropa de segunda mano y prendas fabricadas con materiales reciclados y recuperados en la Ciudad, realizado por Jungla Urbana, un centro de investigación coordinado por el diputado Maximiliano Ferraro (ARI).

El informe, que incluye los resul tados de una encuesta presencial en profundidad sobre las percepciones y expectativas de consumi-dores y emprendedores del sector, muestra que son los jóvenes los mayores consumidores de moda circular. Y que importa **más la mar-ca o el diseñador** por sobre el precio en este estilo, mientras que pa-ra comprar prendas tradicionales

el costo es el factor primordial. Julieta Alalu, dueña de una de estas alternativas, Búnker, sostiene que "los más jóvenes son más conscientes en esto de reutilizar, son más abiertos y no tienen prejuicios con ponerse ropa second hand".

De las cien personas encuestadas, un 73% dijo haber consumido moda circular al menos una vez. Aunque solo un 56% del total sabe o recuerda dónde comprar ropa de segunda mano o fabricada con ma-teriales reciclados.

A la vez, el porcentaje de quienes consumieron moda circular coincide con la cantidad que dijo cono cer el concepto. Esto indicaría, se detalla en las conclusiones, que "una mayor conciencia sobre la existencia de alternativas a la moda tradicional podría traducirse en

mayores ventas en el sector". Por otra parte, se destaca una mayor incidencia y frecuencia de compra de ropa nueva frente a la ropa usada. Incluso quienes son asiduos compradores de segunda mano siguen dándole prioridad a la ropa nueva.

Respecto a las medidas que po drían fomentar la adopción de la moda circular en la Ciudad, se destaca la recolección diferenciada para ropa usada en contenedores transparentes; el trueque; una mayor difusión sobre puntos de venta de usado; la obligación de etique-

### DÓNDE VERLO

Para ver el mapa de la moda circular en la Cludad hay que entrar en https://blt.ly/map cularba. Figura en Google Maps, con los datos de cada local rele vado por Jungla Urbana.

tado para indicar la composición de las prendas y la creación de un sistema de puntos para consumidores de moda circular.

El auge de este sector se intensi-ficó desde la pandemia, tanto en la modalidad online (durante la cuarentena estricta) como en locales barriales o enormes tiendas de venta con atención al público.

Algunos de estos negocios se convirtieron en cadenas como El Galpón de Ropa o Urban Luxury, que cuentan con varias sucursale

En este mapa, que se incorporó a Google Maps y es de acceso libre y gratuito, se identificó que los ba rrios más fuertes en moda circular son Palermo, Recoleta, Almagro v San Telmo. Para el informe se relevaron los puntos de venta aunque no cuenten con local físico y unicamente vendan online (siem pre con sede en Capital).

Contaron 70 emprendimientos de moda circular y se identificaron prácticas de greenwashing o "lavado verde", en emprendimientos que se autodefinen como sostenibles, basándose únicamente en alguna característica insignificante en su proceso productivo.

En el mapa se pueden consultar los puntos de venta que se dedican a la ropa de segunda mano y los que enden ropa fabricada con mate riales reciclados. Incluye la información de contacto, sus redes so-ciales y la posibilidad de postularse para ser un emprendimiento más que figure en ese mapeo

La publicación de este informe coincide con la presentación en la Cámara de Diputados por parte de Ferraro del proyecto de ley para la gestión ambiental de residuos de T.L.C. (textiles, lencería y calzado).

Busca que se adopte un marco normativo que "debería establecer las definiciones y metas progresi-vas para la recolección diferenciada de residuos, y para los tipos de valorización que se les otorgue, según una jerarquía de opciones (prevención y minimización; reutilización; reciclado; valorización energética; y disposición final en relleno sanitario).

Además, elaboró un anteproyecto de ley nacional, que incluye tam-bién que se le aplique la alícuota reducida del IVA (10,5%) a las prendas y calzado de segunda mano.■

### Más noticias

En Costa Salguero

### Fútbol en andadores, por el deporte inclusivo

Este miércoles 7 y jueves 8 de agosto, en el pabellón 2 y 3 de Cos-ta Salguero, se realizará una nueva edición de la Expo Ortopédica. Allí se presentará la Fundación Argentina de Inclusión y Deporte con su propio stand y se llevará a cabo una exhibición de Fútbol en Andadores (el miércoles de 14 a 15). La Fundación, que preside el destacado paratleta Alejandro Maldonado



Exhibición, El miércoles a las 14.

En Ciudad Oculta

#### Detienen a un prófugo cuando fue a trabajar

La Policía Federal detuvo a un prófugo acusado de atacar a puñaladas a dos personas en el Barrio 15 de la Capital Federal, conocido como "Ciudad Oculta". Lo arrestaron cuando se dirigía a reparar un piso de madera. El hecho investigado ocurrió cuando el hombre ata có a dos hermanos tras una pe a por unos resultados de fútbol de un torneo barrial.

En Vicente López

#### Jornadas inclusivas 2024 de Down is Up

La asociación civil Down is Up, dedicada a promover la in-clusión de personas con síndrome de Down, invita a parti-cipar de las Jornadas Inclusivas 2024, que se realizarán el martes 13 y miércoles 14 en el Centro de Convenciones de Vicente López (Laprida 150), con la participación de expertos internacionales. Para infor mes, www.downisup.org.ar.

## Con una Ferrari, se puso a hacer trompos en la avenida Lugones

Ocurrió en la zona cercana al estadio de River. El Gobierno de la Ciudad ya lo denunció penalmente.



Maniobra inexplicable. La cámara de seguridad captó los movimientos del auto y la moto que lo esquivó.

### Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

Una Ferrari fue la protagonista de un video que se hizo viral y se gra-bó en la avenida Lugones. Tras perder el control y cruzar de carril, el resto de los vehículos tuvo que frenar e incluso esquivarlo para evi-tar un choque. El Gobierno de la Ciudad denunció penalmente ante la Justicia al titular del auto radi-cado en Santiago del Estero, Eduardo Juan Manuel Peña.

El video, que dura 31 segundos, comienza con un celular enfocan-do el volante de un Peugeot, desde cuya ventanilla queda registrado el hecho. Se ve cómo la **Ferrari 456** GT, modelo 1997, viajaba por uno de los carriles centrales

Posteriormente, acelera, parece salirse de control, cruza de carril y hace un trompo. Allí, lejos de poder continuar su camino en línea recta, se va de cola hacia el cordón que separa a la autovía del predio de River Plate.

Volantea, vuelve a acelerar y se pone perpendicular a los autos, hace un trompo y, casi de frente a los demás vehículos, alcanza el guardarrail del carril izquierdo, que da a la estación de tren Ciudad Universitaria de la línea Belgrano Norte.

Al completar el trompo y a pocos centimetros de impactar contra la valla de protección, una moto logra sobrepasarlo.

El vehículo deportivo acelera por tercera vez y cruza la Lugones hasta reubicarse en su carril de origen Luego, acelera nuevamente, pero esta vez si en linea recta.

Eduardo Juan Manuel Peña tie ne 60 años y es argentino. En 2019 figuraba como empresario y divorciado "con domicilio real en Uriburu al 1000. Ciudad de Buenos Aires".

El modelo está equipado con un motor V12.5.5 litros, que entrega una potencia de 442 caballos de fuerza. La velocidad máxima supera los 300 km/h y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5 segundos.

Según pudo saber Clarín de alle gados al conductor, Peña circulaba a una velocidad de "no más de 80 km/h". En el trayecto por autopista, vio que el auto Peugeot lo estaba filmando, aceleró como reacción porque se asustó y, al "no te ner control de tracción", ocurrió el hecho. Se aclaró a este diario que el auto "está inscripto en el registro y está declarado en bienes personales" v que no posee el llamado "control de estabilidad".

Los autos más modernos cuentan con ese sistema de asistencia electrónica (ESP o ESC, por sus siglas en inglés según la marca), el cual permite que, ante una situación como esta, el auto no pierda la trayectoria.

Se activa en forma automática al momento de realizar una maniobra imprevista y trabaja **frenando** individualmente cada rueda y hasta quitando fuerza del motor para ayudar a corregir la trayectoria. Según un informe de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) este dispositivo puede evitar has-ta un 80% los accidentes provocados por la pérdida de control de un

A raiz de lo que sucedió en la avenida Lugones, el GCBA labró las infracciones por: conducción peli-grosa, circulación en contra mano patente adulterada

Ya se envió la notificación para que el titular se acerque a compare-cer y se inició una denuncia en el Ministerio Público Fiscal por conducción temeraria donde también se solicitó autorización para retener el vehículo.

Según se pudo constatar, la Fe-rrari, con dominio BQB368, registra cuatro multas por exceso de ve-locidad, dos en Ciudad y otras tantas en la provincia de Buenos Aires, por \$576.178,50.

En la Ciudad los montos trepan \$ 306.403,50, aunque por pago voluntario se vio beneficiado con un descuento: en total, ambas infracciones cuestan \$ 153,201,75.

La primera fotomulta fue registrada el 28 de marzo pasado, en ave nida Cantilo km 7,55. Se le labraror por exceso de velocidad de 30% más de la velocidad permitida has ta 140 km/h. Tiene un valor de \$ 117.847,50, que baja a \$ 58.923,75 por pago voluntario. La segunda es del l de abril, por exceso de velocidad de 10% a 30% más de lo permitido. Ocurrió en Cantilo km 9,86

En Provincia, las multas tienen un valor global de \$ 269.775. La primera se remonta al 18 de junio de 2023, en Panamericana Ramal Troncal km 18,5. Iba a 153 km/h cuando la máxima era 130 km/h La segunda corresponde a aquel 1 de abril en el que también quedó expuesto por las cámaras porteñas: en este caso, lo retrataron en la Pan-americana a la altura de Vicente López, cuando iba a 117,52 km/h (por encima de los 80 km/h).

Peña también formó parte de una sociedad de "Servicios Aéreos Integrales" y relevamientos de auditorias, entre otras. Presenta dos domicilios alternativos en la Capi-tal Federal y otro en la provincia de Santiago del Estero, donde está radicado el auto.■

### Misiones: chocó a propósito para matar a su pareja y el hijo

Un chico de 5 años murió esta semana en un choque, cuando el auto en el que viajaba junto a su mamá y su padrastro se estrelló contra un poste de luz en las afueras de Posadas, Misiones. Las pericias apuntan a un intento deliberado de femicidio por parte del conductor, quien se fugó pero luego se mató tirándose abajo de un colectivo.

El trágico caso comenzó como un presunto accidente de tránsito en la madrugada del miércoles, cuando la policía se acercó al Acceso Sur de Posadas. Allí se registró un choque frontal de un Peugeot.

Al llegar, encontraron que el co-

che había despistado y se dio de frente contra un poste de luz. El conductor, Jorge Albino Benke (43), se escapó. En el coche viajaba una mujer de 25 años, que fue identificada como su pareja, y que habia sufrido fractura de cadera.

En el coche viajaba también un nene de 5 años, identificado como Isaac Ripper, hijo de la mujer. El niño murió camino al hospital.

La mujer quedó internada. Cuando pudo despertar, contó que la pareja venía discutiendo a los gritos

en los instantes previos al choque. Por ese motivo la investigación pasó de un posible homicidio doloso producto del choque a un fe micidio vinculado: sospechaban que Benke (aún prófugo en ese mo-mento) provocó el accidente.

Horas más tarde, pericias citadas por el sitio *Misiones Online* indicaron que no se encontraron ras-tros de frenado alrededor del Peugeot que chocó contra el poste. A eso se suma que la pareja ya te

nía antecedentes de violencia de género. Según pudieron reconstruir medios locales como El Territorio y Revista Enterate, Albino y la mujer tenjan un vinculo violento, por el que ella lo había denunciado y en el que incluso existió



Golpe brutal. El Peugeot impactó de frente contra un poste de luz.

una restricción de acercamiento, que había vencido días atrás.

Luego del choque, Benke se fu gó Cerca de las 9 de la mañana fue atropellado por un colectivo en la Ruta 12. De acuerdo al testimonio de los pasajeros, el hombre se arroió contra la unidad.

Unas horas después, cerca de las 14. murió en el Hospital Madariaga. Mientras tanto, A.R. se recuperaba de las lesiones.

pressreader Pressreader Pressreader +1 604 278 4604

Sociedad CLARIN-VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024



Indignado. Victor Freier delante de su galpón y de la obra lindera.



Grieta. Una de las secuelas en las paredes que dejó la demolición

## Denuncian riesgo de derrumbe por una demolición en Liniers

La obra está a cargo de la misma empresa que en febrero estuvo involucrada en la caída de una construcción en Caballito que provocó dos muertes.

### Candela Toledo

38

ctoledo@clarin.com

Aún siguen doliendo las secuelas que dejó el derrumbe del PH de la avenida Pedro Goyena, donde dos hermanos perdieron la vida y aún trece familias siguen sin poder regresar a sus propiedades. En Liniers, una familia teme que pase algo parecido, porque la misma excavadora y demoledora y una constructora que tiene de socia al mismo responsable del trágico derrumbe de Caballito habría provocado estragos en sus dos depósitos, en peligro de desplomarse.

Una grieta enorme marca la división entre las dos propiedades de Victor Freier (66). La apariencia seria similar a la que vio Ramón Acuña en su propiedad de Caballito, minutos antes de que su casa fuera tragada por la tierra y se llevara su vida y la de su hermana Nélida.

Desde el 13 de enero de 2022, Freier escribe con detalle en una hoja todos los pasos que dio la constructora hasta hoy en las obras colindantes de su propiedad y las consecuencias que sufren sus depósitos. "Me han hecho cosas siniestras. No solo estoy lleno de grietas sino que, además, me llenaron las canaletas de escombros, pusieron sus máquinas sobre mi techo para trabajar y hasta me hicieron un boquete. Es una locura, no toman dimensión de la gravedad. El que tiene poder hace lo que quiere, pero los que no, no podemos hacer nada" le dice a Clarin.

Freier era dueño de dos depósitos que regaló a sus hijas. Sin embargo, en las dos propiedades -en Cafayate 690 y en Caaguazú 6477-, todavía guarda mercadería de su negocio de rodamientos. Según el propietario, el primer encuentro con la arquitecta fue el 13 de enero de 2022. Ese día, la mujer le avisó que se iba a iniciar una demolición de la construcción contigua.

"Le aviso a la arquitecta que tenga muchísimo cuidado porque hay chapas plásticas que se pueden romper y que pueden estropear la mercadería que hay en el depósito", recuerda el hombre. A partir de esa fecha, la vida de Freier se abocó a verificar el estado de sus propiedades una y otra vez. Tras la noticia de Pedro Goyena, en un momento de lucidez, la familia Freier

### La denuncia la hizo el dueño de dos galpones linderos. Dice que hay rajaduras y otros daños.

comenzó a comparar los QR que están en los frentes de las construcciones de Caballito y Liniers.

Según corroboró Clarin, Compañía de Proyectos, que tiene de socios a Hernan Coello, Cintia Renis y Jorge Cueto construye la obra en Liniers. Cueto es conocido por los vecinos del PH derrumbado el 8 de febrero en Caballito: su empresa familiar, MAB Inversiones, provocó la tragedia en la que murieron Ramón Acuña y su hermana Nélida.

Al igual que la propiedad de Freier, la demoledora que trabajó en el predio de Caballito fue Demovial, cuyo dueño es Darío Da Motta. Esta empresa fue la encargada de tirar abajo la construcción que estaba previamente en los dos lugares y que causó los daños. En cuanto a la compañía encargada de excavar, las similitudes persisten y en ambos casos fueron llevados a cabo por "Barbeiro Javier Matías".

Según Freier, doce días después de su primera comunicación con la arquitecta, su depósito no era el mismo. "Le dije que cuando empezaron a demoler rompieron chapas, que empezó a entrar agua al depósito y que eso comprometía gravemente mi mercadería. No era que rompieron la chapa sino que me habían movido la medianera. La arquitecta me dice que desconoce lo que hizo la demoledora", explica. Ese día le dijeron que se iban a hacer cargo de los daños cau-

sados en su vivienda y le enviaron fotos que mostraban que la demolición se hacía **sin apuntalar las medianeras** y sin tomar los recaudos para evitar posibles daños.

"Mirá el nível de inoperancia que tienen que la arquitecta que decía que iban a pagar los daños mandóa mi papá las fotos en las que se ve que lo estaban haciendo mal, sin haber apuntalado, sin hacer nada", asegura Evelyn, la hija de Freier.

El primer contacto con la constructora fue porque la empresa quiso comprarles los galpones, pero ellos no aceptaron la oferta. Después llamaron para avisarnos que iban a caminar arriba de nuestro depósito. Pero no solo caminaron arriba del techo sino que también pusieron las máquinas con las que trabajaban", denunció.

Los dos galpones de Freier quedaron "abrazados" por las propiedades compradas por la constructora, una especie de L que los dejó entre las obras. Grietas, rajaduras y pérdidas de agua comenzaron a ser constantes en los depósitos. Llamaron una y otra vez al Gobierno de la Ciudad para alertar lo que sucedia, pero no hubo respuestas.

"Quiero que me solucionen lo que me hicieron. Causaron un daño enorme, al punto de que pagamos ingenieros, peritos. Todo está certificado por escribanos. Desde hace dos años venimos gastando plata. El Gobierno de la Ciudad dice que no hay peligro de derrumbe, pero cuando llamamos a los peritos particulares nos dicen que sí, lo avala una pericia", dice Freier.

"El muro medianero del lateral

noreste, lindante con la finca Cafayate 684, presenta serios daños que ponen en peligro su estabili-dad, como consecuencia de la inclinación de su plano vertical hacia la finca lindera. También se observaron múltiples agrietamientos y rastros de filtraciones de agua severos, que afectan revoques y mercaderías almacenadas", señala el informe del perito que contrata ron. También consta el riesgo de estabilidad del inmueble: "los daños ocasionados al inmueble de Cafavate 690 tienen su causa directa en los trabajos de demolición lle vados a cabo en Cafavate 684 y Caaguazú 6425", concluye el escrito.■



La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com







40 Sociedad CLARIN-VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024

# Matan uno de los 5 ejemplares de yaguareté que había en Formosa

Fueron cazadores furtivos, que lo carnearon. Se trata de una especie en peligro de extinción declarada Monumento Natural provincial y nacional.



Horror, El vaguareté cazado a balazos, antes de ser despellejado.

Se cree que en Formosa hay cinco yaguaretés, al menos entre los registrados. En febrero y en abril las organizaciones dedicadas a la protección de la especie habían celebrado la presencia de un nuevo ejemplar, pero en las últimas horas se conoció que había sido asesinado. Cazadores furtivos, que habrían sido identificados, fueron acusados por acribillar a un Gran Tigra Americano, uno de los pocos

que quedan en la región.

"Lamentables imágenes de uno de los cinco yaguaretés que se conocían en Formosa, fue cazado y cuereado por cazadores. Había sido registrado con cámaras trampa a principios de año en el Bañado La Estrella. Con la especie apenas esquivando la extinción en la provincia y la región, en un año y medio, dos yaguaretés fueron acribillados por cazadores", denunció la organización Red Yaguareté, que presentó la denuncia ante la difusión de imágenes del animal muerto.

Por las características únicas de su pelaje lograron identificarlo como una de las especies registradas por cámaras que buscan detectar y preservar la especie. Un comunicado del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa señala: "se logró corroborar, a través de las primeras fotos obtenidas del yaguareté muerto, quiénes fueron las personas involucradas en el hecho, lo que desencadenó su detención".

"Está esclarecido respecto a los autores de esta matanza de un valioso animal protegido por leyes nacionales y provinciales", informan las autoridades, tras la intervención de Gabriela Plazas, al frente del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.

La Administración de Parques Nacionales (APN) repudió la caceria furtiva. "La especie fue declarada Monumento Natural en 2001 y se encuentra protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, que establece delitos y penas por la caza de ejemplares de la fauna silvestre", explicaron.

El presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen aseguró: "vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para protegerlos de estos criminales. Ya nos presentamos ante la Justicia para exigir que no queden impunes". Parques Nacionales se presentó como querellante en la causa con acceso al expediente para solicitar que la causa quede en manos de la Justicia Federal. Al tratarse de una especie declarada Monumento Natural, la APN es la autoridad de aplicación a cargo de su resguardo. Las identidades de los culpables han sido preservadas, aunque trascendieron fotos del animal despellejado.

ron fotos del animal despellejado. Según precisó la investigación, el ejemplar cazado en Estanislao del Campo, departamento Patiño, había sido avistado dos veces este año, el 27 de febrero y en abril. Era un macho "de gran porte" y se trataba del segundo registrado por la provincia de Formosa en el año gracias a estas cámaras, el séptimo en la región chaqueña.

El yaguareté fue declarado en 2018 Monumento Natural Provincial en Formosa, a través de la Ley 1.673. En 2001 fue reconocido como Monumento Natural Nacional, cuando se promulgó la Ley 25.463.

### El yaguareté

Es el felino más grande del continente americano y el tercero a nivel mundial.

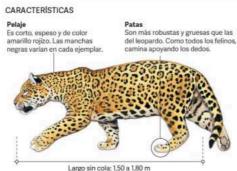

| NOMBRE CIENTÍFICO | Panthera onca palustris |
|-------------------|-------------------------|
| TIEMPO DE VIDA    | 11 a 12 años            |
| PESO              | 70 a 100 kilogramos     |

### SU HÁBITAT SE REDUCE

Se debe principalmente al avance de la agricultura y la ganadería.



En el Código Penal, las penas para este tipo de delitos están previs tas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Conservación de Fauna y van de dos meses a dos años con cinco años de inhabilitación especial. La pena se eleva de cuatro meses a tres años de prisión e inhabilitación por diez años cuando la caza ocuriera de manera organizada o entre tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación, como parece haber ocurrido en este ca so. También corresponde una multa económica significativa calcula da en función del daño ambiental.

Además de los veinte del Gran Chaco habría unos 160 yaguaretés en la selva de yungas, extendida en Salta, Jujuy, Tucumány Catamarca, También fueron contabilizados unos ochenta ejemplares en la selva paranaense, en Misiones.

Él 29 de diciembre de 2022, en Clorinda, un cazador había subido dos videos, uno cuando seguía las huellas del yaguareté (panthera onca) de más de 150 kilos y luego ya con el ejemplar asesinado. Fue detenido y condenado a tres años de prisión, aunque no fue a la cárcel y fue sancionado con una multa de 370 millones de pesos.

El yaguareté está al borde de la extinción y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver un fallo sobre un pedido de amparo para suspender los desmontes en el Gran Chaco. El máxi-

### Las autoridades informaron que los depredadores ya fueron detenidos.

mo tribunal convocó a una audiencia pública, pero hasta la fecha no se ha expedido al respecto. En la última década, **el mayor fe**-

lino de América quedó cerca de de-saparecer debido al avance de las fronteras agrícolas y ganaderas. En Argentina está "en peligro crítico", ya que enfrenta un riesgo extrema-damente alto de extinguirse o ser extinguido en poco tiempo. Entre 2007 y 2020 se perdieron 3.257.128 hectáreas de bosques nativos en Argentina. El 74 por ciento corresponde a Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, donde topadoras arrasaron el monte para permitir el avance de la soja y la cría de ganado. Según los biólogos, si no se pone un freno a los desmontes en esa región, el yaguareté (*panthera* onca es su nombre científico) se encamina hacia su extinción. Cada ejemplar necesita unas 40 mil hectáreas de monte en buen estado de conservación para poder subsistir. Esa superficie equivale a dos veces la ciudad de Buenos Aires.

La Corte tiene la facultad de convocar a audiencia en casos que vinculados con una posición novedosa. Dos de sus miembros son académicos especializados en Derecho Ambiental: Ricardo Lorenzetti y el presidente Horacio Rosatti. El



## Loan: investigan movimientos de dinero de los sospechosos

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo apunta a determinar si alguien cobró para realizar una supuesta entrega del nene a una organización criminal.

Ernesto Azarkevich misiones@clarin.com

La jueza federal de Gova, Cristina Pozzer Penzo, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y habilitó una investigación patrimonial de los ocho imputados y la familia de Loan Peña, el nene de 5 años que está desaparecido desde el 13 de junio pasado en el paraje Algarrobal, cerca de 9 de Julio, Corrientes.

El pedido no sólo incluye movimientos bancarios sino también posibles transacciones con billeteras virtuales, criptomonedas, operaciones inmobiliarias y de compraventa de vehículos y eventuales salidas del país registradas en la base de datos de Migraciones.

El análisis financiero y patrimo-nial alcanza a José Peña y su esposa, Maria Luisa Noguera (padres de Loan) y sus hijos César, Alfredo, José, Mariano y Cristian Ramón.

También figuran en la lista Macarena Peña, Camila Núñez (primas de Loan), la abuela Catalina Peña y los imputados Bernardino Antonio Be-nitez (tío político), Laudelina Peña (tia), Daniel "Fierrito" Ramírez, Mó-nica Millapi, Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y Carlos Pérez (ex marino). La jueza incluyó en la medida al ex policía Francisco



Sin respuestas. La familia de Loan, en una marcha en 9 de Julio, FERI

Méndez, beneficiado con la falta de mérito y ya liberado, Jorge Bertón (hijo de Caillava) y Diego "Huevo" Peña (esposo de Núñez y tío de Loan).

El documento judicial dispone el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de todos, a fin de que los organismos aporten la información que dispongan

La Administración Federal de In-gresos Públicos (AFIP) deberá revelar si son empleados en relación de dependencia o contribuyentes. domicilios declarados, impuestos

que abonan, ingresos que perciben si registran incumplimientos fiscalesy figuran como importadores o exportadores y si hay antecedentes de infracciones aduaneras

La Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá informar no sólo sobre qué vehículos están registrados a nombre de los mencionados sino también la existencia de cédulas asociadas y transferencias que hayan realizado. La misma información deberá suministrar el Registro de Propiedad Inmueble.

La Justicia quiere conocer los movimientos migratorios que presentan y el Banco Central deberá agrupar la información de todas las entidades del país y enviar un in-

### La jueza analiza las finanzas de los ocho imputados y la familia.

forme con un análisis de esos datos. Por su parte, las empresas de correos y de transferencia de dine ro deberán notificiar si alguno de los nombrados realizó movimien tos llamativos. A la Unidad de Investigación Financiera (UIF) se le solicitó un informe, ya que la jue za levantó el secreto establecido por ley. También se pide saber si las personas mencionadas cuentan con billeteras cripto y "trazar una posible desviación de dinero fidu**ciario**, para lo cual se da intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

Ciberdelitos de la Policia de Se guridad Aeroportuaria (PSA) debe informar sobre movimientos financieros de los nombrados con billeteras virtuales que operan en el país. Con estas medidas, la Jus ticia busca establecer si alguno de los detenidos o del entorno fami-liar de Loan hizo en los últimos tiempos operaciones financieras, principalmente de recepción de partidas de dinero, que puedan asociarse a la entrega del chico a una organización criminal.

## Buscan identificar a través de las cámaras a los asesinos del policía

**Emanuel Dalbessio** edalbessio@clarin.com

"Estaba organizando el cumpleaños de su hija Julieta, que **justo ayer festejaba los 19**. Para ella, su papá era todo", recordó Marcela Ba-lestretti (41), ex esposa de Juan Manuel Castelli (41), el policía de la Ciudad asesinado el miércoles a la madrugada de dos disparos cuando circulaba en su motocicleta por Camino Negro, a la altura de Villa Fio-rito, en Lomas de Zamora.

El policía era padre de Leandro (23) y Julieta (18), quienes ayer al mediodía se aferraron a la gorra de su padre que les entregaron durante la sepultura, en el Cementerio Municipal de Almirante Brown, dónde fue despedido con honores.

'Él amaba a sus hijos", expresó Balestretti, al recordar a quien fue su novio de la adolescencia, luego su esposo y padre de sus dos hijos.

Castelli fue asesinado de dos dis**paros** por ladrones que lo asalta-ron cerca de las 4.40 para robarle su moto Yamaha FZ y escaparon sin haber cometido el ilicito.

El policía, que estaba vestido de civil y conducía hacia Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, para tomar servicio en la Dirección de Alcaidías, relató el hecho estando he rido, luego de trasladarse por sus propios medios hasta la Unidad de Pronta Atención de Villa Fiorito.

"Era un buen compañero, com-prometido con su trabajo, a quien dos malvivientes asesinaron el día del cumpleaños de su hija. Es una tragedia enorme", aseguró Balestretti en diálogo con Clarin.

Balestretti y Castelli eran adoles-centes de 17 años cuando se conocieron en el colegio José Manuel Estrada de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. "Fue en 1998. Íbamos a la biblioteca juntos y, cuando salíamos del colegio, si uno tenía un contraturno, nos esperábamos para comer en el buffet o cruzábamos al kiosco para jugar al metegol. Compartí la mitad de mi vida con él", señaló la mujer.

En 2000, la pareja tuvo a su pri-mer hijo, Leandro. Marcela se recibió con el bebé en brazos, mientras que Juan Manuel se la rebuscaba trabajando como reparador de PC, repartiendo volantes, de cartero y en una empresa logistica, hasta que ingresó en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, "Unos años



as, Juan Castelli (41) fue asaltado por motochorros

después nos fuimos a vivir iuntos v él ingresó a la Escuela de Policía. Me sentía muy orgullosa de él, pero también siempre tuve mucho m do", sostuvo. Justo un 31 de julio. Juan Manuel y Marcela tuvieron a Julieta. "Eran muy unidos, su papá era todo", rememoró la mujer

Castelli había egresado de la Es-

cuela de Policia Juan Vucetich en 2006. En 2011, tras varios años en la fuerza de seguridad bonaerense, pasó a la Policía Metropolitana. En 2017 se sumó a la Policía de la Ciudad, donde trabajó en comisarías vecinales y en la División Subtes. Últimamente formaba parte de la División Alcaidías.

## **Deportes**

### **Juegos Olímpicos**



Julián. Ya ganó todo. Solo le falta la medalla de oro olimpica. Hoy es un día especial para el Araña, REUTER



Olise. Una pesadilla zurda y una de las cartas de Les Bleus. Es nuevo jugador del Bayern Munich. EFE

## Argentina y Francia otra vez frente a frente, pero ahora en duelo olímpico

En Burdeos y con un clima hostil para la Albiceleste, se cruzan por primera vez desde la final de Oatar.



## 5 Enviado Especial

Maximiliano Uria muria@clarincom

El que se jugará esta noche en Burdeos (16 de nuestro país) será el duelo más esperado del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París. Argentina y Francia se llevarán gran parte de la atención de una nueva jornada y no es ilógico pensar que a la distancia tanto Lio-nel Messi como Kylian Mbappé, ambos en Miami, estarán prendidos a la pantalla y expectantes por mandar sus mensajes durante o después del juego. Al cabo, se trata de una final anticipada, de una re-vancha esperada, del partido del morbo.

A los franceses les quedó la espi na tras la final perdida en Qatar. No molestó tanto la derrota en el Lusail, sino algunos festejos posteriores. Los bailes de Emiliano Martinez, por ejemplo. Desde entonces procuraron tomarse revancha y por eso el *Dibu* la pasó mal en abril pasado cuando visitó la ciudad de Lille y fue insultado tras darle la victoria a Aston Villa en la definición por penales ante los locales por los cuartos de final de la Conference League.

La enemistad deportiva encontró su punto máximo con el video en vivo de Instagram de Enzo Fernández en los festejos de la Copa América. La escalada fue tan alta que hasta del tema hablaron los presidentes Javier Milel y Emmanuel Macron.

Dentro del campo de juego, será un partido duro para Argentina. Es-tarán cara a cara, además, dos entrenadores jóvenes que tuvieron destacadas carreras como futbolistas: Javier Mascherano (40 años) y Thierry Henry (46). El DT francés, al igual que Masche, llegó cuestio-nado a los Juegos, pero Francia completó una buena fase de gru-pos y la ilusión se encendió: ganó los 3 que disputó, anotó 7 goles y no le marcaron.

Claro que nada es tan sencillo pa-ra el histórico delantero campeón del mundo en 1998 y que fue ayu-dante de Roberto Martínez en Bélgica en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022: Francia ganó la medalla dorada por única vez en Los Án-geles 1984 y la presión existe. Mucho más en estos Juegos donde se ha generado un fervor impensado entre los galos, que miran dia a dia el medallero soñando con quedar en los primeros puestos. Argenti-na, se recuerda, fue campeón olímpico en 2004 en Atenas y en 2008 en Beijing, conducida por Marcelo Bielsa y Sergio Batista respectivamente.

Un dato para dimensionar el ri-val que tendrá el conjunto que dirige Mascherano: Francia tiene el plantel más valioso de la competición, con 393 millones de euros. En el segundo escalón asoma España (427 millones) y cierra el podio Argentina (248 millones).

Francia se ha mostrado en estos Juegos como un equipo atlético y un tanto inocente para defender

pressreader Pressreader Pressreader +1 604 278 4604

| Francia              | Argentina             |
|----------------------|-----------------------|
| Obed Nkambadio       | Gerónimo Rutili       |
| Christian Matsima    | G Luján o J Garcia    |
| Soungoutou Magassa   | Marco Di Césare       |
| Castello Lukeba      | Nicolás Otamendi      |
| Bradley Locko        | Julio Soler           |
| Johan Lepenant       | Giuliano Simeone      |
| Andy Diouf           | Ezequiel Fernández    |
| Désire Doué          | Cristian Medina       |
| Rayan Cherki         | Thiago Almada         |
| Jean-Philippe Mateta | Jullan Álvanez y      |
| Alexander Lacazette  | L Gondou o L Beltrán  |
| DT: Thierry Henry    | DT: Javier Mascherano |

ro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)



La gran figura es Michael Olise, un extremo zurdo que fue comprado en este mercado en 53 millones de euros por Bayern Munich. Además, cuenta con el experimentado Alexandre Lacazette como capitán y referencia de área.

Argentina deberá mejorar si pretende seguir en camino. Le ha costado a la Selección cada uno de los arrangues de juegos. Francia, se intuye, no perdonará licencias. Es verdad que los argentinos arriban más cansados: jugaron los tres partidos en horario vespertino y con elevadas temperaturas. Los duelos de los locales fueron siempre de noche. "Nosotros no buscamos excusas y vamos para adelante", le dijo Mascherano a Clarin

Una de las postales del partido ocurrirà cuando suenen las estrofas del himno nacional argentino Es de suponer que la gran mayoría de las 33.000 personas que colmarán el estadio Matmut Atlantique silbarán con fuerza. La secuencia funcionará como un flashback al Olímpico de Roma, a la final del Mundial 1990 y a la puteada históri-ca de Diego Armando Maradona.

El partido que todos esperaban, llegó. Tendrá Francia la revancha que tanto tiempo buscó. Y jugará Argentina, esta vez en versión Sub 23, para seguir explicándole al mundo por qué es el último campeón del mundo.■

### TIERRA CONOCIDA

Cuando Argentina le ganó 1-0 a Croacia por el Mundial 1998, de los actuales olímpicos solo habían nacido Otamendi y Rulli. La Albiceleste vuelve a Nantes 26 años después. Aquella vez el equipo que dirigia Passarella formó con Roa; Vivas, Ayala que hoy está en cuerpo técnico, Pablo Paz. Pineda: Zanetti, Almeyda, Gallardo; Verón; Ortega, Batistu ta. La otra curiosidad es que en el segundo tiempo entró Diego Simeone, cuyo hijo Giuliano integra hoy el equipo de Javier Masche-

### Camino a la medalla de oro

| Japón          | Semifinal   | Final | Semifinal | Egipto    | -   |
|----------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----|
| España         |             |       | 1         | Paraguay  | I   |
| Marruecos      |             |       | 1         | Francia   | 1   |
| Estados Unidos | Managina de |       | 1 1       | Argentina | - 1 |

Mascherano y Henry le bajaron el tono al ambiente y solo hablaron de fútbol

Hay un punto en común entre Javier Mascheranov Thierry Henry. los entrenadores de las Seleccio nes de Argentina y Francia: nunca ganaron un título como DT. Pese a su carrera iluminada como futbolistas, desde que pasaron del otro lado de la línea de cal todavía no consiguieron hacer rendir al má-ximo a sus equipos. Por eso, el duelo de los cuartos de final de los Jue-gos Olímpicos de Paris 2024 representa una oportunidad mayúscula para ambos, aunque solo pasará

Y el morbo que se generó desde que el martes se confirmó el cruce parece no impactar sobre el Jefecito' y "Titi'. "El mensaje es que la gente va a estar a favor de ellos, como pasó con Marruecos, con Irak, pero siempre digo lo mismo de centrarnos en lo que podemos con-trolar, que es jugar al fútbol. El resto no depende de nosotros y no hay que gastar energía en eso. Hay que minimizar el margen de error pa-ra que nos permita siempre estar en partido, estar concentrados y tratar de conseguir el pasaje a las semifinales", explicó Mascherano.

"Hay un partido que preparar rsonalmente como entrenador. No hablaré de eso. ¿Si existe el deseo de no empeorar las cosas? Para nada, hay ganas de hablar sólo del partido. Es importante", dijo Henry, de 46 años y que a diferencia de cuando era jugador, la tiró afuera.

Masche y el campeón del mundo con Francia en 1998 no compar-tieron plantel en el Barcelona por muy poco tiempo. Cuando Guar-diola decidió contratar al argentino, el delantero se iban del conjunto culé (ver recuadro).

"El partido va a pasar por contro-lar el partido nosotros, si entramos en la dinámica del golpe por golpe



Titi. "Depende de nosotros".

### HISTORIAS CRUZADAS

### Rivales en la Premier v por poco no jugaron juntos en el Barcelona

muy poco Javier Mascherano y Thierry Henry no fueron compañeros en el Barcelona. Titi se fue a la MLS en el verano europeo de 2010, justo cuando el Jefecito Ilegaba desde la Premier. En el torneo inglés si coincideron pero co-mo rivales en la temporada 2006-O7 cuando Henry jugaba en Arse-nal y el argentino hizo media tem-porada en West Ham Junto a Carlos Tevez y pasó a Liverpool. El argentino estuvo 8 años en el club catalán donde ganó 18 títulos incluida la Champions. Henry en sus tres años en el Barca, logró 10 títulos también incluida una Champions y marcó 49 goles.

lo vamos a sufrir. Manejarle la pelo ta, tener el control desde la pose sión y a partir de ahí ir atacando juntos, si queremos atacar rápido en tres o cuatro pases, el partido se va tornar en un ida y vuelta que no nos conviene", analizó Mascherano, de 40 años

Acumuló golpes en su tránsito como DT de la Sub-20, quedando fuera del Mundial que iba a jugarse en Indonesia, lo que provocó su renuncia. Lionel Messi y Lionel Scaloni, entre otros, lo apoyó a seguir y dirigir la cita máxima que al final se disputó en nuestro país, por de cisión de FIFA. Quedó fuera en oc tavos contra Nigeria. El camino a París fue el próximo paso, sinuoso también, pero con un segundo

puesto que fue puro de oxígeno. Ahora tiene por delante un desa fio mayúsculo, por la repercusión y el espaldarazo que significaría mantener la estela triunfal. "Tie-nen dos delanteros que son mayoresy (Michael) Olise de media punta, es un equipo que no necesita de masiado de la construcción del jue go para hacer daño", anticipó.

Henry, que debutó como DT del Mónaco en 2018 -cuando Mascherano se retiró de la Selección- ha cosechado más críticas que elogios "Argentina es campeón del mundo, ganador de la Copa América hace muy poco. Hay juventud y expe riencia en todos los frentes. Va a ser un partido muy complicado y con un buen entrenador. Depende de nosotros este partido", cerró. ■



### Rulli y Thiago: un partido más, pero especial

Thiago Almada y Gerónimo Rulli son dos de los cuatro campeo nes del mundo (junto a Julián Álvarez y Nicolás Otamendi) que tiene la Selección Sub 23 de Argentina, Por eso, la reminiscencia de un choque con Francia es automática y los traslada al estadio de Lusail el 18 de diciembre de 2022.

"Para nosotros es un partido más, es un rival más, tenemos que salir a ganarlo igual al partido, vamos a prepararlo para tratar de llevarnos la victo afirmó el que lleva el dorsal '10' y convirtió dos tantos para el equipo albiceleste, claves en la clasificación.

"Va a ser especial porque va a ser el primero después de la final del Mundial, con todo lo que sucedió en los últimos mes porque al fin y al cabo somos los campeones del mundo, bicam-peones de América y hoy estamos representando al país", se sinceró el arguero.

Rulli sí respondió a cómo fueron estas semanas en Francia, con el escándalo ante Marrue cos en Saint Étienne y el hostil clima ante Irán incluidos, algo que se repetirá esta tarde.



la. El distinto del equipo

"Lo vemos en pequeñas situa ciones, de administración de ciertos puntos, para nosotros es todo más detallista", explicó, para graficar que sienten un trato diferente por llevar los colores celeste y blanco en el fútbol, porque salvo Los Pumas cuando en la misma instancia perdieron con Francia en el seven, no hubo una situación similar.

"Después cuando salimos a jugar a la cancha cuando silbaron el Himno, como le pasó a Los Pumas. Al fin y al cabo creo que es por esta razón, por el Mundial, y mañana será un partido hermoso pero si hay algo que nos diferencia es cómo vivimos el fútbol", finalizó.■

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 44 Deportes

### **Juegos Olímpicos**



ara vos. Khelif, que el año pasado fue descalficada del Mundial por sus altos niveles de testosterona, derrotó a Carini, que abandonó. EFE

## La boxeadora argelina, un éxito y la polémica con su género

Imane Khelif ganó en sólo 46 segundos. Pero su triunfo ante una italiana se convirtió en una cuestión de Estado y hasta Milei se metió en el medio.

### Luciana Aranguiz

laranguiz@clarin.com

Antes de subirse al ring, Imane Khelif fue señalada por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero, tras ganarle a la italiana Angela Carini en un combate que duró 46 segundos porque su contrincante abandonó, su género pasó a ser una cuestión de Estado para la primera ministra Giorgia Meloni -apovada por el presidente Javier Milei en Argentina- y crecieron los cuestionamientos al Comité Olímpico Internacional (COI) por deiarla participar en la prueba de 66 kilos.

"Todos los atletas que participan en el torneo respetan las reglas de elegibilidad e inscripción para la competición y cumplen con las normas médicas aplicables de acuerdo con las reglas 1.4 y 3.1 de la Unidad de Boxeo de París 2024", informaron desde el COI en la previa sobre la presencia de Khelif, que fue olímpica ya en Tokio hace tres años cuando llegó a cuartos.

Las redes sociales, entonces con ese comunicado y luego con lo ocurrido en el estadio Paris Norte del

Centro de Exposiciones de Villepinte en Seine Saint Denis, recordaron que la Asociación Internacional de Boxeo-que no organiza el boxeo olímpico por falta de transparencia- la descalificó del Mundial de Nueva Dehli en 2023 porque presentó altos niveles de testosterona, un argumento que re

peona olímpica Caster Semenya. Históricamente las federaciones como World Athletics (WA) trata ron de implementar ciertas politi-cas de elegibilidad bajo las cuales



### El calvario de 15 años de Semenya

Hace 15 años, tras ganar los 800 metros en el Mundial de Berlín de atletismo, la sudafricana Carsten Semenya debió someterse a una serie de tests para comprobar que era mujer. Su lucha sigue.

### EXPERIENCIA AMATEUR

### Subcampeona mundial tras un gran recorrido

Quien volverá a competir maña-na por los cuartos de final contra la húngara Anna Luca Hamori, tiene un amplio recorrido en el boxeo amateur. Imane Khelif de butó en un Mundial en 2018 cuando fue 17° en Nueva Delhi; volvió a ser eliminada en la primera ronda en el Mundial 2019. Hasta que en 2022 se convirtió en la primera argelina en llegar a la final de un Mundial al derrotar a la neerlandesa Chelsey Heljnen: fue sub-campeona. En diciembre de ese año ganó un torneo internacional en Guadalalara al vencer a la me xicana Brianda Tamara Cruz quien festejó cuando en 2023 fue calificada del Mundial

evaluaron médicamente a los atle tas v aconsejaron los pasos médicos a seguir e incluso realizaron cirugías, algunas de ellas monstruosas, no por problemas de salud sino porque querían competir. "No es ético pedirle a una mujer atleta con niveles altos de testosterona que se producen de forma natural que los reduzca porque es su testosterona natural", le dijo a Clarin, Payoshni Mitra, defensora de Se-

menya en su causa contra WA. ¿Qué hizo el COI? En noviembre de 2015 la Comisión Médica y Científica convocó a médicos, científi-

### Como Semenya, Khelif no es un hombre y tampoco es trans.

cos, abogados y fisiólogos en Lausana para redactar nuevas reglas, entre las que se impuso la condición de que se compruebe que los que antes eran considerados hombres y quisieran competir con mu-jeres tengan un nivel de testosterona inferior a 10 nanogramos por mililitro de sangre en los 12 meses previo a la competencia, para lo cu-al debían someterse a tratamientos con estrógenos para frenar la hormona masculina.

Pero como Semenya, Khelif no es un hombre y tampoco es trans; de hecho, hasta representa a un pa-is que persigue a la comunidad LGBT+. Incluso, tras aquella exclu-sión del año pasado se animó a hablar de un complot, "Hay gente que conspiró contra Argelia para que esta bandera no sea izada y que no obtenga la medalla de oro", dijo.

"Frecuentemente me hacían bullying por mi apariencia, pero me resistí y segui luchando a pesar de todo. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuan-do mis oportunidades de ganar una medalla de oro se volvieron altas. vinieron y lo evitaron; justificándose en que mis cualificaciones son mayores a las cualificaciones del resto de las mujeres", señaló.

Aquella vez también contó que su nivel de testosterona es alto desde que nació. Ahora, en París, eligió el silencio y no dio declaracio nes. Según trascendió, sumado al hiperandrogenismo. Khelif pade cería el síndrome de Swyer, "un sindrome no tan frecuente en el que la persona puede presentar rasgos femeninos, pero tener un sexo cromosómico masculino", se gún pudo saber este diario en un diálogo off the record con un mé-dico genetista. "No es muy común. En este sindrome tienen atrofia de los ovarios, en general. Se lo llama digenesia gonadal también. Si dice que tiene eso deberia tener aspecto de mujer y un cariotipo masculino. En teoría, en el desarrollo, todos nacemos mujeres y después nos transformamos en hombres", gregó el especialista. 🗖

## Marchand tomó el lugar de Mbappé y es el nuevo héroe del deporte francés

Todos hablan del nadador que ganó dos oros en menos de dos horas. Hasta Macron se olvidó del crack del fútbol.

PARIS FRANCIA ENVIADA ESPECIAL

Cuando a Emmanuel Macron le confirmaron que Kylian Mbappé no sería parte de los Juegos Olimpicos, un frío le recorrió por el cuerpo. El presidente de Francia había pensado al futbolista como la cara de sus Juegos. Incluso se comunicó con el mandamás de Real Madrid, Florentino Pérez, aunque no pudo conseguir el permiso. Pero no llegó a desanimarse Macron porque rá-pido le alcanzaron la solución: el nadador Léon Marchand, Y no le erraron aquellos asesores porque el joven de 22 años va se alzó con tres medallas de oroy es el gran hé roe del país

Un cartel enorme es lo que primero llama la atención al subir al segundo piso de la torre Eiffel. La vista no se va al río Sena o al palacio del Trocadero o al arco de Triunfo, sino que viaja directo a esa gigan tografia alzada en la enorme torre Montparnasse. Y quien está ahí a punto de tirarse a una pileta imaginaria es Marchand.

El destino de nadador olímpico estuvo marcado para Marchand: sus padres compitieron en los Juegos Olímpicos en los 200 metros combinados. Su madre, Céline, en Barcelona 1992 mientras su padre, Xavier, lo hizo en Atlanta 1996 y



### Ledecky, sin el oro, hizo historia

Con una medalla de plata en la posta 4x200, la estadounidense Katie Ledecky obtuvo la 13° medalla de su fenomenal carrera y se con virtió en la mujer más condecorada en la historia de la natación.

Sydney 2000. Y bastante más: su tío Christophe Marchand también participó en Barcelona 1992 y Seúl

De todos modos no fue grato el primer encuentro con el agua pa-ra quien nació en Toulouse el 17 de mayo de 2002: le pareció demasiado fría. Intentó con el rugby y con el iudo hasta que le dio una segunda oportunidad a la natación. Se enamoró y supo entonces que sería

una parte importante de su vida. Se formó en el prestigioso club Delfines de Toulouse, pero el salto en su carrera lo dio cuando a los 18 años decidió irse a estudiar a la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Una vez allí se animó a mandarle un mail al famoso entre nador Bob Bowman, quien llevó a la cima a Michael Phelps. El espe

cialista aceptó la invitación. Desde entonces la carrera deportiva de

Marchand no paró de crecer. "Leyenda", se apuró a publicar en sus redes Macron luego de que consiguiera dos oros en menos de dos horas en una cuestión históri-ca, por cierto. Ocurrió el miércoles en un eufórico y colmado estadio París La Defensa en Nanterre. Ni siquiera Zinedine Zidane se quiso perder el espectáculo. Afuera, en las calles, la gente lo siguió en las pantallas gigantes como si fuese un partido de la selección de fútbol en un torneo de relieve.

La primera de las finales, la de 200 metros mariposa, fue épica. El húngaro Kristof Milak, el mejor mariposista de todos los tiempos y dueño del record mundial, se en-caminaba a quedarse con el oro. Un silencio enorme se hizo en el esta dio. Hasta que a 40 metros del final Marchand empezó la remontada. El sprint fue demoledor y logró lo que parecía imposible. Se quedó con el oro y con la mejor marca olímpica (1m51s21).

Enseguida Marchand se impuso de punta a punta en los 200 metros pecho con un tiempo que también fue record olimpico (2m05s85). Para encontrar un nadador que haya ganado dos medallas de oro en un día hay que viajar hasta Montreal 1976 cuando lo consiguió la alemana oriental Kornelia Ender.

Los medios no paran de hablar de Marchand. Para muestra alcanza con poner su nombre en los bus cadores de internet. También es la figura más codiciada por las marcas: los anuncios de televisión con él como protagonistas se repiten en los canales. Ninguno tanto como el de Louis Vuitton.

Ahora Marchand, que el miércoles había alzado su primer oro en los 400 metros combinados, buscará dos podios más en los 200 combinados (hoy) y en la posta 4x100 combinada (domingo) para que siga delirando Francia.

### De la (casi) despedida de Nadal al adiós de Murray



45

Mariano Ryan

"Ahora mismo se terminó una etapa para mi. La etapa que yo me había marcado era hasta los Juegos Olímpicos y hoy se acaba esta etapa. Necesito volver a ca-sa y, tras unos días de descanso, analizar cómo veo las cosas en frio. Ver las ganas que tengo, cómo siento las cosas, la fuerza interior que tengo para tomar una decisión u otra... y la tomaré cuando la tenga que tomar". Habían pasado apenas unos minu-tos de la despedida de sus últimos Juegos Olímpicos y Rafael Nadal no dudó al hablar. No dijo nada nuevo, en definitiva. Pe-ro el tono que usó para sus palabras v. sobre todo. la mirada de Carlos Alcaraz parado a su lado, pleno de emoción, llevaron a pensar de inmediato que ese partido de los cuartos de final del dobles masculino en la Phi lippe Chatrier tuvo mucho de "último baíle" para uno de los grandes tenistas de todos los tiemposy, sin duda, el mejor de canchas lentas y el máximo competidor de la historia de este deporte.

Injusta puede ser a veces la vida misma porque en la misma instancia del mismo torneo, guien dijo adiós definitivamen te fue Sir Andy Murray, el que más v mejor les peleó (v les ganó) al Big 3 a lo largo de una carrera excepcional. Tuvo que em pujarlo su compañero Daniel Evans para recibir la última ovación en Roland Garros

Con Murray no se fue un judor más. Porque fue número 1 del mundo, porque ganó tres Grand Slams y una Copa Davis y porque-y en tiempos olímpi cos hay que destacarlo con le tras doradas- es el único que de fendió con éxito un oro olímpico al repetir en Río de Janeiro 2016 lo que había conseguido en Londres 2012. La suva fue una despedida esperada y al mismo tiempo amarga ya que también se quedó a un sólo triunfo de meterse en la pelea por las me dallas. Tras 20 años en la elite colgó su raqueta dejando un recuerdo imborrable. Admirado y respetado por todos, con el británico también se va quedando vacía la mesa de un tiempo inolvidable en el tenis

### Biles recuperó su reinado dorado y sigue en el Olimpo de la gimnasia

Rebeca Andrade aplaude el final de la rutina de suelo de Simone Biles, aunque ese 15.066 la relegará al segundo lugar de la final del all around. La brasileña, que repite la medalla que había obtenido hace tres años en Tokio, está feliz porque la mejor gimnasta del mundo recuperó el reinado olímpico en París, donde ya había sido camp na por equipos. Tercera quedó la ganadora del oro en Tokio, la esta-dounidense Sunisa Lee.

En su retorno a la gimnasia y lue-



En el aire. Simone Biles brilló en la viga para ganar el all around. REUTERS

go de su retiro momentáneo para cuidar su salud mental, Biles repitió el título que consiguió en Río de Janeiro 2016. Así se convirtió en la tercera gimnasta de la historia en ganar dos oros en el all around: antes de ella lo habían conseguido la soviética Larisa Latynina -en 1956 y 1960-y la checoslovaca Věra Čáslavská -en 1964 y 1968-,

Biles se impuso con un puntaje de 59.131 y una ventaja de 1.199. Lee terminó lejos, con 54,465 puntos

Dos días después de conducir a Estados Unidos al oro por equipos en Bercy, donde aspira a tres másmañana, en las finales por apara tos-para igualar a Latynina, Biles firmó una victoria que se le complicó en las barras asimétricas con un error que logró compensar con su elevada ejecución en el resto de los aparatos.■

46 Deportes CLARIN - VIERNESS DE AGOSTO DE 2024

### Juegos Olímpicos







Faith Kipyegor



Noah Lyles.



Yaroslava Mahuchikh.



Karsten Warholm.

Fundamentalmente entre los hombres habrá una atracción máxima y una alta tensión. París 2024 puede ser tan espectacular como México DF 1968.

## El atletismo promete enormes duelos y récords por superar

Luis Vinker

lvinker@clarin.com

Los Juegos Olímpicos son la competición suprema para el atletismo. Es un deporte que se extendió en su calendario de competiciones y tiene un acelerado profesionalismo, pero mantuvo el "glamour" de la convocatoria olímpica: no existe una tentación superior de triunfo para las grandes figuras.

El atletismo integra el programa desde Atenas 1896. Y desde entonces fueron los Juegos Olimpicos la fuente para la coronación de los grandes nombres: Paavo Nurmi un siglo atrás (justamente en París), Jesse Owens y Carl Lewis, Usain Bolt y Michael Johnson, Emil Zatopek y Abebe Bikila, Fanny Blankers-Koen y tantos más. Es dificil establecer comparacio-

Es dificil establecer comparaciones por los cambios políticos, sociales, tecnológicos y económicos. A primera vista se recuerda a los Juegos de México DF 1968 como los más espectaculares de la historia, favorecidos por una generación excepcional y por el plus que la altitud de la ciudad les dio a las marcas de velocidad y los saltos. Sin embargo, hay indicios de que

Sin embargo, hay indicios de que Paris 2024 podría ofrecerle al atletismo unos Juegos igualmente espectaculares. Es que influye decisivamente el avance tecnológico en todo sentido: desde los materiales para la elaboración de la pista púrpura hasta el calzado que utilizan los deportistas, que tanto influyó en la evolución de las marcas en los últimos años.

Bolt, con su serie triunfal que abarcó desde Beijing 2008 hasta Río de Janeiro 2016, fue el último de los "súper astros". Ahora en varias especialidades hay estrellas con carisma, jerarquía y capaces de hazañas similares, esas que dejan un sello para siempre en la historia.

Aparecen Armand Mondo Duplantis en garrocha (irá por otro récord), Jakob Ingebrigtsen en mediofondo, Eilud Kipchoge en maratón, Sydney McLaughlin en 400 metros con vallas, Karsten Warholm, Gianmarco Tamberi y

### No existe una tentación superior de triunfo.

varios más. También hay un nivel de competitividad que anuncia duelos apasionantes, esos que constituyen la sal de los grandes torneos.

El hombre a superar en la velocidad es el estadounidense Noah Lyles, quien ya logró un triplete dorado en el Mundial de Budapest 2023. Aspira a repetir en St. Denis y, en el caso de los récords, aproximarse al de 200 de Bolt ya que los 9588 en 100 metros parecen inaccesibles

No la tendrá fácil, sobre todo en el hectómetro, donde emergen rivales como el joven prodigio botswano Letsile Tebogo, los proyectos jamaiquinos Kishane Thompson y Oblique Seville y donde el defensor del título, el italiano Marcel La-Mont Jacobs, si bien no está en esos niveles ya demostró su mentalidad y su capacidad de competidor en los grandes compromisos.

Los 800 metros será otra de las pruebas que prometen sensación. Está bajo la amenaza el récord mundial que el keniata David Rudisha fijó en los Juegos de Londres y se espera una durísima batalla entre el argelino Djamel Sedjati, el keniata Emmanuel Wayyony y la gran esperanza francesa Gabriel Tual, todos debajo del Im42s.

Igualmente sensacionales serán los duelos del mediofondo con el "emperador" Jakob Ingebrigtsen ante sus mayores desafíos. El soberbio corredor noruego, quien llegó para quebrar la larga hegemonía africana en las pruebas de 1.500 y 5.000 metros, defenderá su corona olímpica de la primera distancia ante los británicos que lo amargaron en los últimos Mundiales por su táctica adecuada: Jake Wightmany Josh Kerr. Y en 5.000 deberá enfrentar otra vez a la "armada" africana que lideran los ugandeses, con el recordman mundial Joshua Cheptegei, keniatas y etiopes y donde sueña insertarse un aventurero y heroico guatemalteco: Luis Grijalva.

Donde no habrá duda que el predomino africano se mantendrá es en maratón. Allí no se pedirán marcas dado que el agobiante calor del verano parisino lo impedirá.

La expectativa es ver si Kipchoge, ya en el crepúsculo de su formidable campaña, puede consumar un logro sin precedentes: el tercer oro consecutivo en los 42,195 kilómetros. Será para él y para otra leyenda de las últimas décadas, el etiope Kenenisa Bekela, la oportunidad del "último baile" en la distancia. Sólo tres hombres -Bikila, el alemán oriental Waldemar Cierpinski en las épocas del boicot (Montreal 1976 y Moscú 1980) y el propio Kipchoge, ganaron dos veces el maratón olímpico.

ces el maratón olímpico. Mientras el estadounidense

### La velocidad volverá a ser territorio para los clásicos duelos.

Grant Holloway es el propietario de 110 metros con vallas, en 400 se repetirá el encuentro entre quienes consumaron en Tokio la carrera más grande de la historia: Warholm, el estadounidense Rai Benjamin y el brasileño Alison Brendom Alves dos Santos.

Las primeras medallas del atletismo se repartieron ayer en los 20 kilómetros de marcha. El ecuatoriano Brian Pintado hizo historia con el oro, la primera medalla para su país en Paris. Entre las damas

ganó la china Jiayu Yang. Justamente Pintado y Alison eran en la previa los atletas sudamericanos que llegarían con más posibilidades a Paris dentro de una "expedición" que sufrirá por lesiones dos importantes deserciones: la venezolana Yulimar Rojas no estará para defender su cetro del triple salto y tampoco irá el brasileño Darlan Romani, campeón mundial de lanzamiento de bala en pista cubierta en Belgrado 2022.

Justamente la bala acaparará las luces en las pruebas de campo ya que allí el estadounidense Ryan Crouser, recordman, tendrá que sobreponerse a una temporada de lesiones y en la búsqueda de su tercer oro consecutivo enfrentará a un ascendente valor como el italiano Leonardo Fabbri.

Otra prueba de lanzamientos con importantes condimentos es la de disco, en la que el lituano Mykolas Alekna acaba de quebrar un antiguo récord mundial y enfrentará a durisimos oponentes (Daniel Stahl y Kristjan Ceh) para tratar de darle una nueva medalla olímpica a su familia. Su padre fue campeón de los Juegos hace tres décadas.

Siguiendo con el esplendor del atletismo italiano estará el más carismático de los atletas, Gianmarco Tamberi, tratando de reeditar su gesta de Tokio cuando compartió el oro de salto en alto con el qatarí Mutaz Barshim. Otro italiano, Mattia Furlani, vie-

Otro italiano, Mattia Furlani, viene de un fulminante ascenso en salto en largo y desafiará al rey: el griego Miltiadas Tentoglu.

Entre las damas la velocidad volverá a ser territorio para los clásicos duelos de jamaiquinas y estadounidenses y en 400 metros, con 48557, sobresale la jamaiquina Nickisha Pryce. ¿Más figuras? Muchisimas pero las más destacadas son la británica Keely Hodkinson en 800 metros, la australiana Jessica Hull en 1.500 y en 5.000 con la keniata Faith Kipyegon, la neeerlandesa Sifan Hassan y la keniata Beatrice Chebet en 10.000, la estadounidense McLaughlin en 400 con vallasy la ucraniana Yaroslava Mahuchikh en salto en alto.





erza. Nazareno Sasia tiene como mejor registro 20,74 metros. "Vine con el objetivo de lanzar más de 20 metr

Producto de los Juegos de la Juventud de 2018, el lanzador de bala tendrá hoy su debut entre los mayores.

## Surgió en Buenos Aires, llegó a París y Sasia tiene una ilusión gigante

Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

Entre los 136 atletas que conforman la misión argentina de París 2024 hay ocho que fueron olímpicos en Buenos Aires 2018. Uno de los integrantes de ese grupo es Nazareno Sasia, que en aquellos Juegos de la Juventud, con sólo 17 años, se colgó un oro en el lanza miento de bala del atletismo, la misma prueba que disputará en la capital francesa. En el Stade de France, que hasta hace apenas unos días vibró con los partidos del rugby, pero ya está listo para reci-bir la acción del deporte madre del olimpismo, el entrerriano disputa-rá hoy la serie clasificatoria y debutará en una cita olímpica de ma-

"Estoy un poco ansioso. Desde que clasifiqué quiero que llegue el momento de competir. Pero trato de tomarlo con tranquilidad. Sé que trabajamos bien, hicimos las cosas bien. Así que mañana, sea cual sea el resultado, lo importante será dar lo mejor y disfrutar", reflexionó en una charla con Clarin sentado en una de las mes zona internacional de la Villa Olimpica de Saint Denis.

Minutos antes, en el gimnasio de pesas del completo residencial, había terminado de hacer la última activación para preparar la clasificación que arrancará a las 20.10 (15.10 de Argentina). "No me gusta exigirme demasiado el día previo a competir", explicó. Todavía con el rostro acalorado y enrojecido, caminando despacio y hablando con tranquilidad aunque con mucha más madurez y seguridad que hace seis años, cuando enfrentó por pri-mera vez los micrófonos tras conquistar el título porteño "Los Juegos de Buenos Aires tu-

vieron mucho que ver para que yo estuviera hoy acá. Sin duda. Fueron una motivación muy grande para que continuara desarrollándome en este deporte hasta hoy. Con mi entrenador siempre tuvimos claro que el objetivo era esto; los Juegos de mayores. Y haber obtenido ese buen resultado fue un impulso enorme", aseguró quien estuvo presente en aquella cita al igual que Tadeo Marcucci (hockey), Franco Serrano (pentatlon), Mar-cos Moneta y Matteo Graziano (rugby), Santiago Lorenzo (tenis de mesa) y Sebastián Báez y María Lourdes Carlé (tenis), olímpicos en

"A Buenos Aires 2018 lo tomamos más como un juego, más tranqui los, sin tanta responsabilidad ni tanta presión y lo disfruté mucho. Fue la primera vez que competia contra atletas de todo el mundo y estar ahí con chicos de culturas dis tintas e idiomas diferentes fue realmente lindo. A la edad que tenía no sé si lo dimensioné mucho, pero sin duda ayudó a que yo pudie

### "Voy a estar súper contento de haber podido lanzar acá".

tar hoy acá. París 2024 es otra cosa: seguimos disfrutando, pero ahora empieza lo serio", continuó.

Sasia nació en Cerrito, una locali dad ubicada a 50 kilómetros de Paraná, hace 23 años. De chico jugaba al fútbol y hacía atletismo en la escuelita municipal que aún funciona. Hasta que Marcelo Borghe llo, su primer entrenador, lo incitó a que largara la pelota y en 2013 se enfocó de lleno en el atletismo, más específicamente en los lanzamientos de bala y disco. Al año siguiente, tras haberse consagrado campeón de los Juegos Evita, comenzó a trabajar con Sergio Alfonsini, que todavía es su entrenador. y arrancó una evolución que nunca se detuvo.

Con la bala fue oro en los Ju-Panamericanos junior de Cali 2021, bronce en los Sudamericanos de Asunción 2022 y terminó sexto en los Panamericanos de Santiago 2023. Es el dueño del record argentino y sudamericano Sub 23 con los 20,74 metros que consiguió en mayo del año pasado y que es su me-jor marca. Esos grandes resultados lo llevaron a dejar de lado el disco aunque en esa decisión también tuvo alguna influencia Germán Lauro, que aún ostenta la plusmarca nacional con 21,26 metros y quien se transformó en una especie de mentor para Sasia.

"En el último año de su carrera Germán empezó a entrenar con Sergio, mi entrenador. Comparti mucho con él y me enseñó mucho. Me ayudó un montón en mis inicios. Estoy muy agradecido con él. Hoy seguimos en contacto y sigue dándome consejos, seguimos charlando. Es una gran persona", contó

Y agregó: "Hace poco hablamos y me preguntó cómo me sentia y como estaba preparando estos Jue gos. Me dijo que no intentara hacer nada raro, que replicara lo que hago en los entrenamientos, que lo sé hacer bien, y que no intentara una cosa que no haya hecho antes. Va-

mos a ver qué sale". El lanzamiento de bala es una disciplina particular. El deportista se prepara durante cuatro años -en el caso de un ciclo olímpico- para jugarse todo en un tiro que dura muy poco. Por eso, como contó Sasia, es importante poder enfocar toda la mente en ese breve mo

"Oue salgan bien todas las cosas que uno planificó y trabajó durante tanto tiempo en esos dos segundos o menos, que es lo que dura la ejecución, no es tan sencillo. Pero trabajamos para lograrlo. Vamos con toda la confianza de que lo vamos a poder hacer. Siempre con una mentalidad positiva que ayuda mucho en la alta competencia".

¿Cuál es su técnica para poder canalizar años de entrenamiento en esos segundos? La visualización

"En las competencias trato de imaginarme a mi segundos antes de ejecutar el lanzamiento, verme lanzando en mi mente y entender cómo deberia ser la ejecución. Por ahí no siempre sale. Pero primero me imagino haciéndolo bien y des pués trato de replicarlo cuando voy al circulo. Y así nunca tuve proble mas de desconcentración. Siempre me ayudó a mantenerme bien enfocado en la prueba", relató.

Aunque ese no es su único "se creto". "Realmente me gusta entrenar", aseguró. "Me enamoré de toda la estructura del entrenamiento del lanzamiento de bala, el gimna sio, los entrenamientos en sí, los saltos que hacemos, lo que corre mos, no mucho, pero algo corremos. Y me gusta mucho. Me levanto todos los días con ganas de ir a entrenar. Es un momento que dis fruto mucho y para mí es la parte más linda de mi deporte", comple

Sasia, que estudia análisis de sisema en la Universidad de Palermo "Lo llevo lento, pero lo llevo", reconoció-tiene el privilegio de poder vivir y entrenar en su ciudad natal porque gracias a la ayuda de la Municipalidad de su ciudad, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y de la Secretaría de Deporte pudo acomodar las instalaciones con las que contaba para poder trabajar de la mejor manera. Así, de Cerrito llegó directo a París, con un objetivo muy claro.

"En mi disciplina el tema de las marcas siempre pesa mucho. Vine con el objetivo de lanzar más de 20 metros, cerca de mi mejor marca, que es 20,74. Viendo los entrenamientos que tuve últimamente, que fueron bastante buenos, creo que también podría lanzar un poco más. Pero si termino por arriba de los 20 sería una buena competencia a nivel técnico y a nivel de marca", explicó.

Y aseguró: "Si no se puede, obviamente voy a disfrutar y voy a estar súper contento de haber podido lanzar acá en París. Estos Juegos ya superaron mis expectativas. Uno siempre se imagina que estar en una Villa Olimpica va a ser algo hermoso, una experiencia única, increíble. Pero esto es más de lo que esperaba. Estoy muy contento

Sasia, un gigante amable (mide 1,95 metros y pesa 115 kilos), habla con sensatez. Y proyecta hacia el futuro con mucha ilusión, pero sin adelantarse demasiado. "Vamos pa-so a paso, viendo cómo vamos progresando", cerró.

pressreader pressr

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 **Deportes** 

### **Juegos Olímpicos**



Maligno. José Torres se llenó de celeste y bianco frente a la torre Eiffel, el máximo simbolo de la capital francesa, decorada con los anillos. AFI

## Torres pudo disfrutar el día después de su gloria dorada

El rider le mostró su medalla al mundo en el "Desfile de Campeones". "Tenía miedo de despertarme y que esto fuera un sueño", dijo con una sonrisa.



Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

"No me quería ir a dormir porque tenía miedo de despertarme y que esto fuera un sueño", dijo José Torres. Habían pasado 24 horas des-pués de haberle regalado a Argentina la 22" medalla de oro de su centenaria historia olímpica. Pero Maligno se despertó ayer y ese oro que se había colgado al cuello en el parque de la plaza de la Concordia al imponerse en la final del BMX freestyle de los Juegos de Paris 2024, todavía estaba alli, sobre las zapatillas, donde la había depositado unas horas antes, cuando por fin pudo acostarse para irse a dormir. Entonces llegó el momento de levantarse y enfrentar por primera vez el mundo como campeón olím-

Fue ajetreado el día del cordobés. pero terminó con una experiencia increíble. Porque como todos los ganadores de los Juegos, fue invi-



A orillas del Sena. La pasada de Torres, rodeado de una multitud

tado al "Desfile de Campeones" que se celebra en ese impresionante es-cenario que se levantó para la ceremonia inaugural en Trocadero, a orillas del Sena, y que es el punto de encuentro para celebrar a los atletas más destacados de la cita olímpica.

Con la torre Eiffel de fondo y junto a muchos otros medallistas -porque para el espíritu olímpico, campeón es quien se sube al po-dio y no sólo al primer escalón-, Torres disfrutó de otro lindo mo-

Fue presentado por la voz que

EL "ARMA" DEL CAMPEÓN

Los secretos de una bicicleta innovadora con soldaduras especiales

José Torres no sólo se destacó por su habilidad en la final sino también por la innovadora bici cleta que utilizó diseñada espe-cialmente por él en colaboración con el Grupo Carlos Karabitian. Una de las claves del éxito de Torres radica en la Ingeniería detrás de su bicicleta. "Integramos a 'Maligno' a nuestra empresa co mo corredor del equipo hace dos años y medio, a comienzos del 2022. El grupo Venzo desarrolló una marca nueva para freestyle que se llama Kench. Y se la dimos a 'Maligno' como piloto de prueba", relató Carlos Karabitian, due ño de la firma. La bicicleta cuenta con un cuadro de "cromoly", un tipo de acero liviano y resistente a las exigentes maniobras del BMX freestyle. Las soldaduras espes de la bici son cruciale soportar la presión de los saltos.

animó el evento v entró mostrando la medalla y aplaudiendo. Se paseó por la pasarela llevando la ban-dera argentina, con una gran sonrisa. Y posó para las fotos junto al británico Kieran Reilly y el francés Anthony Jeanjean, quienes fueron plata y bronce respectivamente, en la final que lo consagró, y con la es-tadounidense Perris Benegas, segunda en la prueba femenina de la misma disciplina.

Carismático y con un desenfado que no se condice con su confe sa timidez (repitió una y otra vez en los últimos días que no le gusta mostrar sus sentimientos), hasta

### Espera poder viajar hoy a Burdeos para ver el partido entre Francia y Argentina.

se frenó a firmar algunas remeras y banderas que le acercaron des-de las tribunas y a sacarse fotos con la gente. Porque, como ocurre cada vez que se realiza el desfile, miles de personas se acercaron hasta ese punto emblemático de la ciudad sólo para ver a los medallistas pasear sus preseas y, de pa-so, bailar y vivir la alegría de los Juegos en el medio de las compe

Y Torres, que consiguió el segundo oro de la historia del ciclismo argentino -el primero fue el de Juan Curuchet y Walter Pérez en la americana del velódromo de Beijing 2008-, fue uno de los ovacionados por los espectadores, entre los que se pudieron divisar algunas camisetas celestes y

Un rato antes había cumplido con algunos compromisos y se había hecho un hueco para viajar desde la Villa Olímpica, ubicada en Saint Denis, hasta el IBC (el gran centro de la televisión), instalado

en Le Bourget. Allí contó una divertida anécdota de su regreso al complejo resi-dencial de los atletas con la medalla en el pecho. "Veníamos caminando y pasamos por el escáner de la Villa. A mi no me gusta andar mos-trando la medalla. Entonces me la colgué debajo de la campera y la cerré. Y empezó a sonar. Y cuando me dicen'¿qué tenés, qué tenés?', abri, vieron la medalla y me felicitaron',

Además dijo que espera poder viajar hoy a Burdeos para ver el par-tido entre Francia y Argentina por los cuartos de final del fútbol olímpico y que espera poder conocer a Julián Alvarez, uno de los nuevos seguidores de su cuenta de Instagram que pasó de 121 mil a más de 400 mil en menos de 24 horas. Todo por obra y gracias de sus pirue-tas en una bicicleta que le regalaron una medalla de oro. La primera para la misión argentina en París

# Los Leones volvieron a ganar y ya están en cuartos

Argentina superó a Irlanda por 2 a 1 y se metió en la pelea por las medallas. El arquero Santiago fue la gran figura.



En modo "Dibu". Tomás Santiago le detuvo un penal a Cole. REUTERS

#### PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

Los Leones enderezaron el rumbo. El seleccionado argentino de hockey, ganador de la medalla de oro en Río de Janeiro 2016, arrancó con una derrota lógica ante Australia (campeón de la Liga Pro) y un empate frente a India que llegó a dos minutos del cierre, pero consiguió ganar sus últimos dos partidos y aseguró su clasificación para los cuartos de final del torpo

Ayer el equipo dirigido por Mariano Ronconi, que venía de supe-

### EL RIDER QUEDO 20"

### Debut y despedida para Molina en BMX racing

Una rápida despedida para Gonzalo Molina en BMX racing. No tuvo una buena jornada, terminó 20' en la clasificación general de los cuartos de final y luego no pudo aprovechar la última carrera para meterse en las semifinales. En yachting tampoco hubo buenas noticlas. En windsurf, Francisco Saubidet Birkner terminó 21' con 175 puntos y Chlara Ferretti, 24' y última con 242. En el arranque de la clase Dinghy, Francisco Guaragna quedó 30' con 54 puntos (fue 28' y 26') y Lucía Falasca, 35' con 43 (terminó 35' en la única regata del día).

rar a Nuevca Zelanda, le ganó por 2 a l a Irlanda con goles de Tomás Domene y Maico Casella, pero la gran figura de la cancha no fue ninguno de los que convirtió en el arco rival sino el que cuidó el propio: Tomás Santiago, que se vistió de Emiliano

### EL SELECCIONADO ESTÁ SEGUNDO E INVICTO

### Australia le empató a las Leonas con el último tiro

Argentina y Australia empataron 3 a 3 en la penúitima jornada de la fase de grupos tras un partido vibrante en el que las Leonas se fueron al descanso con una ventaja de 2-0. Las australianas lograron remontar y empatar a un segundo del cierre luego de que Cristina Cosentino se luciera atajando un penal (un segundo pego en el palo). Con los cuartos de final ya asegurados, ambos equipos peleaban por el liderazgo del grupo B. Argentina dominó la posesión, pero dejó reaccionar a su rival quien sumó un punto y quedó arriba por diferencia de gol.

Fernando Ferrara planteó un esquema muy ofensivo que se refibio en 15 tiros al arco, dos goles de corner corto de nueve intentos y un 2-0 a los 10 minutos. Esos dos tantos llegaron en un lapso de un minuto. Primero Lara Casas anotó en su tercer intento desde el suelo en un ataque desordenado y luego Victoria Sauze convirtió en el primer corto.

Australia, que también llegaba

Tal como ocurrió en el partido frente a los indios que comenzó a enderezar el rumbo, el arquero cordobés volvió a ser fundamental. Le tapó un penal en el tercer cuarto a Lee Cole, que antes habia anotado el empate para el conjunto irlandés, y después se lució con grandes intervenciones que lo consagraron unánimemente como el mejor jugador del partido.

Domene abrió la cuenta tras

invicto, quiso hacerle frente a Argentina y aunque le costó, al final obtuvo su recompensa. Tuvo menos posesión, menos llegadas y sólo dos cortos en los dos primeros cuartos. Cristina Cosentino estuvo formidable al evitar ambos y detener el penal de Kaitlin Nobbs con su pierna izquierda, aunque Nobbs acortó la distancia más tarde.

Mariah Williams estrelló la bocha en el poste argentino en un nuevo penal, pero ello no desanimó a Australia, que empató gracias a una combinación en un corto rematado por Stephanie Kershaw.

El gol le dio confianza a Australia y obligó a las Leonas a replegarse en el cuarto final. Pese a ello Argentina consiguió dos nuevos cortos y María José Granatto puso el 3-2 en la chapa. Sin embargo, el acoso australiano no cesó y el gol del empate definitivo llegó de la mano de María Williams en el noveno fijo de su equipo.

arrastrar con potencia un corner corto y, en una ráfaga, los goles de Cole y Casella le pusieron cifras definitivas al partido.

De esa manera Argentina llegará con tranquilidad al partido de hoy frente a Bélgica, el campeón defensor y lider del grupo B, aunque también sabe que una nueva victoria será importante para tener un cruce, en los papeles, más accesible en los cuartos de final.

# Grillo tuvo un tremendo inicio y hasta embocó desde el búnker

### PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAL

Tras el oro conseguido por el cordobés José Torres el miércoles en el BMX freestyle, los fanáticos del deporte en Argentina se ilusionan con seguir sumando medallas y Emiliano Grillo dio señales de estar preparado para luchar por el podio.

El chaqueño de 31 años, que en Río de Janeiro 2016 obtuvo un diploma olimpico tras finalizar octavo, cerró la primera ronda con una tarjeta de 66 golpes, cinco golpes bajo el par en la prestigiosa cancha de Le Golf National enclavada en Guyancourt, al sudoeste de esta ciudad. Se ubica tercero junto al chileno Joaquín Niemann y el sudcoreano Tom Kim. El lider es el japonés Hideki Mat-



Tiro de salida. Emiliano Grillo está tercero, a sólo tres golpes. REUTER:

suyama, con 63, y su escolta es el estadounidense Xander Schauffele, con 65.

Grillo hizo siete birdies en los hoyos 1, 3, 9, 10, 14, 16 y en el 18, donde se lució con un tiro espectacular en el que tuvo sacar la pelota del búnker, para cerrar un dia que lo dejó en una posición más que expectante de cara a las tres vueltas que restan jugar.

Alejandro Tosti, que debuta en los Juegos, finalizó la jornada con 68 y también está en la pelea de cara al resto de la competencia desde su 14º lugar. En su recorrido logró un excelente águila en el hoyo 3, pero hizo un bogey en el 8. Y en la vuelta s sumó tres birdies (10, 16 y 17) y un nuevo bogey (15).

El golf de París reunió a la gran mayoría de las estrellas de las principales giras del mundo. A diferencia de lo que ocurrió con Tokio 2020, cuando hubo muchas ausencias, los mejores lucharán por las medallas. Y alli están los sueños de Grillo y Tosti. ■

### AGENDA ARGENTINA

Esta madrugada jugaban los golfistas Emiliano Grillo y Alejandro Tost, el voleibol ante A lemania, el handball frente a Francia, debutaba el tirador Federico Gil (skeet) y el atieta Joaquin Gómez (martiilo), disputaban sus finales B los doble ligero de remo y se presentaba la nadadora Agostina Hein (800 libre). Y a las 7.05 arrancará el yachting.

### EL MEDALLERO

| tn. | Pals           | CMD | Plata | Hironce | TOTAL |
|-----|----------------|-----|-------|---------|-------|
|     | China          | 11  | 7     | 6       | 24    |
| ŀ   | Estados Unidos | 9   | 15    | 13      | 37    |
| 3   | Francia        | 8   | - 11  | 8       | 27    |
| 1   | Australia      | В   | - 6   | -4      | 18    |
| 5   | Japón          | 8   | .3    | 5       | 16    |
| 5   | Gran Bretaña   | 6   | 7     | 7       | 20    |
| 1   | Corea del Sur  | 6   | 3     | 3       | 12    |
| 3   | Italia         | 5   | 7     | 4       | 16    |
| 9   | Canadà         | 3   | 2     | 3       | 8     |
| 0   | Alemania       | 2   | 2     | 2       | 6     |
| 6   | Amentina       | 1   | 0     | 0       | 1     |

pressreader

Pressreader

Pressreader pressreader com +1 604 278 4604

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 50 Deportes

### Fútbol local

## A quienes beneficia o perjudica el posible torneo de 30 equipos

La anulación de los descensos "salva" a los que están en riesgo. Los hinchas verían menos veces a su club de local.

### Daniel Avellaneda

davellaneda@clarin.com

El fantasma del torneo de 30 equipos en 2025 toma cuerpo en un momento caliente. "Puede salir, es un formato que gusta", desliza un dirigente con peso. Otros de sus pa-res consultados por Clarín están desconcertados.

Se habla de Apertura y Clausura, de playoffs al estilo de la Copa de la Liga y la suspensión de los descensos 2024. No sería la primera vez que en la AFA se borra con el codo impune lo que se escribe con la mano sin convicción.

Echar a correr una versión para generar impacto y escuchar la respuesta popular no es solo una es-pecialidad de la política. Claudio Tapia manda a desmentir desde Francia, donde está acompañando a la Selección Sub 23, porque es necesario el "policía bueno". Sin embargo, existen los PDF, el Excel, la

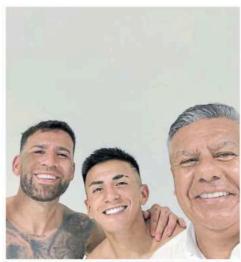

pañan bajo estricto off the record.

"Parece a propósito", apunta una fuente del Gobierno, que impulsa las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Algunos creen que espantaría a los inversores.

Hay dirigentes de clubes en problemas para permanecer en Primera, pero tienen influencia política. Central Córdoba está último en las dos tablas, pero el gobernador Gerardo Zamora está detrás, ni hablar de Pablo Toviggino, secretario eje-cutivo de la AFA. Tigre levantó en los últimos partidos pero la mano de **Sergio Massa**, con su hijo *Toto* como principal gestor, tiene poder en Victoria. **Barracas Central** es el equipo de Tapia, ni más ni menos, y Riestra no es un equipo menor por la figura del abogado Victor Stinfa-le. Sarmiento tiene banca de Naldo, sponsor de la AFA. Independiente Rivadavia, del empresario mediático Daniel Vila, es otro de los interesados.

El descenso es el temor más grande de los dirigentes. Y como el voto de todos tienen el mismo valor que el de River o Boca, y son mayoria, el poder no aplica por la cantidad de socios o el rating.

¿Qué cuentas hacen los que están detrás del nuevo campeonato? Con dos zonas de 15 y 16 partidos, ya que continuará la fecha de los clásicos, habrá mata-mata desde octavos de final, y no está claro si serán dos campeones o se hará una gran final que podría derivar en mayores ingresos televisivos. Inde-pendientemente, del proyecto de transmitir partidos vía streaming.

Los grandes no están de acuerdo con modificaciones. Más allá de cuota superior por share (encen-dido), los derechos de TV son un mínimo porcentaje en su abanico de recursos. Si hay 30 en lugar de 28 equipos en Primera, la torta pue-de tener más volumen, pero la porción no será significativa porque habrá otros dos "comensales"

El año pasado se intentó armar un campeonato de 40 equipos, divididos en dos zonas, una Primera División y un segundo escalafón al que se sumaría una decena de clubes de la Primera Nacional. No rosperó. Ahora, ¿qué ventajas tendría es-

te certamen para socios e hinchas? Un equipo juega unos 20 partidos de local por año. Con este formato. se reducirían y, fundamentalmente, en las instancias decisivas. Co-mo se definen por el sistema de Copa (octavos, cuartos, semis y final), se jugará en canchas neutrales.

Por otro lado, habría clubes que no se cruzarían en ningún momento del año, con la excepción de que pudieran verse mano a mano en los playoffs. Todo está verde. Esperan la reacción en las redes so ciales. Tapia tendrá la última palabra, aunque no resista archivo.

"Nos comprometemos que en cinco años, esta categoría será con 22 equipos. Como también pensa-mos que la Superliga no puede tener la cantidad de equipos que hoy tiene y van a ese camino. Tiene que tener 20 equipos. No hay torneos de elite con la cantidad de equipos que tenemos nosotros. Es más, si hilamos fino, tendríamos que te ner 18", dijo el presidente de la AFA en 2019. Cualquier similitud con la política convencional no es pura coincidencia.■

### Boca volvió a hacer una fortaleza de la Bombonera

### Análisis

### Oscar Barnade

obarnade@clarin.com

El balance en lo que va del año de Boca, y de Diego Martínez, marca un registro de 33 partidos,con 16 victorias, 11 empates y 6 derrotas, todas en condición de visitante. Es decir, que el equipo está invicto de local, con la aclaración que 13 de ellos fueron en la Bombonera mien-tras que uno, el primero del año, lo jugó en el Nuevo Gasómetro ante Sarmiento (1-1).

Con el triunfo ante Banfield (3-0), la racha en el año se extiende a 10 victorias y 4 empates. Pero en 2023 terminó los últimos tres partidos sin caídas por lo que ahora suma 17 encuentros sin derrotas, La última ocurrió el 1º de octubre, en

el Superclásico ante River, por 2 a 0. En total, acumula 12 triunfos y 5

La fortaleza de local (81 % de efectividad) v en especial en la Bombonera (85 %), contrasta con la actuación como visitante, condición en la que disputó 16 partidos, ganó 4, empató 6 y perdió 6, con una eficacia del 37,5 %.

"Hemos perdido muchos puntos fuera de casa y lo estamos pagando. Después de la gran llave de Sudamericana, nos propusimos acomodar el torneo. Esperemos tener los resultados deseados que nos hagan poner en los primeros pues tos", explicó el entrenador Martínez tras igualar 0-0 con Instituto en Córdoba.

Claro que esta racha está lejos de las marcas históricas, los 53 parti-dos sin derrotas entre 1923 y 1928, los 43 entre 2007 y 2008 (entre Miguel Russo y Carlos Ischia), los 34 entre 1998 y 2000 (con Carlos Bian-chi de técnico) o los 33 de 1945-47. Pero bueno, por algo se empieza.

El último técnico que estuvo los primeros 14 partidos de local sin perder fue Hugo Ibarra, cuando umió en julio de 2022 en reem plazo de Sebastián Battaglia, también con 14 encuentros, con 9 vic torias y 5 empates. Como arrastraba un partido de Battaglia, terminó en 15 presentaciones sin caídas

Otra racha importante tuvo Julio César Falcioni entre el final de 2011 y principios de 2012, con 18 partidos sin caídas. Y antes la gran racha entre 2007 y 2008, que inclu-yó la conquista de la Copa Libertadores con Russo y el arranque de Ischia que estuvo los primeros 17 encuentros de 2008 sin perder de local, 15 en la Bombonera, uno en Vélez y otro en Racing.

### Newell's y Estudiantes, con varios cambios

Newell's y Estudiantes abren la novena fecha del Torneo de la Liga Profesional que tiene a Huracán como único líder con 17 puntos. El equipo rosarino viene de igualar 1-1 con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro mientras que el Pincha, de go-lear a Gimnasia 4 a 1. El encuentro se jugará en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 20, será dirigido por Fernando Espinoza y e podrá ver por ESPN Premium. Sebastián Méndez no podrá contar con sus laterales titulares, Armando Méndez v Ángelo Martino, lesionados, y jugarán Augusto Schott y Brian Calderara. Sebastián Domínguez, en tanto, no podrá contar por un tiempo con Eros Mancu-so y Federico Fernández, ambos lesionados en el clásico. Ade-más, mantiene tres dudas, una







### Fútbol local

## Gallardo quiere apellidos de jerarquía para tres puestos

El Muñeco ya piensa en refuerzos. Buscará un lateral derecho, un defensor central y un volante mixto. Los nombres que suenan en Núñez.

### Análisis

### Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

Marcelo Gallardo firmará en las próximas horas el contrato que le dé inicio a su segundo ciclo en River v el lunes se hará cargo del plantel pero ya está en funciones. Lue go de acordar su regreso a la institución, el Muñeco empezó a diagramar y planificar su nuevo equipo, al que buscará darle un salto de calidad. Para ello, la intención es reforzarlo con tres jugadores

Más allá de los nombres que pue dan llegar, lo que Gallardo buscará en el mercado de pases, según pudo averiguar **Clarin**, es, en primer lugar jerarquía. Y en segundo, futbolistas que estén bien, que puedan llegar, ponerse la camiseta v jugar. Hay tres puestos que el Muñeco intentaria reforzar: lateral derecho, marcador central y volante mixto. En ese sentido, hay nombres que están fijados como prioridad.

En cuanto al lateral derecho, habrá un llamado a Gonzalo Montiel.



Gallardo. El nuevo técnico piensa en reforzar su equipo de inmediato, en tres lugares importantes

El campeón del mundo es una debilidad para el Muñeco va que es un jugador que él potenció desde su debut en Primera y al que terminó convirtiendo en lateral ya que en Inferiores era central.

Montiel ya volvió a Sevilla, dueño de su pase, pero sabe que no va a nido en cuenta y que el club andaluz está dispuesto a negociarlo. El representante del prefiere que se qued en el Viejo Continente. El llamado del Muñeco puede torcer esa decisión.

El marcador central es otro juga dor de la casa al que Gallardo ya dirigió en el inicio de su ciclo. Es más: lo mandó a jugar de "9" en su primer Superclásico como DT y dio resultado va que el defensor empató el encuentro en el Monumental. Se trata de Germán Pezzella. El campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección tiene predisposición para volver. Y en Ri-ver ya saben lo que tienen que hacer para sacarlo de Betis y repatriarlo: desembolsar los 4 millones de euros de la claúsula de rescisión.

En tanto, por el volante mixto hay dos futbolistas en el radar. Uno es Rodrigo Garro, por el que River ya hizo un intento cuando todavía estaba Demichelis, pero Co-rinthians pidió 15 millones de dólares, lo cual es inviable. Y el otro es Matías Zaracho. El ex Racing se encuentra en Atlético Mineiro y sacarlo de allí también es muy dificil.

Esos tres puestos son primordiales. En cuanto al marcador de punta derecho, hoy consideran que solo tienen a Agustín Sant'Anna como lateral puro. Andrés Herrera se fue. Sebastián Boselli puede jugar en ese sector pero es zaguero. Y Milton Casco, para el Muñeco es "3"

Con respecto a la zaga central. hay dos jugadores que creen que están por encima de la media pero uno solo en condiciones de jugar. Es el chileno Paulo Díaz. En cambio, el otro, Ramiro Funes Mori, viene de un largo parate por lesión y está lejos de su mejor versión. En tanto, Leandro González Pirez bajó su nivel, Federico Gattoni no mos tró grandes condiciones todavía v Boselli no tiene experiencia. Lo mismo el juvenil Daniel Zabala.

Por último, urge un volante dinámico y con juego, que se pare por delante del "5". En el plantel, de es similares características están Manuel Lanzini y Nacho Fernández, pero ninguno de los dos pasa su mejor momento, y hoy son más in-ternos y posicionales, Y después, con otras características, están los pibes Franco Mastantuono y Claudio Echeverri (cuando vuelva de los Juegos Olímpicos), a los que Gallardo buscará potenciar.

### Levantaron las inhibiciones y podrán jugar los refuerzos

### San Lorenzo

### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

Leandro Romagnoli tiene a sus refuerzos habilitados el clásico ante Independiente en Avellaneda. Es que San Lorenzo logró levantar ayer las inhibiciones y tiene luz verde de la FIFA para que jueguen las incorporacio

Así lo informó el club a través de un extenso comunicado audiovisual del presidente Moretti.

De este modo, el Ciclón levantó inhibiciones por más de 3 millones de dólares en total y ahora Pipi Romagnoli contará con Nicolás Tripichio, Andrés Vombergar, Matias Reali, Nahuel Bustos y Facundo Bruera. Los primeros tres serían titulares ante el Rojo.

Moretti grabó un video de más de 12 minutos para detallar, además, el estado de situación. La anterior gestión dejó deudas

por más de 35 millones de dólares con más de 57 juicios, entre jugadores, exjugadores y clubes. De esa deuda ya pagamos más de 12 millones", informó Moretti.

Reveló que existían deudas con al menos 32 futbolistas y que "la gestión anterior cedió los derechos de televisión hasta diciembre de 2027, se trata de unos 8.800 millones de pesos". Y profundizó: "Tam-poco contamos con los ingresos de la Copa Argentina. De cada jugador que transferimos, el 15 por ciento se utiliza para pagarle al jugador (Lucas) Menossi, otro 15 por ciento a una financiera y está el 15 por ciento que es del futbolista vendi do. Un 10 por ciento lo destinamos al fideicomiso para el nuevo estadio. El club termina recibiendo apenas el 45 % de cada venta".

Expuso que "encontramos un dé-ficit mensual de 400 mil dólares. Hoy el club pierde esa fortuna por mes. Son 5 millones de dólares por año y este será hasta diciembre de este año. Nos enfrentamos todos los días a esta lucha. Lanzamos y avanzamos en una auditoria por

esta deuda heredada". Mostró que el Ciclón vendió por 14.500.000 dólares, entre **Agustín Giay a Palmeiras** (7,5 por el 75% de los cuales se recibieron 3 a la firma y el resto en tres cuotas semestrales de 1,5), Adam Bareiro a River (4,5, de los cuales se cobraron 2,5 la firma y el resto es en seis cuotas) y Agustín Martegani a Boca (2,5 mi llones). En tanto, las compras de es ta gestión redondean los 6 millo

### Con el tiempo justo para habilitar a los nuevos

### Independiente

Julio Vaccari aún no sabe si sus refuerzos estarán habilitados. El club informó que se levantó una de las tres inhibiciones aunque no dio precisiones so bre las otras dos, que son las de montos millonarios.

El texto publicado en las redes sociales del club de Avellaneda no menciona cifra alguna Según pudo averiguar **Clarín**, el pago al Tijuana ascendió a 511 mil dólares con intereses incluidos, por la inhibición por la deuda de la compra de Facundo Fe-

Por otro lado, sigue realizando diversos giros a las cuentas de Gaibor y Silva. Al primero le debe 2 379 000 dólares más intereses, aunque logró acordar un plan de pagos que consiste en un primer giro de 1,2 millones de la moneda norteamericana y el resto en cuotas. Al segundo le adeuda 2.276.000 dólares más intereses y no aceptó ningún plan de pagos (ya le habían incumplido anteriormente la actual dirigencia y la anterior).

Creen que hoy terminarán de gi-rar todo el dinero. Esto pone en jaque el uso de los refuerzos Kevin Lomónaco, Marco Pellegrino, Federico Vera y Felipe Loyola ya que al ser el partido al día siguiente estarán corriendo a contrarreloj y dependiendo de lo que tarden en impactar los pagos y, a su vez, lo que demore la FIFA en alzar su pulgar.

Por las dudas, Vaccari ensaya un equipo con las incorporaciones incluidas, pero sabe que no tendrá nada asegurado hasta último momento. Alex Luna, con una molestia muscular, está en duda para el clásico.

### Streaming

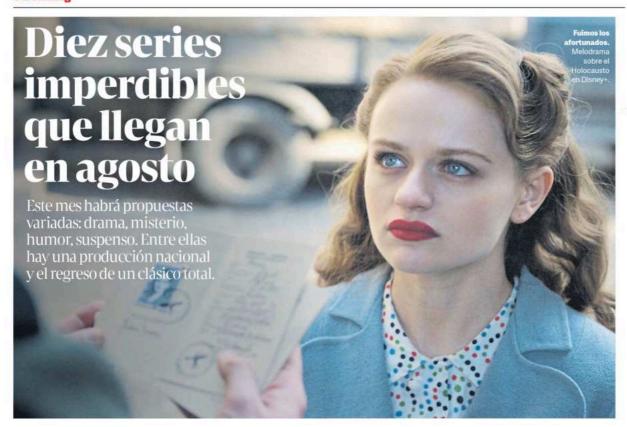

### Patricio Féminis

Especial para Clarin

Las series de agosto siempre sorprenden. Aunque es un mes de transición a un septiembre caliente (cuando se entregan los premios Emmy en los Estados Unidos), el nuevo mes ofrece buenos títulos en el streaming: hay dramas novedosos, interesantes opciones de suspenso, regresos de clásicos, fic-ciones históricas, una perla nacional y joyitas de distintos países. ¿Por dónde comenzar a recorrer

el mapa de las ficciones estreno en la TV on demand? Aqui, las diez series imperdibles de agosto para dis-frutar (y, si se quiere, maratonear) en las plataformas más populares.

### 1) Asesinato para principiantes Disponible en Netflix

Cinco años después del asesinato de una chica en un pueblito inglés, la joven Pip Fitz-Amobi dice: "Es-tuve investigando el caso de Andie Bell. Para que lo sepan: ¡Detuvie-ron a quien no era!". Entonces se propondrá demostrar que el culpa-ble no fue Sal Singh, pero para eso deberá hallar al verdadero asesino.

En la ciudad inglesa ficticia de Little Kilton, la protagonista con-



Cludad de Dios. Max trae la serie que continúa la pelicula de 2002.

vertirá al homicidio en el tema central de su trabajo de fin de curso, a costa de encontrarse cara a cara con el psicópata. Encabeza la serie Emma Myers, conocida por su papel de Enid Sinclair en Merlina, también de Netflix.

El gancho: Es una producción de la BBC y está basada en un best-se-ller de Holly Jackson.

Desde el miércoles en Disney+ Los Kurc, una familia judía polaca,

quedarán separados en los inicios de la Segunda Guerra Mundial por culpa de la persecución perpetrada por los nazis. Algunos miembros familiares quedarán recluidos en campos de concentración, pero otros huirán a los Estados Unidos. ¿Y los demás? ¿Podrán volver a estar juntos todos los sobrevivientes del Holocausto una vez que termine la amenaza fascista?

La serie se plantea como un rompecabezas entre el tono histórico, el melodrama y el suspenso bélico. Algo interesante es que cada episodio se enfoca en un personaje distinto, en medio de pruebas y desa-fíos de resistencia. Unos falsificarán sus documentos, otros contra-bandearán alimentos y otros dos hasta festejarán una boda clandes-



La voz ausente. Gimena Accardi y Benjamin Vicuña, en Disney+

tina. Todo vale para no morir.

El gancho: Joey King (Tren bala, El stand de los besos, The Act) enca-beza el elenco de esta miniserie que adapta una vendedora novela de Georgia Hunter.

### 3) Industry (tercera temporada) Desde el domingo 11 en Max Unos jóvenes banqueros se mue

ven entre las altas finanzas, el sexo y las drogas en Londres. El banco Pierpoint & Co. busca mejorar su ética y ve cómo empieza a jugar en la bolsa una compañía de energia verde liderada por Henry Muck (Kit Harington, Jonn Snow e Game



ustry. La tercera, en Max

of Thrones). Se desatará una ardua lucha entre financistas, periodistas y el mismo gobierno.

Otro arco narrativo pasa por Har-per (Myha'la). Desde que abandonó Pierpoint, ella está ansiosa por

pressreader Prensionader com +1 604 278 4604

El gancho: Myha'la, Marisa Abela y Sara Goldberg descollan en sus pa

FutureDawn.



sinato... Llegó ayer a Netfib

### 4) Emily in Paris (primera parte de la cuarta temporada) Desde el Jueves 15 en Netflix

Vuelve una de las series más discutidas y vistas de todas. Emily Cooper (Lily Collins), la publicista más a la moda de Paris, lidia con las consecuencias de una boda fastuosa: habrá revelaciones, separaciones y nuevos enlaces

Se prevé un triángulo romántico en puerta en esta serie plena de escenarios grandilocuentes, glamour, alta costura y una comicidad a prueba de haters.

Los últimos episodios de la tercera temporada habían dejado el listón bien alto. Los personajes principales (Emily, Alfie, Gabriel, Sylvie y Camille) quedaron envueltos en sinsabores amorosos y en destapes de mentiras.

Muchos acusan a la serie de ser superficial, así como un emblema del hate watching (ver algo a pesar de odiarlo), pero nadie niega que es una ficción experta en dejar hilos en tensión entre temporadas.

Elgancho: Las revelaciones y la seducción logran una trama siempre adictiva.



Emily in Paris. Cuarta, en Netflix.

### Desde el Jueves 15 en Netfilx (de

la primera a la sexta temporada) Entre 2002 y 2010 esta serie cambió la historia de la televisión. Más allá de su final confuso, Lost fue el molde sobre el que se recostaron incontables ficciones sobre supervivientes en una isla desierta.

¿Cuántos peligros y revelaciones debieron afrontar para volver a la civilización? ¿Lo hicieron? Abora en Netflix, seguramente volverá a

El gancho: Antes del boom del streaming, Lost anticipó la era de los fans de series en las redes so-

### Desde el miércoles 21 en Netfilx

En México, cuatro familias millo narias entran en crisis a partir de una tragedia en un cumpleaños. Los distintos personaies lidiarán con las heridas, que remiten a un oscuro pasado, y surgirán ambiciones desmedidas y conflictos imparables. Una ficción que promete dejar con la boca abierta a los espectadores de todo el mundo.

El gancho: Fue creada por el proctor Leonardo Padrón, el mismo de la exitosa Pálpito.



Accidente. Mexicana en Netflix.

### 7) Cludad de Dios La lucha no para

### Desde el domingo 25 en Max La favela Cidade de Deus vuelve a

ser noticia en Río de Janeiro. En es ta adaptación serial situada temporalmente veinte años después del filme, se abre una cruenta guerra entre dealers, milicias y empre sarios luego de que liberen a un joven traficante. Una vez más, la comunidad se unirá para que no sea un infierno vivir en la favela. ¿Fic-



Lost. Liega completa a Netflix

El gancho: Su continuidad con la icónica película de 2002, de Fernando Meirelles

### 8) Only Murders in The Building Desde el martes 27 en Disney+

(cuarta temporada) ¡Los hilarantes detectives aficio-, nados viajan a Los Ángeles! Char-les (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) se reencuentran para investigar un

El trío conocerá Hollywood, donde un estudio prepara un filme so bre el podcast Only Murders, Y. de vuelta en Nueva York, se embarca rán en otra pesquisa policial en su edificio de lujo en el Upper West Si de de la Gran Manzana



El gancho: La comicidad de dos ico nos-Steve Martin v Martin Short-v la frescura de Selena Gómez

#### 9) El señor de los anillos llos de pod

### Desde el jueves 29 en Prime Video (segunda temporada)

Tesoros mágicos, criaturas espe luznantes y el terror del inefable Sauron en la Tierra Media. Hace unos días, en la Comic-Con de San Diego se estrenó el tráiler de esta segunda parte: se prevé una nueva era de oscuridad que alterará la paz entre los distintos reinos. Las batallas por los anillos serán tan intensas como las de House of the



s. La segunda, en Prime

El gancho: Los lazos entre el clima ominoso de la serie y las legenda-rias películas de Peter Jackson.

### Confecha a confirmar en Disney

Gabriel Rolón escribió la novela en la que se basa esta serie de factura local. Un psicoanalista que apare ce con un tiro en la cabeza en su propio consultorio. Pero el suicidio "cantado" se convierte en un crimen (supuesto) que empieza a investigar su hermano, el también psicoanalista Pablo Rouviot (Benja mín Vicuña). Él convence a la jo-ven policía Cecilia Bermúdez (Gimena Accardi) para que lo ayude a saber lo que ocurrió. Pero un secreto familiar amenazará con convertirse en un peligro para todos.

El gancho: El nexo entre el mundo policial y el de la psicología.

### Identidad de género en la Italia de los '70

Penélope Cruz, una mujer golpeada y con una hija que se siente varón.



coraje. Adriana/Andreas (Luana Giuliani) con Clara (Cruz).

### "La inmensidad"

00000

Buena

Drama. Italia, 2023. **Titulo original:** L'immensità. 98', SAM 13. **De:** Emauele Crialese. **Con:** Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Salas: Cimark Palermo, Cinépolis Recoleta, Showcase Belgrano.

### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

¿Qué sucede en una familia cuando la pareja de la madre y el padre ya no siente amor y, enci-ma, hay maltratos físicos y psicológicos? Es lo que plantea *La in-mensidad*, el melodrama que Penélope Cruz fue a rodar a Italia y compitió por el León de Oro en el Festival de Venecia en 2022. Clara (Cruz) y Felice (Vincenzo

Amato) siguen juntos tras la mu-danza familiar a Roma a un lujoso departamento, pero porque no logran separarse. Si se mantienen baio el mismo techo es por una necesidad. Clara es una española que se casó con un italiano, vi-ve en Italia, y tiene tres hijos. La mayor, la adolescente Adriana (la debutante Luana Giuliani), se autopercibe varón.

La esposa de Javier Bardem hace de una madre excepcional: juega con sus hijos al poner la mesa, se saca los zapatos en la ca-lle para correr y gritar con Adri. Pero soporta que su marido se acueste con cuanta mujer le plazca. Corren los años 70, y la definición sexual de Adri, que adora a Raffaella Carrà es lo central

Andreas, el nombre elegido por Adriana, también es motivo de

disputa entre su madre y su padre. Clara comprende pero asume una negación pasiva, en tanto Felice-un personaje machista y malhumorado ciertamente ar quetípico-grita "soy la única persona normal en esta casa" y no respeta a su hija. Ni a su esposa,

¿O acaso Adriana anhela ser un hombre para tratar de evitar el destino que ve en su madre, a la que cuando no la maltratan en su hogar, la acosan y silban por la ca-lle? Y el hecho de conocer a una chica y sentirse atraída hacia ella también tiene su injerencia.

La inmensidad es una película que pone en el tapete no sólo la identidad de género, sino cómo se reflejan los roles de género establecidos tradicionalmente.

Cruz interpreta, de nuevo, como en muchas de sus películas, a una madre cuyo amor hacia sus hijos le sirve como una caricia, en una interpretación "a la antigua", con el aplomo de una Sophia Loren. Clara es la matriarca, la leona que sale a defender a sus cachorros.

La película de Emanuele Crialese -que estuvo en la Argentina rodando Mundo nuevo en 2005-es politicamente correcta, pero la falta de emotividad le resta po-der y trascendencia. Ese autodescubrimiento de Andreas tiene mucho que ver con el del realizador, que ha dicho: "Nací biológicamente como mujer'

Estilisticamente La inmensidad apela a secuencias musicales en blanco y negro, una herramienta que de todas maneras no hace más que subrayar la relación que ya conocemos entre Clara v Andreas. Y sí: algunos de los interludios de realismo mágico no aportan sino que restan.



CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 54 Spot

### Cultura

En su nuevo libro, la escritora y académica Elsa Drucaroff recorre su vida y la consolidación de una mirada crítica y feminista. Del aver al presente.

## "La política, si sos mujer, es siempre preguntarse por lo personal"



Florencia Borrilli Especial para Clarin

lsa Drucaroff (Buenos Aires, 1957) es una de las voces más versátiles de la narrativa argentina contemporá nea. Con la misma solvencia recorre el policial o el melodrama así como la novela histórica o el ensayo. Lo que hace, una y otra vez y más allá del género, es navegar en un universo de palabras aferrando el timón que la guia con seguridad. Como docente universitaria y doctora en Ciencias Sociales, construyó una trayectoria en el análisis de los libros ajenos, mientras que como auto ra de narrativa v ensavo, trenzó un camino de historias propias. Esos dos sistemas convergen ahora en El pasadizo secreto, escenas de una autobiografía feminista (Marea), un libro en el que la autora se revisa a sí misma

Desde su infancia arropada por una familia de clase media. pasando por la juventud enmarcada en el terror de la dictadura militar, su exilio a Italia hasta su madurez. Drucaroff moldea la saberes de la ficción. Las lecturas, la escritura y la conciencia de sí misma vertebran un texto que no tiene desperdicio. No faltan en ese camino, sus encuentros con la feminista italiana Luisa Muraro: una de sus refe rentes, porque la condición de la mujer (las mujeres) atraviesa sus ideas.

### Si tuvieras que contar de qué

trata tu libro, ¿qué dirías? -Que es mi libro más jugado, una mezcla de autoficción y feminismo donde la presencia de Luisa Muraro revolotea todo el tiempo, aunque no es el centro. Ha-bla de este viaje a Milán en 2019 Idonde conoció personalmente a Muraro, tras años de lecturas] pero también de aquel otro du rante mi veintena [viviô en Milán en 1983 y parte de 1984], del pasado de formación y elecciones existenciales y de mi presente de mujer madura, de mi vida sexo-afectiva ayer y hoy, del



Drucaroff. Escritora, doctora en Ciencias Sociales y docente en la UBA.

amor y la pareja abierta que tengo desde hace décadas, de mi vida docente, de política. Es literatura anfibia que se mueve entre la narración, el ensayo, la memoria personal arriesgada, la teoría feminista, la historia argentina que me tocó vivir, las preguntas políticas. Y la política, si sos mujer, es siempre preguntarse por lo personal. Mientras ocurre la formación se xo-afectiva de una mujer, el mundo nos hace saber qué lugar ocu pamos en el reparto del poder. Tal vez por eso hay tradición en el fe minismo de este tipo de libros donde la reflexión está inextricablemente ligada con lo personal y con narraciones de la vida de una misma v de otras mujeres

#### -¿Por qué decidiste escribir El pa adizo secreto?

Quise transmitir mi experiencia de hacerme persona siendo mujer. es decir siendo alguien a quien el patriarcado le demanda prestarse a ser un objeto "precioso y escaso", como dice Claude Lévi-Strauss; es dificil volverse una persona cuando ser mujer heterosexual es asumir el placer de circular como un cosa bella entre suietos, o sea hombres que si tienden la mano para agarrarnos, nos confirman como seres dignos y si no, nos confirman como despreciables. Son contradicciones y debates con una misma v con el mundo que enfrenta cualquier mujer, una incomodidad radical entre este mandato de ser



Mientras ocurre la formación sexo afectiva de una mujer, el mundo nos hace saber qué lugar ocupamos en el reparto de poder".

cosa y la inevitabilidad de ser, no obstante, persona. Yo me fui proponiendo en mi crecimiento buscar salidas, encontrar significados para mí misma diferentes de los que me ofrecía la mayor parte del entorno, buscar lo que Luisa Muraro llama la autonomía simbólica femenina que no es algo previo y fijo que nos espera ni lo mismo po ra cada una, son puntos de llegada que vamos construyendo. Fue un búsqueda primero intuitiva; luego, cuando descubrí el feminismo en Italia, durante mi veintena, también a través de textos, teoría cons ciente. Es un proceso interminable, sigue hoy, y ninguna lo hace so-la, lo hacemos apoyándonos sobre todo en otras mujeres y lidiando con buena parte de los hombres. Mi largo encuentro con Luisa, primero intelectual durante décadas. luego en esos diez días mágicos en que estuve, afectivo y personal, fue



El pasadizo Escenas de una biografia feminista \$23,900

parte de ese proceso y me llevó a repensar toda mi vida. Escribí este libro porque sentí que tenía algo que transmitir y sobre todo quiero contagiar a otras mujeres y por qué no, a los hombres que se atrevan a reformular lo que el mundo les dice que son.

¿Qué es ese "pasadizo secreto"? En las novelas de aventuras, muchas veces hay un pasadizo secreto. Se activa casi de casualidad aunque se venga buscando hace mucho tiempo y viviendo experiencias insólitas, arriesgadas, para llegar a encontralo. Y cuando se activa, de pronto, conduce a algún lado donde hay algo muy valioso. La intuición lo activa pero es un punto de llegada no solo intuitivo. Cuando llegué a la Libreria delle Donne de Milán (Librería de las Mujeres) y vi a Luisa por primera vez, le dije que sabía que iba a escribir un libro a partir de mis conversaciones con ella, pero no tenía la menor idea de qué libro iba a ser. Y cuando le dije que yo había vivido siendo veinte añera en esa ciudad, me dijo: "Vas a tener que encontrar el pasadizo secreto que une los dos viajes, ese

Agrega que, como una revelación, "encontré el pasadizo secreto un poco en el viaje mismo, pero sobre todo escribiendo: escribir es bucear en la experiencia y resigni-

libro vas a escribir". Me pegó mu-

cho la frase.

## -¿Pensás que la sororidad se pro-fundizó a partir de los movimien-tos feministas?

-El concepto que hoy se llama sororidad pertenece al feminismo desde su fundación. Las sufragistas se llamaban a sí mismas "hermanas"; en Orlando, Virginia Woolf roniza sobre el escándalo social de la amistad entre mujeres; Rossana Rossanda dijo que toda amistad entre mujeres es subversiva; Diotima hace filosofía sobre nuestro encuentro amoroso no necesarianente erótico. La sororidad es muy anterior a esta última ola. Pero no

comulgo con el mandato abstrac to y autoritario de que todas nos debemos querer por igual. Con-sidero sororidad un sentimiento general de compromiso y solidaridad entre nosotras, estar dispuestas a pensarnos y entendernos antes que a juzgarnos y levantarnos el dedo entre noso-tras. A menudo, veo con dolor mucha falta de sororidad en los movimientos feministas. Por lo demás, creo que existen afinida-des electivas, derecho a elegir amigas y querer a unas y no a otras, lo que de ningún modo implica faltar al compromiso y la solidaridad que cualquier mujer merece por pertenecer a mi mis-mo género oprimido. Siempre pienso y escribo "para nosotras", no porque no escriba también para los hombres sino porque tanto mi narrativa como mis ensayos están marcados por la disposición a preguntarme por nuestra opresión y sus efectos sobre mujeres y hombres, y mis

### ganas de contagiar libertad. -¿Qué opinás sobre los movientos feministas actuales v del contagio que mencionás en uno de los capítulos? ¿Hacla dónde crees que vamos con el feminismo?

Estamos en un momento de re fluio de la última ola feminista. Aunque ha dejado logros significativos, como la legalización del aborto, también ha cometido errores que han legitimado la contraofensiva misógina actual, especialmente evidente en el gobierno de Javier Milei. El feminismo históricamente surge en olas, que luego retroceden debido a la dificultad de legitimarse fuera del linaje masculino. Es crucial valorar y reivindicar nuestro linaje intelectual y politico femenino, que ha sido silenciado. En esta última ola en la Argentina, muchas veces se actuaba como si todo comenzara recién, ignorando trabajos esencia-Virginia Woolf, Ella cuestiona si integrarnos a la sociedad bajo las mismas reglas masculinas realmente logrará una transformación feminista. Este debate sigue siendo relevante hoy. En lugar de enfocarse en temas urgentes, como la pobreza femenina, las vio laciones, la brecha salarial y el cumplimiento de leyes, **el movi**-miento se ha dividido en debates internos entre feministas radfem v transfeministas, o entre abolicionistas y regulacionistas de la prostitución. Estos debates, aunque importantes, no deberían justificar la falta de sororidad. Mi postura es inclusiva y reconozco la complejidad de estos problemas, abogando por la unidad entre todas las personas que desean ser mujeres, sin importar sus genitales o su ocupación. ■



CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 56 Spot

### Música



onrisa. Junto al piano y el regreso al país, tras 6 años. A GRINBERG



En el comienzo. Recital en el Conservatorio de La Plata, o. FORNER

Tocó en el Colón con 9 años. A los 23 y tras licenciarse en Psicología y Relaciones Internacionales en Canadá, dará dos conciertos en Buenos Aires.

## Natasha Binder y cómo sobrevivir al fantasma de la niña prodigio



Laura Novoa Especial para Clarín

reo que estoy trans formándome en la pianista que quiero ser. Hace seis años que no vengo a la Argentina. Y, claro, de aquellos 18 años a los 23, casi 24 actuales, pasó mucho. Fueron años fundacionales, porque me fui construyendo. Cuando llegué, sentí mucha emoción, hay muchas cosas que se remueven. Ayer fui a la peluquería v una señora me reconoció, se acordó de la nenita que de butó en el Colón a los 9 años. Pero ya no soy esa nenita", dice con de terminación Natasha Binder, a punto de presentarse mañana y el jueves 9 de agosto (en la Facultad de Derecho y en el CCK, respectivamente) con el Concierto para piano nº2 de Rachmaninov v dispuesta a contar cómo sobre vive al fantasma de la niña prodi-

La Natasha adulta, que llegó apenas hace 48 horas, no puede ser más encantadora. Nos recibe en el departamento familiar en pleno centro porteño, con su ado-rada abuela Lyl Tiempo y su mamá Karin Lechner, pero ella toma la delantera como anfitriona y ofrece un café con irresistible chocolates belgas.

Antes de comenzar la entrevis ta, su abuela y su mamá se retiraron. Natasha ofrece pasar al sillón del living para que la charla sea más intima

Todavía sigue flotando el recuerdo de su debut en el Teatro Colón a sus 9 años y **su diminuta figura** en el inmenso escenario, con sus piecitos colgando de la banqueta del piano porque no alcanzaban los pedales. Poco después tocó en la misma sala el Concierto para piano de Grieg, a la pequeña Natasha le tocó un piano con una mecánica deficiente, pero la pequeña gran pianista de ese entonces batalló con el instrumento y su concentración no se desvió ni un instante.

Natasha vive actualmente en Bruselas, donde nació y creció, e lla es el último eslabón de una dinastía pianística iniciada por Antonio De Raco y Elizabeth Westerkamp, sus bisabuelos y padres de "Babaya", como le dice cariñosa mente a su abuela, la infatigable Lyl, que formó numerosos peque ños pianistas entre los cuales se destacan sus propios hijos, los no tables Karin Lechner y Sergio

"Hago mucha terapia -cuenta Natasha en un perfecto porteño- y tengo más trabajadas algunas cosas. Pianista siempre fui. Incluso me ofendo a veces cuando gente que conozco me dice '¿Pero vos querés ser pianista profesional? Yo soy pianista profesional desde que tengo 5 años".

La última vez que se presentó en Buenos Aires fue hace seis años y tocó con su mamá Karin Lechnei en el Teatro Coliseo. El concierto se complementó con imágenes de la película *La calle de los pianistas*  de Mariano Nante, videos y fotos de la historia musical y familiar de ambas intérpretes.

En ese filme, se la ve a la pequeña Natasha interrogando a su familia sobre la elección de ser pianista, su tio Sergio le explicaba que él había nacido así y que no tenía recuerdos no siendo pianista. Natasha no dejó de hacerse preguntas, y dentro de una familia en la que hay una fuerte determinación, aunque nin gún tipo de imposición, ella quiso buscar sus propios fundamentos



### Tengo la fantasía de modernizar el mundo de la música clásica, que sea más atractivo para los jóvenes.

en la decisión de ser pianista. Buscó qué tipo de pianista quería ser afió la determinación que pe sa sobre el futuro de los niños pro-

digio.
"Me parece casi una obviedad decirlo, pero me siento súper afortunada de tener la familia que tengo. pero sentí una necesidad de no se guir los pasos que se suponía tenía que seguir. Creo que mi papá, que no es músico ni argentino, tiene también mucho que ver con mi identidad, porque él posibilitó que tuviese otro ángulo de la realidad o Pied-à-terre (pies sobre la tierra)", reflexiona Natasha. A los 17 años se fue sola a estudiar una carrera uni-

versitaria en Canadá. Aunque la licenciatura en Psicología y Relaciones Internacionales puso al piano en un segundo plano, la música nunca dejó de estar presente en su vida. Natasha siguió tocando y continuó desarrollando repertorio.

"Cuando la gente me pregunta por qué me fui, no sé bien qué contestar. Tenía ganas de tener una experiencia normal. Me acuerdo que me decian 'Pero no sos normal, no podéis vivir como una niña normal porque naciste con este talento y en esta familia. Y es así. Y, bueno. fui normal, gané esa pelea. Cuando era chica se armaban peleas también porque no quería estudiar, quería jugar. Pero no padecí nada de niñita torturada, sino cosas normales. Siempre tuve un carácter interesante", recuerda Natasha y se ríe de manera picara y contagio -¿Te costó mucho unir las dos Natashas?

Son varias partes de mi identidad. Y sí, me costó mucho unirlas. Fue mucho trabajo, y no sé si lo terminé, en realidad (risas), La Natasha que va a la escuela, que tiene amigos, que le gusta hacer otras cosas, que le gusta salir, que le interesa estudiar algo que no tenga que ver con la música; y, la otra, la que se encuentra ahora, aquí, con la som bra de la Natasha chiquita que no tenía todas esas otras dimensiones Espero que todo eso haga de mí hoy una artista más completa.

-¿Qué viste en esa sombra, como decis, de vos cuando eras chiquita?

Bueno, llegué hace 48 horas. Pero si, no es lo más fácil. Es más difícil tocar como adulta. Mi abuela hizo

un chiste con respecto a esto: dijo que cuando era nenita tocaba como grande, y ahora que soy grande, a ver si toco como una nenita. Me gustó. Sí, hay más conciencia de todo con respecto a mí misma. El otro día les explicaba a algunos amigos mios que no es que llego a Ezeiza y van a estar cincuenta fotógrafos espe-rándome, "¡Ah, ya volvió la ex ni-

ña prodigio!" (risas). "Hubo momentos en los que las dos identidades luchaban", cuenta. "De hecho, esas navida des que volvía a Bruselas (desde Montreal] les decía a mis padres -¡pobres!- que no sabía si iba a se-guir en la Universidad. También era cierto que los primeros años estaba instalándome y no tenía amigos, no conocía a nadie. Y después se fue calibrando todo"

-¿Y qué pasó cuando finalmen-te terminaste la universidad?

-Sentí muchas cosas feas. Fue co mo "¿y ahora qué?". Son años de burbuia, de relaciones muy lindas, de vivir en una ciudad asociada a esa vida. Tocaba el piano. pero no con una finalidad puntual. Senti muchas preocupacio-nes por la vida real. Pero pocas semanas después de que llegué a Europa, toqué el concierto de Chopin, que se había cancelado durante la pandemia. Y durante el ensayo, sonaron las primeras notas de la orquesta y se desvanecieron todas las preocupacio-nes. Pue una sensación de alivio, todo recuperó sentido.

-No. Algunos de mis amigos me dicen que lo haga, pero tengo como una fobia a esa banalización. Y luchar en contra me parece una pérdida de energia también. A veces tengo la fantasía de moernizar un poquito el mundo de la música clásica, volverlo más atractivo para los jóvenes. Cuando voy a conciertos observo que no sé si será lo mismo en todos lados, pero lo veo en Europa- la mayoría son cabezas blancas. Cuando preparo un concierto organizo ensayos en casa, invito a quién sea que haga de público. Adoro eso, porque es donde más he notado que muchos jóvenes piensan que no entienden, no sa ben de música. Pero les digo que seguramente sienten, y les ase guro que durante el concierto van a sentir.

### COORDENADAS

Natasha Binder. Con: Orquesta Sinfónica Juvenii Nacional Li-bertador San Martín. Director Invitado: Pablo Boggiano. Fe-chas: 3 de agosto, a las 18, Facultad de Derecho UBA; 8 de agosto, a las 20, CCK.

Spot

### Telones y pantallas

### Tras la denuncia por violencia de género, Nara y Barbasola siguen juntos

Luego de pasar cinco días detenido por una denuncia de violencia de género en contra de su esposa. Alicia Barbasola, Andrés Na veló que sigue en pareja con la modelo y que planean convertirse en padres. El padre de Wanda y Zaira Nara había sido arrestado en su do micilio en la calle Liniers 641. Tigre, tras una llamada al 911 de una vecina que escuchó una fuerte discusión de pareja y no dudó en alertar a la policía

Entonces, tanto Andrés como Alicia se trasladaron hasta la comisaría I" de Tigre para prestar declaración sobre el hecho que protagonizaron en la vivienda y, una vez que se constataron las lesiones en el cuello de Barbasola -quien aseguró que no tiene intenciones de entar una denuncia formal ante la Justicia- él quedó detenido por

En ese sentido, tras una semana en libertad, Nara realizó un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. El hombre, que tiene una perimetral por tres meses sobre su mujer,



Alicia y Andrés. Sin reproches.

explicó que sigue en pareja, a pesar de no poder verla.

"¡Sí! Siempre. Ali es el amor de mi vida", contestó Andrés, ante la consulta de si sigue junto a Alicia. **"Más** fuertes que nunca", agregó, cuando le preguntaron sobre cómo sigue la relación.

Otro seguidor, entonces, le escribió "sos un psicópata después que te denunció", a lo que Nara respondió: "¡No me denunció! Pero la gente como vos que habla sin saber, piensa así"

\*Lo más importante es que se amen, eso todo lo puede", agregó otro usuario. "¡Exacto! El amortodo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Nunca de ser", sumó el padre de Wanda, muy enamorado

Ante la consulta de si alguna de sus hijas se había comunicado con ella luego de que quedara detenido. Andrés explicó que si. "El saber que están, como yo para ellas, siem-pre me llena el alma", contestó.

Finalmente, un seguidor quiso saber si, con Alicia, planean tener hijos, y Andrés fue contundente y breve: "Sí".

Recientemente Alicia y Andrés visitaron A La Tarde (América) v dieron mayores detalles sobre cómo se encuentra su relación actualmente. Allí, Nara explicó: "Mi caso es como se puede viste, esto es un proceso día a día. Yo estoy con terapia que me avuda un montón. con la psicóloga porque fue muy complicado, muy fuerte lo que se vivió en los últimos días".■

### Horóscopo

#### ARIES

Encuentra un aliado para sus propuestas y avanza con premura. Recupera el rumbo de sus ideales sin crear falsas expectativas.

#### TAURO

Acentúe la capacidad creativa y proponga sus ideas para elaborar un programa de acción. Analice información y datos actuales.

Necesita expresar con libertad sus ideas para establecer contac-tos laborales buenos y estables. Un cambio de actitud esperado.

#### CÁNCER

Reflexione antes de actuar, la comprensión transforma la realidad. Condiciona y propicia compromisos para el futuro la-

Intenta dar marcha a los planes económicos que ha elaborado. Diferentes ideas con nuevas consignas, puede opinar con certeza.

### VIRGO

Una inspiración diferente hace lugar a sus ideas. Lejos de temores y dudas concreta proyectos que definen sus metas actuales.

### LIBRA

Estimula su creatividad y establece contactos con colegas. Descrea de hechos poco serios e impulse sus ideas hacia el futuro.

#### **ESCORPIO**

Las actividades cotidianas toman el protagonismo que tanto espera ba. Define estrategias para cumplir con un ideal postergado.

#### SAGITARIO

La libertad de acción se apoya en las convicciones que sostiene. Sus dudas se disipan, es momento de hacer cambios profundos.

#### CAPRICORNIO

Delimite las tareas ejecutivas y avance con los objetivos más definidos. Cambia el ritmo y le da más importancia a lo cotidiano.

#### **ACUARIO**

Evita llegar al límite y asume responsabilidades genuinas. El principio del equilibrio se incorpora al espacio de trabajo.

#### PISCIS

Sus planes prosperan en orden, un pedido de disculpas habilita el reencuentro. Acciones que marcan un nuevo estilo en el tra-

### RENOVÁ TU LOOK CON 365





AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉





BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 07/05/2025. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS. NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS Y DESECUENTANDO AGUNAS DE LAS TRAJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NA CICIUMI ABLES CON OTRAS PROMOCIONES, EDENEFICIOS Y TOU DESCUENTOS, PARA MÁS INFORMACIÓN SORRE LOCALIDADES HABILITADAS PRABA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TENTANINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.999.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 Spot 58

### Recomendados del fin de semana

### Música

#### Rolando Bruno y el grupo Arévalo

HOYALAS 21

Vuela El Pez, Córdoba 4379 Se presenta el nuevo álbum del héroe de la cumbia trash, una mezcla áspera de cumbia inspirada en Perú, punk y otras inspiraciones musicales y visuales vin-tage de la cultura pop. Abrirá Boom Boom Kid en su versión DJ.

### Duna

### MAÑANA A LASZI

Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. La legendaria banda de rock surgida en los '80 se presenta con la formación original y junto a Mau ricio Lamonica en el bajo

### Isla de caras

MAÑANA A LAS 21

Teatro Collego Marcelo T de Alvear 1125 La ascendente banda pop llega por primera vez al Coliseo para dar su show más importante al momento, con una puesta totalmente renovada donde recorrerán sus meiores canciones y toda su discografia.

### 2 Minutos DOMINGO A LAS 20

La Trastienda, Balo

Gran fecha en CABA de la legendaria banda de punk-rock lidera da por el Mosca. Banda invitada: Robot Zonda



rtos. Clásicos del punk

### Teatro

#### Come from away HOYYMAÑANA, A LAS 20.30 Y DOMINGO, A LAS

19.30,

La historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, en Terranova, Canadá. El 11 de septiembre de 2001, cientos de avio-nes fueron desviados de sus destinos, a 38 les tocó aterrizar en es ta isla duplicando su población en un solo día. Con Gabriela Be vacqua, Silvina Neto y elenco. Dirige: Carla Calabrese

### Una terapia integral



o. En gran forma luego de todo lo que tuvo que soportar, lidera el cuarteto como siempre.

#### TAN BIÓNICA EN EL MOVISTAR ARENA

### La "Última noche mágica", exitosa e interminable

Después de llenar estadios como Vélez, Unico y River, la banda pre senta su show "Desde cerca", sin quitarle méritos a la amplitud del gigante predio de Humboldt.

Este año, la banda liderada por Chano Charpentier sorprendió a

HOY, ALAS 21, MAÑANA, A LAS 2215 Y DON

Un panadero lleva más de diez

Paola Krum y elenco.

Felicidades

MINGO ALAS 20

años dando cursos para enseñar a

hacer pan. Sus cursos son únicos

Julián v Felicitas son una exitosa

pleaños de ella y él está a cargo de

la fiesta, pero repite errores catas-

tróficos año tras año. De manera inesperada, la posibilidad de se-

pararse se instala entre ellos. Una

pareja que no fue invitada y un

médium ponen a la noche un to-

que especial. Con Adrián Suar, Gi-selda Siciliani y elenco. Direc-

Salas: Cinemark Palermo, Hoyts Dot y

Cierre de la trilogía de terror, tras Pearl y X. Maxine es una estrella

del cine porno. Cuando asesinan a gente relacionada con ella, la po-

licía empieza a investigar.

Unicenter, Cinépolis Houssay, Show

ción: Daniel Verone

Cine

MaXXXine

Belgrano y Quilmes

pareja de abogados. Es el cum-

ALAS21

sus seguidores al elegir el Movistar Arena como el escenario para su "Última noche mágica", una gi-ra despedida con el objetivo de crear una experiencia más intima y cercana entre la banda y sus seguidores. Recordemos que ade-

más de las presentaciones de este fin de semana, la seguidilla se extenderá hasta el 20 de este mes.

Hoy, mañana y domingo a las 21 en Movistar Arena, Humboldt 450. Repite los días 17, 18 y 20.

### Series y streaming



policial sobre un equipo de agentes especiales del Servicio Investigación Criminal de la Marina de los Estados Unidos



Miniserie inglesa sobre el trabajo de un equipo de detectives y especialistas, que trabajan sin scanso. La dirección estuvo a cargo de Wes Pollitt.

Espejos de México

Fundación Proa, Pedro de Mendoza

recorrido por las obras de artis-tas nacidos en México de proyección internacional. Una muestra colectiva en la que intervienen Abraham Cruzville-ga, Damián Ortega, Julieta Aranda, Rafael Lozano-Hemmer con el agregado de la participación en el espacio PROA21, de las obras del artista belga-mexica

Antología flotante HOY, DE 12 A 20 Y MAÑANA Y DOMINGO, DE

### NCIS

On demand de Flow, para clientes de aramount +.

Temporadas 9, 10 y 11 de la serie

### lana por TNT

Una exposición que propone un

no Francis Alÿs, con curaduría de Cuauhtémoc Medina.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4504

Centro Cultural Recoleta, Junin 1930 Una exposición integrada por 80 obras del artista visual Carlos Bissolino, figura de la escena artística durante la década del ochenta, en Italia y desde su regreso al país dirige una de las cá-tedras más influyentes de la Universidad Nacional de las Artes. La muestra está compuesta por óleos, acrílicos, técnica mix-ta sobre tela y tinta sobre papel. La curaduría estuvo a cargo de Agustín Fernández, Sol Ganim, Rodolfo Marqués, Ramiro Oller, Juan Reos y Gonzalo Silva.

### Daniela Herrero y Emi Franji

HOYALAS20

Capilla del Centro Cultural Recoleta, Junin 1930

En el ciclo Confesiones de Invierno se presentará la cantante junto con el multi-instrumentista y cantante para compartir un repertorio de canciones propias y versiones arregladas para el dúo de voz y piano.



elo. In memoriam

### Homenaje a Miguel Abuelo

Auditorio Nacional del Palacio Libertad (ex-CCK), Sarmiento 151. En el ciclo "Filiberto Rock", la

Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por Eduardo Silberstein y con Micaela Vita y Juan Iñaki como cantantes solistas, presentará un homenaje a uno de los mavo res artistas del rock nacional. Con arreglos y curaduría de Juan "Pollo" Raffo.

### Coro Nacional de Música Argentina

MAÑANA ALAS16

Museo Histórico Sarmiento, Cuba 2079 Dirigido por Armando Garrido y con la pianista Hae Yeon Kim como solista, hará un homenaje a raiz del centenario de la muerte del compositor Julián Aguirre con un repertorio que sumará a las composiciones de este autor, obras de Guastavino y Williams

### donde explica que para hacer buen pan no hace falta la mejor harina o la levadura más fresca si no es necesario estar bien con uno mismo. Con Juan Leyrado, HOY, A LAS 20.30; MAÑANA, A LAS 20 Y 22.30 Y DO-Imprenteros. Del teatro al cine

Imprenteros

No es la mera traslación de la obra teatral a la pantalla grande. Rodada entre el año 2000 y 2003, con la pandemia de COVID en el medio, los hermanos Vega quieren imprimir un libro sobre la pieza teatral v sus relaciones fa-

### Haroldy su crayón mágico

Salas: Hoyts Abasto y Unicenter, Cine-mark Palermo, Cinépolis Recoleta, Avellaneda v Pilar, Showcase Belgrano v Quil-

Primera película con actores que realiza el brasileño Carlos Sal-danha, famoso por las sagas de La Era de hielo y Río. Basada en un libro para chicos, sus personajes salen del mismo y "llegan" al mundo real, gracias al crayón púrpura del título



(1) PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 31/12/2024, AMBOS DÍAS INCLUIDOS, PARA NUEVOS SOCIOS DE SPORTCLUB QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS TOTAL, PLUS Y CLUB EN TODOS LOS LOCALES UBICADOS EN CABA Y CBA, RECIBIRÁN SIN CARGO LA TRAJETA DEL DEPORTE, PROMOCIÓN YÁLIDA ÚNICAMENTE CON DEBITO AUTOMÁTICO DE TRAJETAS DE CREDITO AMERICAN EXPRESS, VISA Y MASTERCARD DE TODOS LOS DEPARIDOS MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN A SPORTCLUB: 3 MESES, PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.SPORTCLUB.COM AR. GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS SA. CUII 30-710/28354-7, DOMICILIO PARAGULY 2060, PB. CABA. (2) BEMERICIOS VALIDOS PRESENTANDO ALGUINA DE LAS TRAJETAS DEL PROGRAMA 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARCENTINO LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. BENEFICIOS VIDENCIANO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. SENEFICIOS VIDENCIANO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. SENEFICIOS VIDENCIANO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. DEN FIGURA SON ACUMULABLES PROMOCIONES. SENEFICIOS VIDENCIANO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. SENEFICIOS VIDENCIANO SON ACUMULABLES PROMOCIONES. SENEFICIANO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES DE SO

60 Clasificados CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024

## Clasificados

### % Clarín





### Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORIAS

Para publicar acercate a cualquier receptoria de nuestra red.

Consultá el listado en el interior del sublemento o en nuestro sitio

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago: Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com



### **Fúnebres**

• Sepelios y **Participaciones** 

ACHAGA, Mario QEPD. Falleció el 1/8/24. Claudia y Luis Di Ca-pua, Mariana y Almita acompa-ñan a la familia en este doloroso momento y recordarán por siempre con mucho cariño al querido Mario

† HUERGO, Horaclo Q.E.P.D. Falle-ció el 31-7-2024. La sección Rural del diano Clarin, Mauricio Bartoli, Esteban Fuentes, Lucas Villamii y Mariela Vaquero, acompañan a Hector Huergo tras la perdida de su hermano

HUERGO, Horacle Q.E.P.D. Falleció el 31.7-2024. Ricardo Kirschbaum, Ricardo Rea, Ignacio
Mid, Héctor Gambini, Gonzalo
Abascal, Pablo Vaca, Leandro
Perez, Guillemmo Kellmer, Pablo
Blanco, Sikvia Fesquet, Diana
Baccaro, Alejandra Femandez
Guida, Eduardo Van der Koo,
Walter Schmidt, Sebastián Clemente, Vicente Dagnino, Ernesto
Jackson, Miguel Wiñazik, Luis
Vinkor, Horacio Convertini, Walter Dominguez, Matilde Sánchez,
Pablo Sigal, Santiago Cómez,
Fabian Bosoer, Pablo Schoto,
Martin Voogd, Marcelo Cantelmi,
Pablo Biffi, Claudio Aliscioni, Sitvia Naishtat, Santiago Gomez,
Eduardo Paladini, Daniel Fera
nandez Canado, Alejandro Borenszlein, Federico Briem y den
dos sus compañeros de la redacción del diario Clarin, lamentamos el fallecimiento del hermano de Hector Huergo y acompañamos a toda su tamilla en
este momento de profundo dolor.

MERO, Agnes 2°L (31/07/2024) B Museo del Holocausto de Buenos Alres participa con profundo pesar su fallecimiento. Accimpañamos a sus hijas Mirta y Margarta y a toda su familia, en este doloroso momento. Honraremos su legado y su compromiso con la memoria.





Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

Clarin X DIARRO ARGENT

R55 ASTROLOGÍA YTAROT, TERAPIAS ALTERNATIVAS

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retornos Inmediatos 1164684740

PARAPSICOLOGO Jaime del Rio, 31 años de trayectoria, especialista en trabajos de pareja, pero hago todo tipo de trabajos, estoy con Chiche en Canal 9 y en el Run Run de Cabnica los Domingos. 1130872355.

ESPIRITISTA

Del Servicio de Vudu
Atrajo en 72hs a la persona
Amada o Deseada Rapido y
Seguro. Domino el Alma y
Voluntad. Por Más Alejado que
esté, Volverá Rendidola a tus
Peticionesi! Floreclinientos
Impotencia Sexual Corto
Daños Sanaciones. Discreción © 011-6450-2473

### Clasificados

**EL VALOR** 

DE LA PALABRA.

### MARIANA DE LA FE

LA PARAPSICÓLOGA DE AMERICA Parapsicóloga, vidente, psíquica de alto poder menta Fuertes Amarres y Ataduras para el Amor

ENERGIGOS DEL HOMEREE
Se encuentre donde se encuentre
la persona tratada los camilos cominozana
sin que andida ni nada pueda evitario
Av. Corrientes esquina Bulnes Trabajos a cortadarga distancia
(011) 4951-7608 // (011) 1539131716



clasificados.clarin.com

56 OFREC.

R56 SOLOSYSOLAS

BUSCO señora entre 45 y 55 para trabajo en conjunto y formalizar pa-reja, buena presencia, culta y def-gada. 1153087674 Carlos

R58 MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

Class

clasificados.clarin.com



R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

AVISOS AL COMERCIO

CUIT 30-68901419-0. ETI ARGEN-TINA S.A. escinde parte de su patri-CUIT 30-689014319-0. ETI ARGENTINA S.A. escribe parte de su paramonio para constituir una nueva so-ciedat. NEWMY S.A. a) Eti Argentina S.A.: sede sociale en Suipacha Buenos Ares; Establito Inscripto por la Inspección General de Justicia poli en Nimero 2550, del tibro aloje e Nimero 2550, del tibro aloje e Nimero 2550, del tibro aloje e Nimero 2550, del T.A. (17, 1996; Valuscinenes de ETI 11/12/1996; Valuscinenes de ETI 31/16/1996; Valuscines de Composito e integrado por Daniel Boris Ziotnicki, quien suscribae 65/996.388 acciones ordinates guien

nominativas ne endosables de un pere valor nominativas ne notosables de un pere valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, y Repetio de la companio de la societad NEWALE S.A. constituida come consecuencia de la escisión (l) 1041 Activo y 40. Activo 5445-529-641, Pasívo 5 0. Capital de NEWALE S.A. 131.37 C.950-3, secrepto e integrada de la escisión (l) 1041 Activo y 41.313 PG-950-3, secrepto e integrada por la companio de la escisión (l) 1041 Activo y 41.313 PG-950-3, secrepto e integrada nominativas no endosables auseribe 65,988.450 acciones enfi-anías nominativas no endosables de la companio de la

zarse en Miñones 2177, piso 1º; dto. "A", Ciudad Autónoma de Bue-nos Aires.

nos Aires.

PROWINDS S.A. de Capitalización y Renta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Decesión el Aires (LOTRA), correspondiente al mes de julio de festa 217/07/2024: 1º Premio 616 2º Premio 563 2º Premio 610 4º Premio 583 2º Premio 610 4º Premio 583 2º Premio 610 4º Premio 583 2º Premio 680 4º Premio 680 2º Premio 68

R76 DICTOS JUDICIALES

EDICTO Poder Judicial de la Nación JUZGADO COMERCIAL 6 - SECRETA-

Sia No 12 CURIPAN S.A. «CUR-CURSD PREVENTIVO Experient re-ber por el término de un dia qua-ber por el término de un dia qua-ber por el término de un dia qua-con facha 4 de junio de 2024, el Juzgado Nacional de Primera Ins-tación de la cua-taria No 12, a cargo de la Dra. Mi-laggos Allenda, esto en la calle Iv-Rioque Sérur Peña 1211 piaso 2, en acutos carettación "CURIPAN S.A. Nº 13441/2002, homologó el acuerdo preventivo formulado por Curipan S.A., se regulaxon homor-nos a los predesionales intervinien-cios a los predesionales intervinien-cios preventivo comilorne lo dis-puesto por la CQ. 95. Bigunos Al-

Clasificados

RES. № RESOL-2023-142-E-GDERNE-SDC#ART dictada en el marco del Espite. DX-2022-00001130-GDERNE-MELBDC#ART. Río Negro, 31 de oc-tubre de 2023. La Jefa del Departamento Sumarial de la Gerencia de Rezau-dación de Defersa del Consumidor y Leatad comercial de la Apercia de Recaudación Tiburaria resuelve "ARTICULO 11" Imponer la multa de PESOS UNIMILLON QUINENTOS MIL, 50.0000 la el Imma VOUS-WASENSA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30-56133268 8, con domicio en Dekassey Axi Henry Ford de la ciudad de General Pacheco (BaAs) y do-minicio electrónico constituido en nor@ebblipcomar y las@ebblipcomar, por infracciónal Articulo 46" de la Ley NP. 24.2401, "Foto Pacía Edith Munyou - La Jefa del Departamento Sumario de la Generola de Recaudación de Defensa del Consumidor y Lestad comercial de la Agencia de Recaudación Tifbutaria.



### **EDIFICIO a CONSTRUIR**

ELJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº7, Secretaria Nº13, elto en Diag. R. S. Peña 1211 2º piso C.A.B.A. comunica por CNICO días en autos 'GRUPO LECAR SR. SIQUIEBRA SI INCIDENTE Nº1 COUNT MARGELO EDUARDO, SINICIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL", Expte. 8258 (2016) que el dia 14 de agosto de 2024 e las 12.00 hs en el saldo de ventas de la calle Jean Jaures 454, Capital, la martillera Della Estella Rovait imentará el Immuelte sito en Avda. Esv. Perion 4.172/25 e 27, 27my C.A.B.A. Pomencaltura Catastral. Circ. 1 Secc. 56 Manc. 87 Pars 12 A Matricula 1-94315. Se trata de un edificio a terminar de 7 pisos estando su frente cerrado con escombros sendo su PB ago togrago e locales DESCOUPADO, BASE USS 800,000 al contado y al mejor postor - ad-corpus- con la previsión que lamía la seña como el saldo de precio asi como los gastos y comisión de la martillera, podrán ser a bonadas en moneda de curso legal de acuerdo a la cotización del didar MEP del dia anterior a la efectivización de cada pago. SEÑA 30% COMISMON 3% SELLADO de Ley mas Anancio 0,25%—El saldo de precio deberá ser depositado dentrio del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de dra notificación in climinación, pia percibirmiento de considerante postor remiso de conformidad con lo dispuesto por el art. 580 del Código Procesa ... Dispônese que el adjudicatario deberá integrar el saldo de precio aus si se hubiere planteado cualquier objector que impida la aprobación del su subasta, en el apujueto que no lo hiciere y bener enchazadas las objeciones deberá adicionarse el remanente del precio deste el quinto día de realizada la subasta y hasta el efectivo pago, los intenses que fija el Banco de la Nación Argentina - lasa active. Para sus operaciones de descuento a teritaria (30) días la compra en consisión, ad como la ulterior cesión del biolto que se extenda. - Hagase sente que respecto del innuecles subastado, los impuestos, tasas y contribuciones-sean estos de carácter Nacional Provincial Ó Municipal y cualquier otro gasto cuales fuera su

DELIA ESTELA ROVATI · 15-4948-9804



CLARIN - VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 62 **Pasatiempos** 

Claringrilla № 20.183 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de John Stuart Mill

| 1  |  |      |    |      |    |      |
|----|--|------|----|------|----|------|
| 2  |  |      |    |      |    |      |
| 3  |  |      |    |      |    |      |
| 4  |  |      |    |      |    |      |
| 5  |  |      |    |      |    |      |
| 6  |  |      |    |      |    |      |
| 7  |  | . 3  | Į. | 6175 | Į, | -1.6 |
| 8  |  | 0.00 |    |      |    |      |
| 9  |  |      |    |      |    |      |
| 10 |  |      |    |      |    |      |
| 11 |  |      |    |      |    |      |
| 12 |  |      |    |      |    |      |
| 13 |  |      |    |      |    |      |
| 14 |  |      |    |      |    |      |
| 15 |  |      |    |      |    |      |
| 16 |  |      |    |      |    |      |
| 17 |  |      |    |      |    |      |
| 18 |  |      |    |      |    |      |
| 19 |  |      |    |      |    |      |
| 20 |  |      |    |      |    |      |

### Definiciones

1⊳ Nombre de un diablo de alta jerarquia, inferior a Lucifer; 2 » Lengua sudanesa, hablada en la República Centroafricana y en el norte de Zaire; 3 » Médico especialista en enfermedades de los niños: **4**» Amer. Pajarillo cantor, parecido al gorriôn; **5**» Mit. Nombre griego de Neptuno; **6**» Asunto o

trabajo dificil o enojoso, del que nadie quiere en-cargarse; **7** ► Hacer biseles en un cristal, una moldura, etc.; 8 > Agrandado, aumentado, amplificado; 9 ⊳ Quím. Poder de combinación de un elemento;

10 ► Colmenar, lugar donde están las colmenas; 11 ► Centésima parte de un peso; 10 ► Violación de la fidelidad debida; 13 ⊳ Mariposa de características semejantes al gusano de seda, con alas completamente blancas; 14» Cierto, verdadero, que no ofrece duda; 15» Niebla espesa y grande; 16» Juego en el que dos bandos asidos a los extremos de una cuerda tiran de ella; 17 » Llanura, terreno igual y dilatado, sin altos ni bajos; 18 » Biol. Cambio brusco en el fenotipo de un ser vivo y que se transmite por herencia; **19** ⊨ En atletismo, carrera de resistencia en la que se recorre una distancia de 42 km y 195 m; 20 ► Planta papilionácea de jardin, con flores en grandes racimos muy perfumas.

### Las palabras se forman con las siguientes silabas

a - a - a - am - ban - bel - bī - bru - bú - ce - cen - cha - chin - chue - ci - cia - cie - cin - ción - ción - da - dia - do - dón - gli - go - gui - lar - le - len - lla - lo - lo - ma - ma - mo - mu - na - ni - pe - pia - pla - plia - po - po ra-rio-se-sei-si-ta-ta-ti-tón-tra-trai-u-va vi - vo - vo - zón.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales) henando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico | ) |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|        |   |   |   | 4 |   | 6 |   | 9 |  |
|        |   |   |   |   |   |   |   | 7 |  |
|        |   |   | 1 |   | 2 |   | 8 |   |  |
|        | 4 |   | 7 |   | 3 |   |   |   |  |
|        |   |   |   | 9 |   |   |   | 3 |  |
|        | 8 |   | 2 | 5 |   |   |   |   |  |
| 5      |   | 7 |   | 1 |   | 9 | 3 |   |  |
|        |   |   |   |   |   |   |   | _ |  |

|   |   | 3 |   |   | 4 |        |      |   |
|---|---|---|---|---|---|--------|------|---|
|   | 1 |   |   |   |   |        | 8    |   |
| 6 |   | 2 | 9 |   |   | 3      |      |   |
|   |   | 5 |   |   |   |        | 1    |   |
|   | 3 |   | 1 | 2 |   | 4      |      |   |
|   |   |   |   | 3 |   | 8      |      | 6 |
|   |   | 6 | 2 |   |   | 1      | 4    |   |
|   | 9 |   |   | 6 | 8 | 4.73.4 | 41.6 |   |
|   |   | 8 |   |   | 1 | 5      |      |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| POROTO,<br>JUDIA<br>QUE SE<br>VISTE BIEN        | ₹                                                 | MAHOME-<br>TANO<br>PERIODO MUY<br>EXTENSO | 7                                         | PREFIJO<br>MEGATIVO<br>FLANCO | <b></b>                                     | QUE NO<br>ES BELLA<br>PERRO-<br>CARRIS | 7                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| L.                                              |                                                   | ₩ EXTENSIO                                |                                           | *                             |                                             | SARHS.                                 |                                    |
| RIO DE<br>RUSIA<br>REBAJE<br>UN PRECIO          | +                                                 |                                           |                                           |                               | DIDG SIGI,<br>EGIPDIO<br>PERSEVE-<br>RANCIA | +                                      |                                    |
| 4                                               |                                                   |                                           |                                           |                               | *                                           |                                        | DARÁ A<br>ODNOCER<br>SU<br>PARECER |
| CANALLOC<br>DE COLDA<br>CASTAÑO<br>OSCURIO      |                                                   | DHBUJO.<br>ESTAMPA                        | :50                                       | PREFIJO:<br>VINO<br>VERBAL    | * d11                                       | HOSE                                   | *                                  |
| L <sub>2</sub>                                  |                                                   | +                                         |                                           | +                             |                                             | TUNA.<br>PLANTA<br>GACACEA             |                                    |
| FRUTO<br>DE LA<br>VID                           | GAPITAL DE<br>COMORAS<br>INÚTIL, IS-<br>VRUCTUOSA | *                                         |                                           |                               |                                             | *                                      |                                    |
| L.                                              | +                                                 |                                           | FRUTO DE<br>LA ANONA<br>PREFLIO:<br>IGUAL | +                             |                                             |                                        |                                    |
| VELOZ EN EL<br>MOVIMIENTO<br>NOMBRE DE<br>MUJER | *                                                 |                                           | +                                         |                               | APÓCOPE<br>DE PAPA<br>BARID                 | <b>*</b>                               |                                    |
| 4                                               |                                                   |                                           |                                           | CAFETERÍA                     | ÷ †                                         |                                        |                                    |
| EXTRAÑA,<br>IRRESULAR                           | +                                                 |                                           |                                           |                               |                                             |                                        |                                    |

### Soluciones Sudoku Nº 6.875

| Bá | sico |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | 4    | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 |
| 5  | 9    | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 2  | 6    | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 9  | 8    | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 6  | 5    | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 |
| 1  | 7    | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 7  | 1    | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 8  | 3    | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 |
| 4  | 2    | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 |

| AV | anz | ad | 0 |   |   |   |   | , |
|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 9   | 4  | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 7  | 6   | 3  | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 2  | 8   | 5  | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 |
| 8  | 4   | 2  | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 |
| 5  | 1   | 7  | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| 9  | 3   | 6  | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 3  | 7   | 8  | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 4  | 5   | 9  | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 6  | 2   | 1  | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 |

### Claringrilla Nº 20.182

Dificil es para el pobre encontrar un pariente **Menandro**. Dramaturgo griego.

|    |   | V |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | A | D | 0 | В | E |   |   |   |
| 2  | P | 1 | M | E | N | T | Ó | N |
| 3  | A | F | E | C | C | 1 | Ó | N |
| 4  | 5 | ſ | M | 8 | 0 | L | 0 | 5 |
| 5  | 0 | C | н | E | N | T | Ó | N |
| 6  | P | 1 | C | 0 | T | E | A | R |
| 7  | A | L | 8 | 0 | R | N | 0 | 2 |
| 8  | P | E | R | C | A | N | C | E |
| 9  | E | 5 | C | A | R | 0 | L | A |
| 10 | E | P | 1 | D | U | R | A | L |
| 11 | C | A | L | E | N | T | A | R |
| 12 | T | R | 0 | M | P | E | T | A |
| 13 | P | A | C | н | A | N | G | A |
| 14 | D | E | S | Ε | R | T | A | R |
| 15 | c | L | E | R | 1 | C | A | 1 |
| 16 | A | P | 0 | 5 | E | N | T | 0 |
| 17 | R | 0 | M | A | N | E | A | R |
| 18 | A | B | E | R | T | U | R | A |
| 19 | P | R | 0 | M | Ε | T | E | C |
| 20 | T | E | M | A |   |   |   |   |

Horizontales. Elegante, Ural, Ra, abarate, eno-, zainos, Moroni, uva, anon, agli, pa, ines, bar, anomala. Verticales. Alubia, vana, era, imagen, agareno, iso-, ala, oral, in-, tesón, Ba, tren, nopal, fea, opinará.



### Precio de los opcionales

2 7 8

Cocine mouses 20090- Magnetts in Licituda 9 9990,00- Colección El Septimo Circado \$ 7,009,00 - Gericos \$ 2,000 - Libro Alain Faerna, Anquitectura de ser y Arq. Horizontal 5 6,099,00 - N \$ 2,000 - Anq. \$ 2,000 - ELLE \$ 5,000 - Presecutar Gericos \$ 1,000 - Relanz. Cocine no Ciasa N° 1 \$ 10,99,90 - El Gram Ribo del Boradao 2003 \$ 2,209,90 - Autor de Colección \$ 1,909,90 - Relanz. Entonación Anombretonos \$ 5,909,00 - Ang. Esp. com 149 \$ 2,500 - ELLE CORRIS \$ 2,000 - Borgan Rigo 1909,90 - Jean de Cerción \$ 2,500 - Relanz. Pasterieta en Ciasa \$ 4,099,00 - La casa de Reppa Rigo Ciga Contensidon \$ 1,409,00 - Relanz. Pacida del Ebros de Tigle 5,000 + 1,909,00 - El Contensidon \$ 1,409,00 - Borgan Rigo 1909,00 - Libros de Tigle 5,000 - Relanz. Pasterieta en Casa \$ 4,099,00 - Libros de Tigle 5,000 - Relanz. Pasterieta en Casa \$ 4,099,00 - Libros de Tigle 5,000 - Relanz. Pasterieta en Casa \$ 4,090,00 - Relanz. Pasterieta

### Edición del día

Extinction of piginas para Capital Fedoral Crain Businos Afrina, Campana Capital del Señox Empalme Lobos, La Plaza, Lobos, Lujiany Zárasa. Ediston de 64 paginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es almorcapo de enno para Capital Fedora, Carn Bosono Afries y La Plaza. Para el resto del país el precio de supe se con recargo. DIRECCIONES Anne Capital Editoria Agraptino da la pro-plectad Inselectual nº 4299005. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital Fac: 4309-7200, Impression y Circulacións: ptra 220 (1286), Capital Fel: 4309-7800, Fac: 4309-780, Publicidad: Ta-cuart 1846 (1139), Capital. Fel: 4349-7777, Fac Publicidad: 4348-7704/730. Fac Clasificación: 4349-7707.

### clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

### "Otro yaguareté asesinado en Formosa"

Nuestra biodiversidad sigue bajo amenaza. Hasta 13 animales por día fueron atropellados en las rutas misioneras en estas vacaciones invernales, no obstante las repetidas campañas y alertas sobre ello, hace años ya.

Se ve que no hay interés en cuidar ese bien na-tural faunístico, que sin embargo todos sí buscan registrar vivos en sus cámaras. Y también otro yaguareté fue asesinado en Formosa. Otra vez. Una especie clave para regular el ecosiste-ma. Y también clave para convertirse en una oportunidad de ecoturismo. Tampoco interesa crecer así. El ambiente

natural no es el enemigo. No es cierto, como se quiso instalar, que Dios nos haya provisto todo, para agotarlo y perjudicarnos. La biodiversi-dad nativa es también lo que da identidad al pais. Y es asimismo lo que atrae inversiones turís-

Ya lo dijeron, el macá tobiano, una especie de ave que habita en la Patagonia, amenazada por la construcción de las represas chinas, movili-za gran turismo en la región. Y no está sospechado de alterar el ambiente.

Daniela Oliveira

danlelabolivelra@hotmail.com



Lo que está ocurriendo en Venezuela, tras el increible fraude en las elecciones que hizo Nicolás Maduro, y culpar a la oposición de actos violentos, es la peor combinación posible de locura, maldad e hipo-

José Deym

### YPF y la pulseada que perdió el gobernador Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof acusa al presidente Javier Milei de venganza por haber perdido la inversión millonaria de YPF en su provincia. Sería bue no que en vez de seguir culpando terce ros haga un mea culpa por el pagadiós de 16 mil millones que dejó a varias genera ciones de argentinos. Aquí no hubo ven-

No querrá el gobernador pretender una inversión gigantesca con sus antecedentes expropiadores y su clara incapacidad

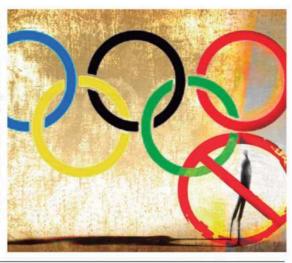

para administrar una provincia.

Después de todo, la deuda que nos dejó es la mitad del dinero que pondrán los inversionistas

Gustavo Gil

### Pide que los presos no tengan más celulares

Es imperioso que a los presos les quiten la posibilidad de utilizar teléfonos celulares en

Es habitual recibir en teléfonos de línea comunicaciones que el identificador de llamadas marca como "anónimo", y en las que el emisor del llamado asusta al desprevenido receptor.

Las denuncias en seccional policial de este tipo de hechos es inocua. Si les dieron teléfono celulares por razones humanitarias las mismas quedan desvirtuadas por el uso inhumano e inescrupuloso que hacen de los

Carlos Alberto Castriota ccastriota2004@yahoo.com.ar

### Denuncia en Villa Urguiza la "viveza criolla" de los vecinos

La viveza criolla de los vecinos de Urquiza los ha convertido en villanos, debido a la malicia que da el no ponerse en lugar del otro.

Estacionan sus vehículos donde se les antoja, utilizando los más variados trucos: subir el auto o la moto a la vereda, estacionar en bicisendas, conos anaranjados en la calle de una casa, como reservando el lugar hasta que el propietario regrese, el capot abierto simulando una avería, estacionar sobre sendas peatonales, también en esquinas con ochavas marcadas con amarillo u obstruvendo las rampas de las cocheras y las de discapacitados. Y no nos olvidemos de la clásica tapar con un trapo o despintar la matrícula para que sea ilegible, también vale.

En las mañanas, multas testimoniales sin valor económico comenzaron a aparecer en los vehículos señalando la infracción, se dice que es un paladín justiciero y anónimo que sale por las noches a ponerlas, realizando la tarea que no hacen los que deberían.

### Horacio Aldo Tore

hoalto@gmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



2 de agosto de 1974

### HACE 50 AÑOS

### Isabel estatiza los tres grandes canales privados de la tele

La portada de Clarín de hace 50 años refleja los primeros y dramáti-cos días del posperonismo histórico. La presidenta de la República, y viuda del general Perón, María Estela Martínez, encabezaba los actos protocolares por el mes de fallecimiento del líder, en coincidencia con la sepultura de los restos del diputado Rodolfo Ortega Peña, de 37 años, muy cercano a los sectores de la izquierda peronista más comba-tiva, partidario de la lucha armada, acribillado por la Triple A, organis-mo para estatal manejado por José López Rega, ministro, mucamo y asistente todoterreno en vida del General. Aquella era una Argentina shockeada por la ola de violencia y el atentado había sido, oficialmente, caracterizado por casi todas las investigaciones como el bautismo de fuego de la tenebrosa organización de la derecha terrorista. El Estado se apropiaba de los canales 9, 11 y 13, hasta entonces a cargo de concesionarios privados. A punta de pistola se tomaría la propiedad de ellos y se designaba intervento res al animador Juan Carlos Mareco

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN
Email: cartasalpais@clarin.com
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas los 1.200/1.300 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA





















ACTUALIZADAS Por Maitena



I padre hunde los remos. Hace ca-

lor en la siesta de enero y la mi-

rada alcanza un horizonte de isla

y agua. Con solo levantar la cabe za pueden ver, en toda su anchura, la costa de la Bajada Grande. Siempre hay

una isla que parece un margen. Algunas tie nen forma de cintas, con una vegetación

achaparrada. En otras, las enredaderas aho

gan a los árboles. Cuando el Paraná crece las tapa por completo pero aparecen en época

de bajante. El padre vuelve a hundir los re mos, dirige el bote aguas arriba. Un dorado

salta. Cuando llegan a un remanso, el padre

cruza los remos. Se incorpora, saca una pa-

Quedan a la deriva. Ahora al calor aplasta.

El padre le pregunta si conoce la historia de

un nadador que intentó unir Rosario con Buenos Aires. Se llamaba Abertondo. La his-toria se la escuchó al entrenador una noche,

esperando la largada de una carrera. Aber-

tondo lo intentó doce veces, para lograr ser recibido por Perón y Evita en la Rosada. Al

la y libera un camalote gigante.







### **Pasiones Argentinas**

### El campeón de aguas abiertas

Maria Inés Krimer Escritora

llegar el verano se tiraba con una malla negra, una gorra de goma y el cuerpo untado con lanolina. Comía uvas, por la glucosa. Se paraba en el agua, con una patada corta, de ostén, agarraba un racimo y metía seis en la boca. Las uvas a veces se perdian en la co-rriente y otras le daban dolor de panza, así que empezó a probar con ravioles. Los asistentes los cocinaban en la lancha madre y le alcanzaban un plato. Por esa época, sigue el padre, a todos se les daba por tirarse al agua.

Pedro Candioti y Mojarrita Agüero también intentaron el cruce del Paraná pero abandonaron. La gente enloqueció con Abertondo. Lo alentaba, desplegaba banderas, cantaba chacareras en voz alta. Un nadador lo acompañaba de noche, para que no se durmiera. Nadaba de costado y atrás, para zamarrearlo cuando empezaba a roncar. A la mañana subía a bordo para ayudar con los ravioles o en-tretenerlo con la charla: "Che, gordo, cómo va todo". Abertondo no contestaba y metia

el puño en el agua. "¿Che, gordo, está fría?" Abertondo sumergía la cabeza hasta que la gorra desaparecía de la superficie, "¿Gordo, necesitás algo?" Abertondo dejaba de bra-cear, cuenta el padre y decia. "Necesito guita, sino para qué haría estas boludeces".

Ella pregunta si al final Abertondo logró unir Rosario con Buenos Aires. Sí, dice el pa-dre, después de nadar tres días. Logró vencer no sólo a sus adversarios sino a la corrien-te, que lo tiraba para atrás desde la cancha de River. Salió en la tapa de El Gráfico. Después cruzó ida y vuelta el Canal de la Mancha. Los autos lo esperaban con los faros encendidos cuando dio unos pasos tambaleantes para alcanzar la costa. Se tiró en las rocas y pidió un bife con papas. Los fotógrafos no podían bajar al acantilado así que la única foto de esa hazaña la sacó el fiscal de la prueba.

Ella pregunta qué pasó después con Aber-tondo. Trabajó como sereno de una playa de estacionamiento, dice el padre. Una noche lo sorprendió una tormenta. Murió de pul-

Día del trabajador gastronómico

YO, MATÍAS Por Sendra











TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

